MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Venezolanos: arriba los corazones

EL DIARIO LÍDER EN ANDALUCÍA

# Doble derrota para Sánchez en el inicio del curso parlamentario

El Congreso exige reconocer la victoria de Edmundo González y fuerza al presidente a comparecer con urgencia para explicar la crisis migratoria

MARÍA CORINA EMPUJA A SU CANDIDATO A UNA GIRA INTERNACIONAL CONTRA MADURO

EL VIAJE INCLUIRÁ EL VATICANO, EL PARLAMENTO EUROPEO Y DISTINTOS GOBIERNOS DE LA UE

PÁGINAS 26-27 Y 33-34







Manuel Román deja el toreo en lo alto del escalafón de novilleros

TOROS

# El Gobierno culmina el asalto al Banco de España con un alto cargo de Zapatero de número dos

Escrivá desembarca con una reorganización que obliga a desplazar a 250 funcionarios

El Gobierno culminó ayer su desembarco en el Banco de España con el nombramiento como subgobernadora de Soledad Núñez, ex directora del Tesoro del Ejecutivo de Zapatero, y nombró dos consejeros: Lucía Rodríguez, técnico comercial compañera de promoción de Carlos Cuerpo, y Jordi Pons, un economistas del independentismo. Escrivá, por su parte, ha aprobado una reorganización del Banco que supondrá desplazar de sus puestos a 250 funcionarios. ECONOMÍA

#### El Ayuntamiento anuncia una bajada del IBI de un uno por ciento el próximo año

El paquete de rebajas fiscales previstas para 2025 dejará 1,5 millones en el bolsillo de los cordobeses CÓRDOBA

La delincuencia sube en Córdoba capital, Montilla, Cabra y Palma del Río durante el primer semestre

CÓRDOBA

David Broncano mejora las expectativas en su estreno pero no puede con Pablo Motos

TELEVISIÓN

MAÑANA CON ABC ALFA & OMEGA







SALA DE MÁQUINAS JULIÁN QUIRÓS

## Escrivá, de ministro a asesor

La prensa ha dejado pasar de largo dos salvajes enunciados gubernamentales, dos monstruosidades constitucionales, dos declaraciones de principios de talante totalitario. La primera es aquella de Sánchez ante sus barones presumiendo de que piensa seguir adelante con o sin el concurso del poder legislativo. Vamos, con el titi o sin el titi. Luego está lo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en la presentación de Escrivá como gobernador absoluto del Banco de España anunció que esa institución está

para asesorar al Gobierno. O sea, que el organismo regulador debe subordinar su papel crítico de supervisor y vigilante para convertirse en consejero gubernamental. En el sanchismo ya sólo queda el Ejecutivo y todo lo demás debe orbitar en torno a ese astro poderoso y abusivo. ¿Qué son hoy, al fin y al cabo, la Fiscalía General de García Ortiz o el Tribunal Constitucional de Pumpido sino instituciones convertidas en asesoras de los intereses presidenciales? Nada más natural que ahora le llegue el turno al Banco de España.

## ADIF anula el proyecto del apeadero de la avenida de la Igualdad

Rompe el contrato de «mutuo acuerdo» con la adjudicataria, a quien se le encargó en 2019 la nueva parada para el Cercanías de Córdoba, y abre otro procedimiento CÓRDOBA



Zona del apeadero// v. MERINO

#### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# El cupo catalán, Esaú y mi dilema

#### POR INOCENCIO F. ARIAS

«Ayer compré comida para mi perro y medicinas catalanas para mí, pero si el concierto se consuma, si significa que Vélez Blanco tardará más en lograr su residencia de mayores, que en Vélez Rubio puede tener estrecheces su eficaz centro de discapacitados, que Albox, Huéscar, Orihuela o Murcia, en los que he vivido, no pueden mejorar sus servicios porque el Estado concede a Cataluña un privilegio descomunal que nos afecta, no estoy seguro de que siga adquiriéndolos»

ITULÉ un capítulo de mi último libro '¿Puedo seguir comprando productos catalanes el día que Rufián me nombra a la madre?' -perdón por la autocita- y concluía yo con un rotundo sí. Enumeraba varias ocasiones en que los desaires de los separatistas rebasaban el vaso de la paciencia: un día un dirigente, Quim Torra, aseguraba que «los españoles son bestias con forma humana que destilan odio». Otro, Junqueras, asomaba su supremacismo insultante: «Los catalanes tenemos más proximidad genética con los franceses que con los españoles», peregrina afirmación en una Comunidad en la que los apellidos García, Sánchez o Martínez son desde hace décadas mucho más frecuentes que los 'genuinamente' catalanes. Me hirió el comentario irónico y miserable de la señora Ponsatí aludiendo al azote del Covid en la capital: «De Madrid, al cielo». Me sublevaba que se declarase al Rey persona non grata en Cataluña y comprobar que una buena parte de los recursos de las representaciones catalanas en el extranjero se emplean en denigrar a España, fondos a los que usted y yo contribuimos. Y me produce una mezcla de risa, estupor y vergüenza que sesudos 'intelectuales' catalanes sostengan que Miguel de Cervantes, Teresa de Ávila y Cristóbal Colón eran catalanes. No fue miel para mis oídos que Marta Ferrusola declarara que le «molestaba mucho que el presidente de la Generalitat pudiera ser un andaluz que tiene un nombre castellano» (¿qué pensarán de ella los estadounidenses que están dispuestos a elegir presidenta a una mujer negra, hija de jamaicano y de india ?). Y eso me trajo a la cabeza los comentarios de Jordi Pujol sobre lo poco hechos mentalmente que estamos los andaluces, si bien no sé cuantos hervores le faltaban a Picasso, Velázquez, Lorca, Juan Ramón o Alcalá Zamora.

En esas tesituras y en muchas más decidí que pelillos a la mar y he seguido consumiendo catalán. Incluso después del golpe de Estado, de la amnistía y de oír a una pléyade de separatistas afirmar que lo volverán a hacer. Razoné que no debemos boicotear lo catalán. No sólo no hay que castigar a una parte de España porque sus dirigentes hayan dado un golpe de Estado de libro y mientan diciendo que representan a toda Cataluña, sino porque muchos de los eventuales penalizados están, como yo, en contra de ese lenguaje odioso y a veces racista. Y el boicot les afectaría a ellos, a sus familias y a sus empresas.

Ahora, sin embargo, el artero acuerdo económico que ha cocinado el mentiroso Sánchez con ERC altera seriamente la situación y me plantea un dilema penoso. Me duele como demócrata y defensor de la Constitución porque además afectará a mi bolsillo y al de mis paisanos andaluces, a la gente de Murcia, Extremadura, Aragón, Canarias, etc... Conocidos los antecedentes, entre creer a Sánchez y a su ministra Montero o a los dirigentes de ERC me inclino por estos últimos. Estamos a punto de conceder a Catalu-

ña una completa independencia fiscal, lo que significa, por mucho que los sanchistas lo oculten, que los impuestos de los productos catalanes que compremos, ya sea un coche, una butifarra, un cava o un detergente, se quedarán en Cataluña y no pasan a la caja que controla y distribuye el Estado. Mientras, los impuestos a productos fabricados en Valencia, Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía... irán al Estado para su distribución equitativa. No se quedan en las regiones que los han producido. Es decir, que Sánchez, capitoste de un partido que se jactaba de ser incorruptible -luego vinieron los ERE y muchas tropelías más- solidario y vertebrador, instaurará una nueva división de españoles. Unos tendrán jugosas prebendas, otros no. Todos los españoles vamos a contribuir para que unos, los catalanes, sean más ricos y el resto algo más pobres.

se es el PSOE del sanchismo, aunque sus dirigentes utilicen un lenguaje eufemístico para camuflarlo. El paso hacia el federalismo del que hablaba Sánchez encubre la implantación de un federalismo asimétrico que favorece a una Comunidad perjudicando al resto. Muchos sanchistas no querrán verlo. Cualquier amago disidente es silenciado no con la cárcel, como en la Venezuela de Maduro o la Rusia de Putin, sino con abundantes dirigentes, los pesebristas, que temen perder el sustento, y en la masa con el anuncio de una perspectiva apocalíptica: «¿Quieres que gane la derecha?». La frase hace milagros, pura taumaturgia: si Feijóo llegara al poder –rumian esos votantes sanchistas encandilados– significaría recortes de todo tipo, cierre de hospitales, obligación de ir a misa, sumisión de la mujer, persecución de los homosexuales, trato

> inhumano a los emigrantes así como supresión del PER andaluz y extremeño. Y se lo creen. España se rompe, el acuerdo fiscal con Cataluña es un paso capital en esa dirección, pero todo vale para que Feijóo no entre en Moncloa.

> Uno, instalado en el pesimismo, puede colegir dos cosas: ningún diputado a la izquierda de Sánchez o de su partido va a plantar cara y decir hasta aquí hemos llegado. No se entiende como ningún parlamentario apela a su pasado solidario, a su dignidad personal y hace ver que le importa un pimiento que Feijóo o su hijo o Mbappé gobiernen, que él no puede consentir otorgar a perpetuidad privilegios a un grupo de españoles dañando a otros.

> chez venderá, con jerga buenista y tramposa, que no hay tal cupo, que esto no crea desigualdad. Será mentira y para hacerlo más engullible, ahora que el Estado tiene más liquidez, comenzara a repartir cheques en diversas comunidades para compensar el regalazo a Cataluña e hipnotizar a díscolos. La maniobra es de tahúr, como todo lo de Sánchez, y recuerda al nacimiento de la ONU con la creación de la 'aristocracia' de los miem-

bros permanentes del organismo. Cuando los vencedores de la II Guerra Mundial cocieron su propuesta establecieron que cinco países, la URSS, EE.UU., Gran Bretaña, China y Francia serían miembros permanentes del Consejo de Seguridad, donde se encuentra el poder, y, además, tendrían el veto sobre cualquier resolución. Se dijo al resto que sin esa distinción no habría ONU, un trágala, y muchos soñaron que esos privilegios serían temporales. No fue así. Los regalos que Sánchez haga ahora para hacer tragar el concierto catalán no serán coyunturales. Los dirigentes de otras Comunidades que lo engullan se vestirán de Esaú: cambian la primogenitura por un efímero plato de lentejas. El concierto será para siempre. Una vez concedido será irreversible.

NIETO

Resumiendo: ayer compré comida para mi perro y medicinas catalanas para mí, pero si el concierto se consuma, si significa que Vélez Blanco tardará más en lograr su residencia de mayores, que en Vélez Rubio puede tener estrecheces su eficaz centro de discapacitados, que Albox, Huéscar, Orihuela o Murcia (en los que he vivido) no pueden mejorar sus servicios porque el Estado concede a Cataluña un privilegio descomunal que nos afecta, no estoy seguro de que siga adquiriéndolos.

Inocencio Arias es embajador

## ABC

JULIÁN QUIRÓS

Director ABC Córdoba

Francisco J. Poyato Pino

Redactor Jefe

Rafael Ruiz Gómez de Aranda

Secciones

Javier Gómez Postigo

Rafael A. Aguilar Sánchez

Redactores

Luis Miranda

Baltasar López

Davinia Delgado

Pilar García-Baquero

Valerio Merino

Directora General Ana Delgado Galán

#### ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR

Alberto García Reyes

Coordinador General Manuel Contreras

DIRECTOR GENERAL

Álvaro Rodríguez Guitart

Control de Gestión y RR.HH. Juan José Bonillo

Publicidad

Zoila Borrego Joaquina López

Comunicación

Marta Parias Digital

Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. San Álvaro, 8 - 1° 3 - 14003 Córdoba

Teléfono de atención Diario ABC Córdoba 91 111 99 00 Centralita 957 497 675 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

#### vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los continidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resumenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.703 D.L.I. SE 38-2023 Apartado de Correos 43, Madrid

#### **EDITORIALES**

## UN BANCO DE ESPAÑA SOCIALISTA

Escrivá podría haber compensado su perfil con un subgobernador neutral, pero ha preferido sumarse a la colonización de las instituciones

L Gobierno ha tomado el control total del Banco de España con el nombramiento de una subgobernadora procedente de las filas del grupo de profesionales que dirigió la economía española en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). La decisión del nuevo gobernador, el exministro José Luis Escrivá, de proponer como número dos a Soledad Núñez Ramos no sólo marca el definitivo escoramiento político de una institución cuyos estatutos definen como autónoma e independiente, pero en cuyos órganos rectores apenas figura un economista propuesto por el partido que ganó las elecciones generales de 2023. Todos los demás miembros han sido propuestos o aceptados por el PSOE, tanto cuando ha estado en el Gobierno como desde la oposición.

Es la segunda vez que Soledad Núñez, una economista con prestigio y que ha ocupado altas responsabilidades en el Banco de España y en ejecutivos socialistas, es propuesta para el cargo de subgobernadora de la entidad. La vez anterior, en 2012, Núñez, que había cumplido una tarea encomiable como directora general del Tesoro en la primera fase de la crisis financiera del gobierno de Rodríguez Zapatero, declinó la oferta de formar equipo con Luis María Linde, propuesto como gobernador por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Finalmente, el puesto de subgobernador lo ocuparía Fernando Restoy, que procedía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Su llegada al puesto de subgobernadora marca también la rehabilitación de lo que supuso el gobierno de Zapatero en el ámbito económico de nuestro país. Si el expresidente ha sido blanqueado políticamente ante las bases socialistas por Pedro Sánchez -que lo ha recuperado para sus mítines, campañas y otros encargos-, Núñez, representante destacada del llamado 'clan de los minesotos' (denominado así porque todos hicieron sus posgrados en la Universidad de Minesota), en el que figuran el exministro Miguel Sebastián, y la pareja de Núñez, Javier Vallés, exjefe de la Oficina Económica de Presidencia con Zapatero, representa el regreso a la primera fila de unos economistas que habían pasado a un segundo plano o se habían refugiado en la academia o los medios de comunicación después del desastre que representó el segundo mandato de su jefe. Su elección también supone que Escrivá, que no tenía una relación especialmente fluida con este sector de economistas, algunos de

los cuales criticaron en privado su reforma de las pensiones, establece ahora un fuerte vínculo con ellos.

Además, han desembarcado en el consejo de gobierno del Banco de España el economista Jordi Pons, propuesto por ERC para el cargo y cuyo perfil es más de activista por la independencia de Cataluña que de técnico, y Lucía Rodríguez, una funcionaria que estaba adscrita a la Airef, pero que ha sido asesora y persona de confianza de la exministra Nadia Calviño.

Los primeros pasos de Escrivá al frente del Banco no son halagüeños y anticipan una ruptura con el estilo ponderado y riguroso de su antecesor, Pablo Hernandez de Cos. Dado que su nombramiento venía con plomo en las alas por salir directamente del Consejo de Ministros, podría haber intentado compensar este sesgo con una figura neutral, técnica o independiente. Ha preferido seguir el camino de la colonización institucional marcado por su jefe, Pedro Sánchez. Con este nombramiento, la doctrina sanchista manifestada por el ministro Carlos Cuerpo de que el Banco de España no es un fiscalizador, como lo es todo regulador, sino un mero órgano asesor de cuya opinión se puede prescindir va camino de convertirse en cierta en tiempo récord.

#### HACIENDA: EL CHANTAJE COMO MÉTODO DE CONVICCIÓN

Sin tener atados los apoyos a su proyecto de Presupuestos, el Gobierno aprobó ayer el mismo techo de gasto (195.000 millones de euros) y la senda fiscal que, en un primer intento, le tumbó el Congreso el pasado julio. Siendo las cifras iguales a las anteriores, María Jesús Montero echó mano de la amenaza al advertir que, de no ser aprobado, se emprendería un ajuste presupuestario según el cual los gobiernos autonómicos y municipales perderían unos 12.000 millones de euros de margen de gasto en los próximos dos años, en virtud de las exigencias de contención del déficit que marca Bruselas. La endeblez jurídica de este argumento ha sido cuestionada por los expertos y no está claro que tenga que ser así. La amenaza se enmarca dentro de la discusión de la inconstitucional concesión a Cataluña de la independencia fiscal (vía concierto), según la cual el resto de los gobiernos autonómicos del régimen general perderían otros 13.000 millones de euros cada ejercicio, haciendo inviable de todo punto la supervivencia financiera de quien no se avenga al penúltimo trágala del sanchismo.

#### **PUEBLA**



OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

«Hamás ya no existe como formación militar. Ahora estamos en una guerra de guerrillas con terroristas»

Yoav Gallant Ministro de Defensa de Israel

#### **IM NIETO** Fe de ratas



#### PINCHO DE TORTILLA Y CAÑA



#### Lo de siempre

Lo asombroso hubiera sido que los Mossos cumplieran con su obligación

A vuelta a la rutina laboral está llena de contrastes. Por ejemplo: impone la necesidad protocolaria de volver al pantalón largo. O al suplicio de la alarma del despertador. O al marasmo enloquecido de los atascos. O a la tiranía implacable de la prisa. Las experiencias liberadoras de las bermudas, el despertar natural, la soledad contemplativa o la emancipación de las obligaciones horarias -todas ellas ingredientes básicos de unas vacaciones verdaderamente reparadorasse convierten en recuerdos melancólicos, como todos los buenos, en cuanto suena el pitido que señala la reanudación del partido. No me quejo. No hay luz sin oscuridad. Los contrastes son necesarios para darle relieve a la existencia humana. Pero eso no quita para que haya algunos que sean más llevaderos que otros. El que yo sobrellevo con más pesadumbre, con gran diferencia sobre el resto, es el del giro argumental de las conversaciones. Pasar de las tertulias sobre el ocaso deportivo de Nadal, el debut titubeante del Madrid de Mbappé, el punto del arroz en las paellas o los efectos benéficos de la posidonia a las de las trapaceras técnicas de supervivencia del sanchismo es un ejercicio de masoquismo intelectual que pone a prueba la resistencia psíquica del ser humano. Al menos, la mía.

Algunos amigos se han enfadado conmigo, durante el reencuentro posveraniego, porque dicen que no me indigno lo suficiente cuando sacan a relucir el grotesco episodio de la fuga agosteña de Puigdemont ante las mismísimas narices de la policía. Tengo la impresión de que, de todos los acontecimientos ocurridos en el último mes, el del numerito del prófugo más escurridizo de la 'troupe' independentista es el que ha dejado más huella en el ánimo de los espectadores. La indignación general por lo del cupo catalán se mitiga un poco por el hecho de que aún no sea un hecho consumado. Cabe soñar con la posibilidad de que el Gobierno no cuente con los votos suficientes para sacarlo adelante. Lo de la evaporación de Puigdemont, en cambio, no es reversible. A mis amigos les indigna mucho que el tipo se haya reído de los jueces, del Gobierno, de los ciudadanos y de la Policía y que algunos insensatos como yo nos encojamos de hombros y miremos hacia otro lado en lugar de poner pies en pared y echar humo por la boca. ¿Pero por qué debería indignarme? El numerito no me causó ningún asombro. Lo verdaderamente asombroso hubiera sido que, obedientes a la orden judicial, los Mossos hubieran cumplido con su obligación o que el Gobierno les hubiera hecho pagar por su incompetencia. Pero todos sabemos que ni los Mossos tenían ninguna intención de obedecer a Llarena ni el Gobierno de tomar represalias por el huevoneo policial. ¿Indignante? No más que la colonización del Banco de España, o la pasividad ante la dictadura de Maduro, o la defensa de un Gobierno sin Parlamento, o las carantoñas a Xi Jinping. Por desgracia no hay nada nuevo bajo este sol de injusticia que utiliza Sánchez para broncearse en la playa del poder. Pincho de tortilla y caña a que veremos cosas peores en este curso que acaba de doblar el cabo de Hornos.

#### **UNA RAYA EN EL AGUA**

IGNACIO CAMACHO

#### Espasmos autocráticos

Prescindir del legislativo es algo más que un tic autoritario. Es el signo más claro de la rutina cesarista de este mandato

N el vídeo de la intervención de Sánchez ante el Comité Federal de su partido se le ve y oye hacer una pausa, como de titubeo, antes de soltar la ya famosa y terrible frase sobre seguir gobernando «con o sin el concurso del poder legislativo». Parece como si se diese cuenta de la repercusión que iba a tener lo que le habían escrito. Y vaya si la ha tenido: el jefe de un Gobierno democrático anunciando que piensa pasarse por el forro lo que diga o haga la institución que lo ha elegido y que además tiene la función expresa de controlar su ejercicio. Ayer mandó a la portavoz Alegría a tratar de quitarle hierro a lo dicho y la pobre ministra apenas si pudo hacer otra cosa que ratificar con eufemismos algo que ya estaba clarísimo: que el Ejecutivo pretende estirar la legislatura -ya veremos por cuánto tiempo- aunque pierda el apoyo del Parlamento y tenga que volver a prorrogar los Presupuestos y conformarse con las pocas medidas que pueda aprobar por decreto.

El ruido generado por la declaración ha logrado que la oposición y los socios gubernamentales de Sumar coincidan al fin en algo: el presidente tiene tics autoritarios. A buena hora lo descubren al cabo de seis años, durante buena parte de los cuales el Congreso estuvo semiclausurado bajo un estado de excepción fáctico, tan irregular que el Tribunal Constitucional tuvo que revocarlo. Ojalá fuese sólo un tic, una suerte de espasmo esporádico como el que agita un músculo facial o un brazo; en realidad se trata de un hábito, una rutina, un estilo cesarista que envuelve todo el mandato en un método arbitrario de desactivar cualquier contrapeso institucional que le salga al paso. Lo que define al sanchismo es precisamente la voluntad de saltarse reglas y convenciones que le planteen obstáculos, incluidos sus propios compromisos si lo considera necesario. El diagnóstico real sería el de un permanente síndrome de Tourette autocrático.

España no es un régimen presidencialista de sufragio directo, sino un sistema parlamentario. Y cuando el Gobierno pierde la mayoría que lo respalda sólo tiene dos opciones válidas: presentar una moción de confianza y ganarla o disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Permanecer en el poder sin legislar ni tomar decisiones relevantes, estar por estar, constituye una anomalía democrática cuyo único objetivo es el bloqueo de la posibilidad de alternancia. Queda por ver que la alianza que sostiene a Sánchez se haya deshecho del todo, aunque lleva esa traza, pero declararse de entrada al margen de ese mecanismo elemental es propio de una satrapía latinoamericana. El grueso de su electorado no se lo va a tener en cuenta porque comparte la pretensión esencial de bloquear a la derecha al precio que sea. Sin embargo, para combatir las hiperbólicas comparaciones con derivas como la de Venezuela convendría empezar por no parecerse demasiado a ellas.

# CaixaForum

*Nueva Temporada* 2024 / 2025 La cultura nos transforma y nos enseña a mirar. Y mirar no es tan solo ver. Es descubrir, interpretar y opinar. Porque la cultura nos rodea, nos atraviesa y nos hace sentir vivos.

Esta temporada 2024-2025 en CaixaForum queremos sentir la cultura contigo.

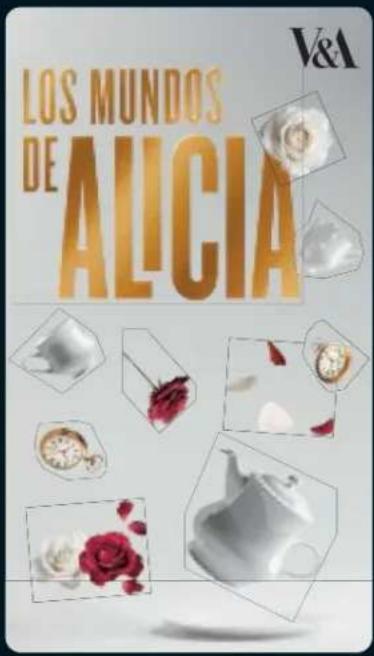



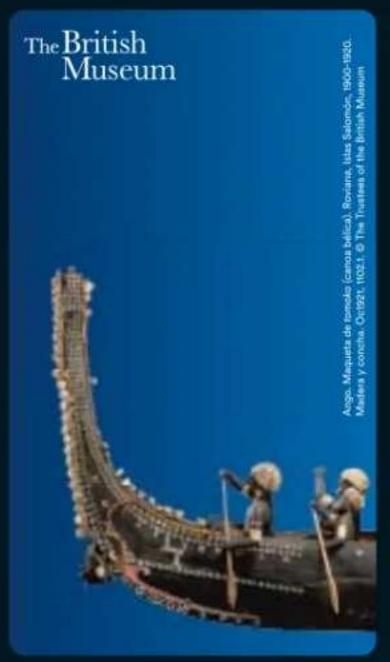

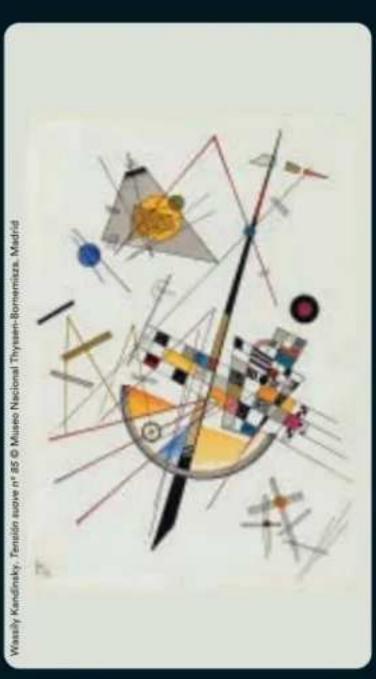



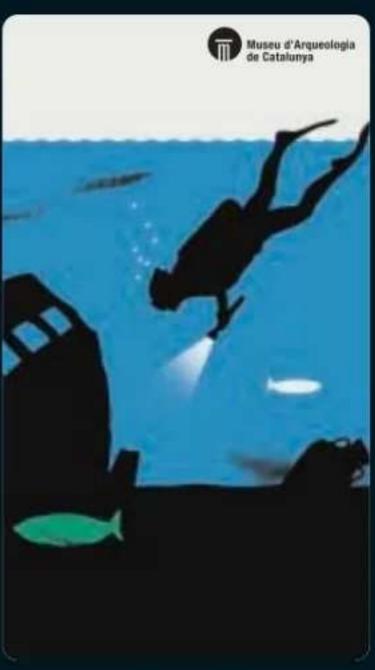





Más información, en caixaforum.org

CRECEMOS EN LA CULTURA



ABC MIERCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



## Finalistas Mejor taberna/ bar de la provincia

#### El Olivo (Luque)

Referente gastronómico dentro del municipio. Gambas al ajillo, rabo de toro o carrillada son algunas de las especialidades de la casa, en la que destacan sus ricos postres caseros y el ambiente acogedor.

#### Japanish Tapas (Lucena)

Un concepto moderno y casual de comida fusión donde el tapeo y la comida callejera de Japón se funden en un beso perfecto para crear platos únicos.

#### La Jamoteca de Morales (Priego de Córdoba)

Es una de las paradas gastronómicas imprescindibles. Especializada en productos ibéricos y quesos y ofrece una cocina tradicional andaluza elaborada con aove autóctono

#### Taberna Bolero (Montilla)

El Bolero continúa fiel a su espíritu tabernario y sigue siendo un lugar ideal para degustar unas tapas regadas con los vinos de la tierra. Con una sala de regusto vinatero perfecta para reuniones en un ambiente.

#### Taberna El Chato (Villarubia)

Ofrece platos de toda la vida, pero buscando nuevas presentaciones para que los paladares no se aburran, como el rabo de toro deconstruido.

#### Taberna Gastronómica La Cepa (La Rambla)

El ambiente es totalmente dinámico y desenfadado, conviviendo así en armonía con una cocina a la carta que hace guiños al recetario mediterráneo y cocinas de diferentes partes del mundo.

### Conoce más de los finalistas en premiosGURMEcordoba.es













#### Adrian Newey Ingeniero británico

#### Obligados a ganar

Artifice de los éxitos de Red Bull y considerado como el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, el británico Adrian Newey llega a Aston Martin con el objetivo de diseñar un monoplaza imbatible. Alonso ya no podrá mostrar su disconformidad –tan recurrentecon el coche con el que compite. Newey, que cobrará 39 millones de dólares al año, está obligado a ganar el próximo campeonato.

#### Tim Cook Director ejecutivo de Apple

#### Una multa analógica

Tras ocho años de recursos, ahora traducidos en los correspondientes intereses, Apple es condenada por el Tribunal de la UE a hacer efectiva la multa de 13.000 millones de euros que Bruselas le impuso por aprovechar el régimen impositivo de Irlanda, donde estableció su sede europea, para reducir su carga tributaria. La ingeniería fiscal no evoluciona tanto como el iPhone.

#### **Keir Starmer**

Primer ministro del Reino Unido

## Libertad obligatoria

El Ejecutivo británico comienza su plan para aliviar la saturación de las prisiones del Reino Unido.

Aproximadamente 1.750 reclusos serán excarcelados para revertir una situación que los laboristas dicen haber heredado del anterior gobierno. Previsiblemente, la criminalidad aumente en un país que en los últimos años ha promovido un aislamiento que consideró garante de su seguridad.



#### ► VUELTA AL COLE

#### La hilera interminable de propósitos

Más de 61.100 alumnos de Infantil y Primaria volvieron ayer a las clases en la provincia de Córdoba sin ninguna incidencia y una retahíla de propósitos y deseos en sus mochilas y las miradas de sus padres y docentes. Vuelve un curso en el que las críticas por las ratios, las retribuciones salariales y las contrataciones en educación especial están de nuevo presentes, pero también un reto marcado con rojo en la agenda de muchos centros educativos. Los resultados del informe PISA dejaron malos datos en matemáticas por lo que este año se va a poner especial énfasis en la materia del cálculo y el raciocinio. Entre tanto ocurre, el revuelo y los nervios estrenaron unas aulas abocadas a la normalidad de los días.

ENFOQUE 11

#### Pablo Llarena Juez del Tribunal Supremo

#### Lección magistral

Pocas manifestaciones de las muchas que ha redactado desde que comenzó a instruir al 'procés' alcanzan el grado de rigor, síntesis e ironía con que Llarena se despacha contra Puigdemont y su intento de ser amnistiado como malversador. «La previsibilidad no supone que la norma deba ser aplicada conforme a la aspiración de un procesado que asegura haber redactado y propuesto la norma con cuya aprobación busca alcanzar su impunidad», escribe el magistrado del Supremo en un auto —magistral— en el que no deja títere con cabeza y en el que razona su rechazo al recurso presentado por el prófugo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, unidos los tres en un frente común que choca contra la lógica jurídica y el bien común.



#### **Ursula von der Leyen** Presidenta de la Comisión Europea

## Retrasos comunitarios

Von der Leyen retrasa
una semana la
presentación de su nuevo
Colegio de Comisarios,
prevista para hoy y que
finalmente anunciará el próximo martes. La
razón esgrimida por la Comisión es que hay
que esperar a que el Parlamento esloveno
apruebe a su nueva candidata para formar
parte de un Ejecutivo comunitario en el que
todas las quinielas sitúan a Teresa Ribera.

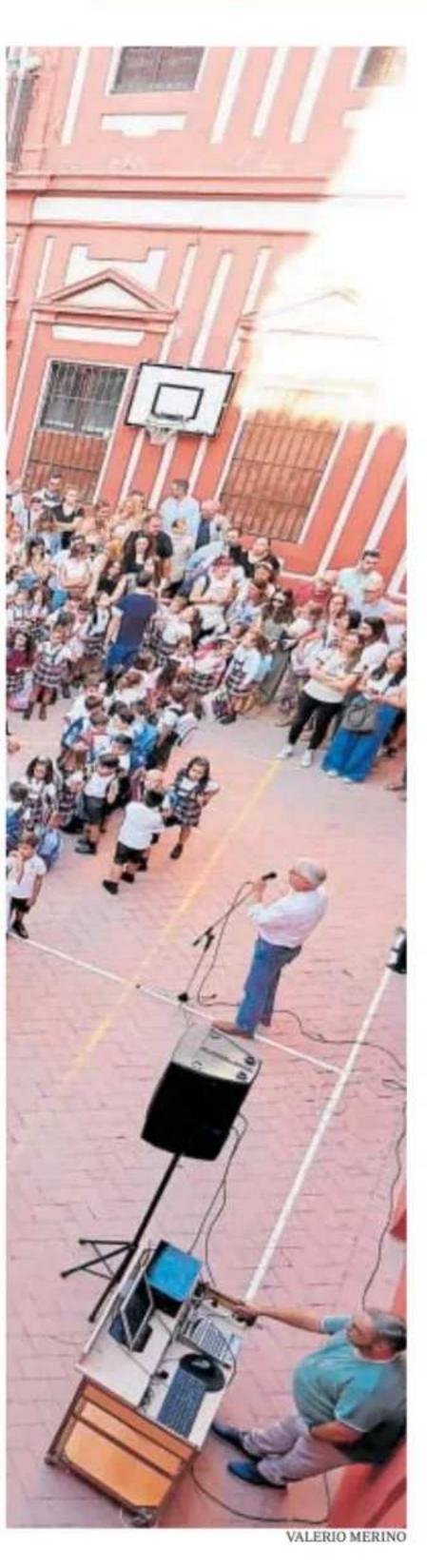



VALERIO MERINO

#### **▲ HOMENAJE AL DOCTOR MANUEL CONCHA**

#### Las manos que sanaban corazones

Dice Manuel Concha Ruiz que no echa de menos su profesión, la Medicina. Se entregó a ella con pasión y con innovación, y desde su puesto como cirujano cardiovascular en el Hospital Reina Sofía de Córdoba dirigió el primer trasplante de corazón que se hizo en Andalucía. Pero era un tiempo de mucha entrega y de

muchas horas, porque además fue catedrático en la Universidad de Córdoba. Ya retirado y con 82 años, sus amigos y compañeros le dedicaron anoche un merecido homenaje en el Palacio de Congresos de Córdoba—con nutrida presencia de la sociedad cordobesa—, en el que él ofreció una conferencia, titulada 'A corazón abierto', sobre el libro del mismo título.

Manuel Concha, gaditano con espíritu inquieto y «fulgor» de Córdoba, como lo definió Manuel Pimentel en la presentación, disfruta ahora de la escritura y de la tertulia, que le han apasionado toda su vida y se deleitó con un encuentro de lo que definió como «corazones agradecidos» a una tarea, la Medicina, en la que destacó con entrega y excelencia.



Un tren de cercanías pasa por la zona designada desde ADIF para acometer el apeadero de la avenida de la Igualdad cuyo proyecto acaba de suspenderse // VALERIO MERINO

# El proyecto del apeadero de avenida de la Igualdad debe licitarse de nuevo

ADIF y la empresa adjudicataria en 2019 de los trabajos técnicos rompen de «mutuo acuerdo» el contrato y fuerzan otro procedimiento

FRANCISCO J. POYATO CÓRDOBA

avenida de la Igualdad de Córdoba tendrá que esperar. El Gobierno, que ha vuelto a descartar de manera reciente en una respuesta en el Senado la posibilidad de crear una parada junto al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, tendrá ahora que volver a licitar el contrato para el proyecto básico del apeadero a la par que deberá redactar un estudio informativo sobre el mismo de la mano del Ministerio de Transportes.

Así lo han confirmado a ABC fuentes gubernamentales que han detallado cómo el contrato del proyecto básico que existía se ha suspendido «y en la actualidad está en proceso de resolución y de liquidación de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria». Esto significa que hasta que no se resuelva el mismo no se podrán iniciar nuevos trámites para redactar el proyecto.

Las fuentes consultadas no han especificada la causa de esta liquidación del contrato, aunque entre las razones pordría estar el desfase de tiempo que ha transcurrido desde su redacción al día de hoy y la necesidad de actualizar el proyecto.

ADIF adjudicó hace cinco años a la empresa Ingerop T3 por 200.000 euros y un plazo de redacción de doce meses los servicios de consultoría y asistencia técnica para esta parada entre la Central y la del Campus de Rabanales y que buscaba una mayor cobertura y frecuencia en una zona con más residentes y potenciales usuarios. Debía estar listo a finales de 2020, en plena pandemia.

Dicho proyecto iba dirigido en sus premisas a la integración de la estación en el entorno urbano (acceso peatonal por la calle Pedroche), la singularidad de la situación ferroviaria y las infraestructuras existentes, de cara a su futura construcción. El emplazamiento se localizaba en la entrada oeste del túnel soterrado de la línea de alta velocidad en Córdoba, en la confluencia de la avenida de los Almogávares con la avenida de la Igualdad.

De igual modo ese trabajo ahora en vías de liquidación fijaba el número de tornos y máquinas autoventas, aparcamiento para bicicletas para potenciar el transporte sostenible y los diferentes flujos de salida y entrada teniendo en cuenta que por ese punto pasan dos vías de alta velocidad (las más situadas al sur) y una de ancho convencional (la más al norte, como aparece en la fotografía que acompaña a esta información).

De momento, el reloj vuelve a po-

nerse a cero con el añadido de que también tiene que redactarse un estudio informativo del que de momento no hay más noticias. Este periódico se ha puesto en contacto estos días con el Ministerio de Transportes para conocer la situación del mismo sin que haya obtenido respuesta alguna. Todo hace indicar que aún no se ha iniciado tampoco.

La nueva parada para el Cercanías de Córdoba se ha convertido en otro proyecto encallado en el tiempo desde que se empezara a hablarse de ella poco después del arranque del nuevo servicio ferroviario en 2016. Durante unos años estuvo en el aire su ubicación, puesto que el primer gobierno de José María Bellido (2019-2023) apostaba más por situarla en Fátima, pero ADIF realizó un estudio técnico don-

El Ministerio de Transportes tiene pendiente, a su vez, un estudio informativo necesario para la parada

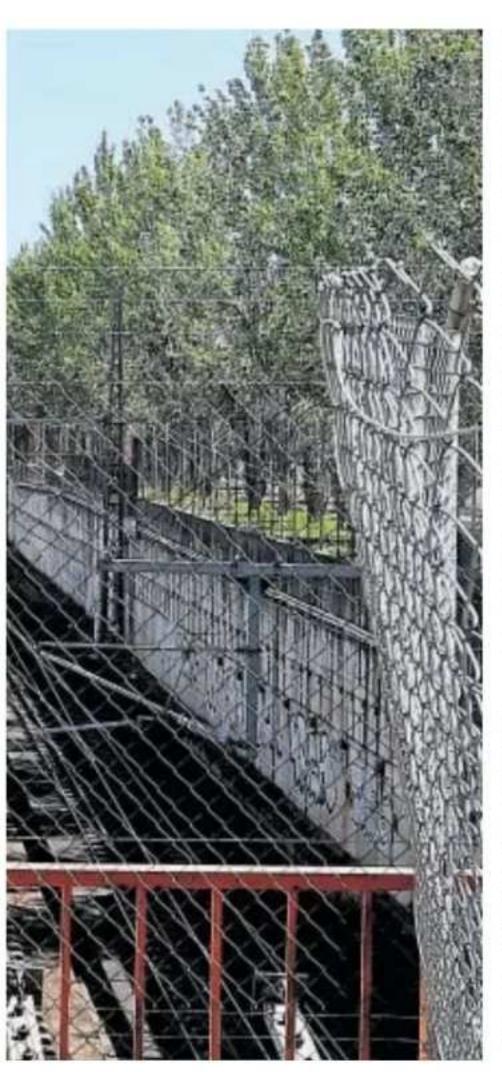

#### ADIF acaba de licitar por 9,6 millones la modernización de la red ferroviaria entre Palma del Río y Villa del Río

que si no es por el uso de los estudiantes universitarios del campus de Rabanales no acumula un gran flujo de viajeros desde Villarrubia hasta Alcolea, la pretensión que en su día aupó la exigencia de este tren de Cercanías. El incremento posterior de frecuencias desde Palma del Río hacia Villa del Río por parte del Gobierno en lo que se ha llamado el 'tren de proximidad' sí ha reforzado el uso. ADIF ha sacado a licitación además los proyectos de sendas estaciones en Almodóvar del Río y Montoro para reforzar este servicio sobre el Valle del Guadalquivir.

El ente de infraestructuras ferrovarias ha explicado en una reciente respuesa a la senadora del PP Cristina Casanueva sus planes de mejora de esta red convencional que se extiende por los 106,4 kilómetros que existen entre la localidad palmeña y la villarrense. Las actuaciones, según ADIF, vienen a «reforzar la fiabilidad y capacidad para l circulaciones de viajeros y mercancías en un eje estratégico de la red en Andalucía». El resultado final debe ser que la línea Palma-Villa del Río acoja tanto servicios de proximidad como 'autopistas ferroviarias' para el transporte de mercancías.

#### **Autopistas ferroviarias**

El ente estatal ha licitado por 9,6 millones de euros la redacción del proyecto para la modernización de esta red que incluirá la sustitución de los elementos de vía y su electrificación, la adaptación de los gábilos y el refuerzo de infraestructuras como drenajes, pasos inferiores, trincheras y terraplenes. En las estaciones del recorrido se racionalizarán las vías, se renovará la catenaria y se mejorará el cruce entre andenes. Unas actuaciones a futuro que a buen seguro interferirán en el tránsito ordinario.

El eje entre Palma del Río y Villa del Río forma parte de la línea Alcázar de San Juan (Ciudad Real)-Cádiz, un corredero «fundamental de la red convencional andaluza» según ADIF. En cuanto al tráfico de viajeros forma parte de las conexiones Cádiz-Jaén (que pasan por Sevilla y Córdoba). En cuanto al tráfico de mercancías, en el que Córdoba tiene puestas todas las miradas, es el nodo que comunica los puertos de Algeciras y Málaga con los de Svilla, Cádiz y Huelva, y todos ellos, a su vez, con el norte peninsular a través de Despeñaperros.

Además, este tramo del Valle del Guadalquivir debe acoger las circulaciones de dos autopistas ferroviarias: la Villa del Río-bifurcación Córdoba Mercancías del ramal central del corredor mediterráneo (Zaragoza-Algeciras) y la bifurcación Córdoba Mercancías-Palma del Río, para la salida hacia Huelva.



Pie de foto xxxxxxxxxx // ABC

# Fuentes reivindica los «beneficios» de ampliar el Cercanías a todo el Valle del Guadalquivir

El presidente de la Diputación se une a las demandas de pueblos como El Carpio

S. L. CÓRDOBA

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, mantuvo ayer un encuentro con representantes de la plataforma 'No pases de mí' de El Carpio, iniciativa ciudadana que reivindica la puesta en marcha de un servicio de trenes de Cercanías que incluya a todos los municipios del Valle del Guadalquivir. En la actualidad, ese servicio une Villa del Río con Palma del Río, con paradas en Rabanales, Acolea, Villarrubia y Posadas.

Así, Fuentes, que estuvo acompañado del alcalde de El Carpio, Carlos Peláez, tomó nota de las demandas de este movimiento ciudadano que pone el foco en «la necesidad de poner en marcha un servicio de tren que enlace la capital cordobesa con sus barriadas periféricas, pero también con el Valle del Guadalquivir, incluyendo paradas en Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Almodóvar del Río y Hornachuelos», recoge una nota difundida ayer por la institución provincial.

Durante el encuentro, el máximo responsable de la institución provincial evidenció la importancia de un tren de cercanías «para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta comarca, así como para propiciar un

desarrollo económico sostenible de los pueblos y para trabajar por la cohesión territorial de la provincia».

En este sentido, la plataforma le comunicó al presidente de la Diputación que la última información del Gobierno central traslada que sí está prevista la implantación de nuevas paradas en Almodóvar del Río y Montoro, dejando fuera al resto de localidades como El Carpio, Pedro Abad, Villafranca y Hornachuelos.

Fuentes, según la nota de la Diputación, les trasladó su mano tendida hacia la consecución de un objetivo que «beneficiará a todo el Valle del Guadalquivir y a toda la provincia, ya que la mejora de las comunicaciones y un servicio público de calidad en materia ferroviaria vienen a sumar en el objetivo compartido de vertebrar el territorio y fijar la población».

#### El tren y la Base

Al respecto, insistió en «la necesidad de conectar a la provincia, que es uno de los ejes de este mandato, por lo que plantearemos una reivindicación al Ministerio de Transportes para que incluya las paradas de los municipios del Valle del Guadalquivir en el tren proximidad».

Fuentes recordó «las posibilidades de desarrollo con que cuentan estas localidades ante la implantación de la Base Logística, por lo que no podemos permitir que se escapen oportunidades por no contar con una adecuada red de infraestructuras que conecte a todos los municipios; necesitamos la conectividad física y digital de la provincia».

de se fijaba la idoneidad de la avenida de la Igualdad, en pleno final del Vial. Mayor población residente y mayor probabilidad de flujo de usuarios y accesibilidad —esta localización está a poco más de un kilómetro de la estación Córdoba Central—.

En paralelo, el Ayuntamiento insistía en la necesidad de potenciar los usos del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones —ya en funcionamiento— con un apeadero, propuesta descartada de plano por el Gobierno. En este mandato, el alcalde de Córdoba ha llegado a plantear la posibilidad de que las arcas municipales sufragaran parte del mismo o incluso el montante completo, pensando en una plataforma básica para la subida y bajada de viajeros y no demasiado costosa.

Uno de los argumentos esgrimidos por parte de ADIF para responder esas palabras del regidor era la influencia en los servicios, tiempos y paradas de los trenes que ya circulan por ahí, pero desde el Consistorio se ha venido insistiendo en que no tendrían por qué parar todos los días, sino solamente cuando hubiera eventos en el equipamiento congresual situado junto al Parque Joyero. Emulando un poco la oferta de autobuses que Aucorsa ha puesto en marcha para el transporte de pasajeros a los vuelos de Air Nostrum en el Aeropuerto, o para el propio Centro de Ferias y Convenciones (la última vez por Intercaza).

Este frenazo redunda en una línea



#### Mandar, templar y parar

Las prisas, la feroz competencia, la soledad, las expectativas, la lucha interior... Los otros toros

o debe ser nada fácil querer ser torero hoy frizando los veinte años. Tanto por las aristas y exigencias del mundo del toro. Como por la sociedad presente que hay fuera para un chaval de esa edad. En esa encrucijada, Manuel Román, el novillero con cara de niño que había sacado del letargo y la apatía a la afición taurina de Córdoba con sus maneras, dijo ayer por redes sociales que deja el toreo, superado por «las circunstancias» y la «moral». Las prisas por hacer un torero que Córdoba reclamaba a gritos. La dureza de la competencia feroz en un momento de repunte taurino en el escalafón de plata. Las expectativas. Los altos costes y sobrecostes. La soledad. La lucha interior. Justo cuando en su primera temporada de novillero se encontraba entre los mejores y se esperaba un cierre notable de la misma...

Hace unas fechas era el mismisimo Morante de la Puebla quien aparcaba los trastes en un hasta luego que
no ha tenido trazo largo en el calendario, finalmente. Y hace años José
Tomás, en el cima absoluta y convertido en un icono de masas, cogió las
de Villadiego para refugiarse en el
campo y hacer apariciones esporádicas que hoy ni siquiera ya se producen. Y como ellos, otros nombres
con más o menos brillo que han ido
diluyéndose por similares factores.

Mandar y templar, mandamientos del toreo, se consuman en saber parar muchas veces. Parar ante la adversidad de una lidia, ante la presión del entorno en plena efervescencia del triunfo y en un ejercicio de honestidad absoluta que es lo que ha hecho este muchacho de Santa Marina, probablemente, tras haberlo masticado durante las últimas fechas en una dolorosísima decisión para quien desde que cogió una muleta en la Primera Comunión ya quería ser torero. Así se lo decía a sus profesores y así lo somatizó en un trance para el que no es fácil estar preparado. Y así lo ungió el V Califa en una portada de ABC en la que le daba una simbólica alternativa a cotas mayores.

La noticia ha sido un bajonazo en toda regla para las ilusiones despertadas en Córdoba. Una prueba de reflexión para todos. Y, por supuesto, el deseo de que la ilusión vuelva a Manuel algún día. Sin prisa.



Una alumna levanta la mano en clase ante su maestra en el primer día de clase en el colegio de la Inmaculada // V. MERINO

Más de **61.000 alumnos** de Infantil, Primaria y Educación Especial inician el curso en Córdoba en una jornada marcada por el reencuentro y la ilusión por aprender

# Vuelta al cole mirando a las matemáticas

ALFREDO MARTÍN-GÓRRIZ CÓRDOBA

esde las 8.30 pululaban por el Centro de Córdoba coches y agentes de la Policía. La atmósfera es muy distinta de la que había apenas una semana antes, cuando el verano iba terminando, pero las calles estaban distintas.

En breve, en los colegios de la zona, como en los del resto de la ciudad, iban a volver a clase los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial. En total 61.141 niños que han contado con el festivo del lunes como último premio antes del retorno de la rutina, los estudios y los deberes. A partir de la semana que viene, con los de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesinoal, llegarán a sumar más 155.922.

#### Confluencia

Uno de los puntos que representa como pocos está jornada, se encuentra en la confluencia de la calle Santa Victoria con la Plaza de la Compañía. Allí se dan cita, uno frente a otro, el colegio Santa Victoria y la Inmaculada, dos de los muchos centros educativos de la zona histórica de Córdoba, que se des-

puebla, pero mantiene sus colegios a plena actividad, en gran parte para quienes trabajan en esta zona.

Las palabras bullicio y jolgorio se quedan cortas para describir las escenas de vuelta, con las entradas de ambos centros llenas de padres e hijos prestos a reencontrarse con sus compañeros o bien conocerlos si acuden por primera vez al lugar. Para unos, es el momento de verse de nuevo. Para otros, los más pequeños, cada vez menos abundantes por la caída de la natalidad en los últimos años, es la primera vez que se encuentran con unas caras y unos gestos que por fuerza tendrán que ser muy familiares.

«Hay algo nuevo, el trabajo de las Matemáticas», detalló el director pedagógico de Infantil y Irimaria del colegio Santa Victoria, Felipe Muñoz Vaquerizo. «Tenemos que trabajar el razonamiento desde infantil hasta el Bachillerato de una forma especial», dijo hablando de las novedades para este curso.

De esta manera, y tras la adaptación del primer día, las mentes de los más pequeños y el resto de jóvenes alumnos se empleará especialmente para esta asignatura, debido, como explicó Muñoz Vaquerizo, a los malos resultados españoles de los informes PISA, recurrentes desde hace tiempo: «Hace dos años surgieron las recomendaciones de trabajar más a fondo la lectura, y el año pasado han dado un toque con las matemáticas a raíz de los informes PISA y las pruebas de diagnóstico, que este año han vuelto».

Este será, por tanto, el año de las Matemáticas en muchos colegios, por el hincapié que se hará en la asignatura de los números y las cuentas, pero el primer día es un día especial, de transición, ni vacaciones ni lectivo, es un día de saludos y ponerse al tanto de lo realizado en verano.

Yolanda Jiménez, profesora de primero de Primaria en el Santa Victoria, especificó que a los alumnos de Primaria los reciben, para que se conozcan y también al colegio, en el patio de la palmera que hay tras la entrada del centro: «Ellos vienen de infantil, que es un módulo aparte, nosotros les enseñamos a qué clase tienen que ir y el camino diario que han de realizar». Es el comienzo de un nuevo curso que estará lleno de aprendizaje, emociones y también diversión.

Por su parte, la directora de Santa Victoria, María Amelia Vidal, recordó que a los que vienen nuevos en cualquier curso «se le recibe en el salón de actos antes de pasar a las tutorías».

Muchos padres aprovechan para entrar con sus hijos en el colegio, dejando atrás la multitudinaria entrada, sobre todo cuando son los alumnos más jóvenes. Y de paso inmortalizan con fotos ese momento del inicio de curso.

Es el caso de Rocío Carmona, que fotografía a su hija, Yolanda Urbano, en su primer día: «Ella tenía muchísimas ganas de volver, empieza el primer año de Primaria y llega con mucha emoción». En casi todos los centros se dice que el verano empezaba a hacerse largo y que es el momento para que el trabajo en clase y el contacto con los amigos, profesores y compañeros vuelva a ayudar al desarrollo de los pequeños. No sólo lo entienden como una forma de que los menores tengan algo que hacer.

#### Liberación

Sergio García lleva a su hijo Álvaro, que se incorpora al Santa Victoria procedente del Calasancio, o sea, que es su primer día y en un colegio distinto. Este padre señaló entre risas que se toma la vuelta al cole «como una liberación». El reto entonces es doble, pero en casi todas las edades los alumnos muestran una capacidad de adaptación que sorprende.

En el cercano colegio la Inmaculada, ya en la céntrica plaza de la Compañía, se repiten las escenas. En este centro han optado por variar ligeramente los horarios para evitar tapones y para facilitar la adaptación. Sucede en muchos centros.

Y así, los alumnos de Primaria han entrado a las 9.30 de forma excepcional para evitar el madrugón, al menos en este primer momento. Y los más chicos de Infantil van entrando por tiempos e incluso en diversos días para adaptarse mejor.

El director de la Inmaculada, Juan Campo describió este día de vuelta: «Hacemos la presentación, saludamos a las familias, y durante este día están los tutores con los alumnos para presentar a los nuevos y las clases, es como una toma de contacto». Desde hoy, has-



Un grupo de escolares ante su maestra en Santa Victoria // V. MERINO



Cartel de bienvenida a los alumnos en otro colegio de Córdoba // V. MERINO



Un niño se agarra a su madre antes de entrar al colegio // v. MERINO

ta el final de esta semana y ya a toda máquina la próxima, se llegará a la velocidad de crucero para continuar trabajando todo el curso.

Con la responsable de secretaría, Laura Arrebola, dando la bienvenida en la puerta del colegio, empieza todo un trasiego de padres y niños en dirección a las clases. Una de las madre, Ángela María Rueda, lleva a su hijo, Víctor Manuel Trujillo, de sexto de Primaria: «Este día es una mezcla, porque por una parte ya tenían demasiado tiempo libre durante todo el veraLos resultados del informe PISA hacen que muchos centros quieran hacer hincapié en las matemáticas en este curso

«Tenemos que trabajar el razonamiento desde infantil hasta el Bachillerato de una forma especial»

#### Puente Genil pide un aulario para uno de sus centros

El alcalde de Puente Genil. Sergio Velasco, indicó ayer que el Ayuntamiento priorizará pedir a la Junta la construcción de un aulario en el colegio Agustín Rodríguez, con el fin de poder unificar el actual parvulario con el edificio principal. «Entendemos que se debe unificar el centro en uno solo, porque el edificio principal del colegio tiene una superficie lo suficientemente amplia, para no tener divididas sus aulas en dos espacios», afirmó. En la actualidad, el parvulario del centro, popularmente conocido como Las Mallas, se encuentra ubicado en otra zona diferente al propio edificio principal, algo que para el alcalde «dificulta la gestión» del espacio. Sergio Velasco habló de la necesidad de dotar de un salón de actos a dicho centro educativo «adecuado a las necesidades», ya que «es uno de los centros con más alumnos», informa Rocio Diaz.

no, y por otra es bueno que entren de nuevo en la disciplina».

Con respecto a las Matemáticas que van a marcar este curso, el colegio La Inmaculada ya puso en marcha antes de las recomendaciones del Gobierno un proyecto propio, Idea 5.0, fruto del trabajo de la Fundación Diocesana Santos Mártires y el Patronato Reales Escuelas Pías La Inmaculada.

Este modelo es más amplio que su limitación a las ;atemáticas, puesto que llega a lo lingüístico y a la llamada Neurodidáctica. Las profesoras Ángela Herrero y Estefanía Montes desgranan las siglas que encierra esa Idea (integrador, digital, excelencia y activo). «Un niño que vive lo que estamos trabajando, lo recuerda, el que lo aprende sólo de memoria seguramente lo va olvidando», es el resumen. Con este método no olvidarán esos conocimientos matemáticos que tanto se resisten a veces a edades tempranas por su arduo carácter.

Las mismas escenas se repitieron en otros muchos puntos de Córdoba, en cada barrio donde hubiera un colegio. En el Eduardo Lucena, en Poniente, el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, José Francisco Viso, realizó la apertura oficial del curso, con una.

Y lo que no olvidarán con seguridad los niños, sobre todo los que se incorporen por primera vez al colegio y sea en infantil o primaria, será este primer día de clase. Y si se olvidase para eso están las docenas de fotos sacadas por sus padres o abuelos en esta particular fiesta que mañana ya se convertirá en instrucción y estudio.

#### REUNIÓN DE SU DIRECTIVA

#### Construcor pedirá a Urbanismo que varíe los criterios de edificabilidad en las viviendas

S. L. CÓRDOBA

Construcor, la patronal de la construcción cordobesa, anunció ayer, en un comunicado, que pedirá al Ayuntamiento de la capital que se modifiquen los criterios de cómputo de edificabilidad de las viviendas para el máximo aprovechamiento de las superficies en beneficio de los compradores y los ciudadanos.

Así lo trasladará a la Gerencia Municipal de Urbanismo en los próximos días con el fin de «ampliar y mejorar dichas superficies para redundar en la calidad de vida de los ciudadanos y maximizar la compra de la vivienda, una de las principales inversiones que se realiza en la vida de las personas». Esta patronal considera que hay que tomar medidas relevantes en beneficio de los compradores de vivienda, «comenzando por el máximo aprovechamiento de las superficies».

Esta medida, analizada en el consejo de gobierno de Construcor celebrado ayer, se acompañará de otras relacionadas con dos ordenanzas. La primera es la reguladora del régimen de obras y actividades mediante Licencia, Declaración Responsable y Comunicación Previa y la segunda, la de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. Es decir, tanto en vivienda nueva como en rehabilitación del parque actual.

#### Plan de Vivienda

Asimismo, y tras analizar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de la capital, el Consejo de Gobierno estima que se deben adoptar medidas a corto plazo para corregir los desajustes de la oferta de vivienda nueva, actualmente insuficiente para atender la demanda general, así como las necesidades de las personas como menos recursos, así como incrementar la densidad y edificabilidad de las viviendas, e impulsar la reutilización de suelo y edificios vacantes o infrautilizados, con criterios de sostenibilidad y eficiencia.

En este sentido, desde la Asociación se pide que se ponga fin a las prórrogas o aplazamientos de la obligatoriedad de elaborar los informes técnicos de la situación de los edificios, claves para la rehabilitación, y fomentar los sistemas de colaboración públicos privada.

El citado programa municipal prevé que la capital tenga 2.144 VPO nuevas en los próximos cinco años tras una inversión de 212 millones. De esa cifra, un tercio serían impulsadas por el Consistorio.



La concejal de Hacienda, ayer durante su comparecencia para informar de las ordenanzas fiscales de 2025 // ABC

# El Ayuntamiento anuncia una bajada del 1% del IBI para 2025

La caída de la presión fiscal supondrá una reducción de ingresos de 1.5 millones

BALTASAR LÓPEZ CÓRDOBA

La edil de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, desveló ayer «tres novedades» que se incorporarán a las ordenanzas fiscales (impuestos y tasas) de 2025 —ya en
tramitación—, que prolongarán la inédita senda de descenso de la presión
fiscal municipal iniciada en 2020 por
el PP tras su regreso a la Alcaldía en
el verano de 2019.

La principal, expuso, es la «reducción» del IBI en un uno por ciento, «de acuerdo a las propuestas que nos ha hecho el Consejo del Movimiento Ciudadano». El alcalde, el popular José María Bellido, ya abrió la puerta a esta rebaja a principios de agosto como una forma de compensar la subida del 10% del recibo de Sadeco, de la que Capitulares culpa a la regulación estatal sobre los desechos. El regidor apuntó que, para 2025, hay «cierto margen presupuestario» para tomar esta medida.

Hay que tener en cuenta que el IBI es la principal fuente de ingresos tributaria propia del Ayuntamiento. Baste recordar que, según la liquidación de sus cuentas de 2023, el pasado año ingresó físicamente por ese impuesto 67 millones. La segunda modificación en el expediente de las ordenanzas fiscales de 2025 se enfocará a facilitar el pago del AFO (asimilado fuera de ordenación), figura urbanística que permite a las viviendas de las parcelaciones facilitar que obtengan servicios básicos (agua, luz o alcantarillado) —no es una legalización—.

Torrent dijo que se procederá a «una liquidación de su tasa que será de forma progresiva, comenzando con un 25% al inicio. Y al finalizar el procedimiento será el pago total. Pero, habrá un fraccionamiento del mismo».

#### Seis años de bajadas

El AFO, explicó Torrent, lo pagan «particulares, que tienen la necesidad de acudir a un abogado o a un economista para todos los estudios necesarios que deben presentar en la Gerencia de Urbanismo». «Es una progresividad en el abono para facilitar su obtención», defendió.

Concluyó el listado de novedades señalando que trabajan para incluir en el proyecto de tasas e impuestos de 2025 «la posibilidad de que aquellos ciudadanos que tramiten su documentación a través del Colegio de Arquitectos, en función del convenio que suscribió la Gerencia de Urbanismo con este ente profesional, puedan beneficiarse de una reducción de la tasa de hasta un 30%».

Dicho convenio se rubricó en julio y permite que el Colegio de Arquitectos participe en el proceso de concesión de licencias municipales. El Ayuntamiento busca de esta manera agilizar su concesión. La reducción de ingresos por las reducciones previstas de impuestos y tasas pasa de 733.568 euros, calculados cuando empezó a tramitarse este expediente, «a 1,48 millones», debido a las tres novedades que se anunciaron ayer. No en vano, una de las disminuciones que se introducirá es la del IBI, que, como se ha indicado, es una fuente fundamental de alimentación de las arcas municipales.

En el calendario del gobierno municipal, está marcado octubre como el momento en el que «estén ya aprobadas por la junta de gobierno local las ordenanzas fiscales con todos los informes preceptivos». Y luego el equipo rector de Capitulares, que cuenta con mayoría absoluta, las elevará a Pleno, para que entren en vigor el 1 de enero de 2025.

Torrent resaltó que éste será el sexto ejercicio consecutivo de bajada de los impuestos municipales en la capital, algo que es inédito en el Consistorio. Estos descensos han sido impulsados en los dos últimos mandatos por Bellido.

En julio, cuando este expediente empezó a tramitarse como anteproyecto, el gobierno local anunció como 
su eje un descenso del 2% para el próximo año de los impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica (el sello 
del coche y motos), Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) y de Actividades Económicas (IAE). La misma bajada se dará en las tasas de licencias de actividad y de permisos 
urbanísticos.

# Manuel Concha recibe el tributo de sus «corazones agradecidos»

La Medicina, cultura y sociedad arropan al cirujano y profesor en el Palacio de Congresos

LUIS MIRANDA CÓRDOBA

Corazón fue la palabra que no dejó de pronunciarse. Cualquier homenaje a alguien querido lo necesita, pero si es Manuel Concha, el cirujano cardiovascular que realizó operaciones pioneras en el hospital Reina Sofía de Córdoba, la palabra estaba más justificada que nunca.

Y así fue AYER, en el homenaje que su profesión, la Medicina, pero también el mundo de la cultura y la sociedad de Córdoba, tributó al reconocido profesional, protagonista de una etapa brillante de la sanidad en la ciudad. Fue en el Palacio de Congresos en un acto conducido por el escritor y editor Manuel Pimentel.

Precisamente fue Pimentel quien ensalzó la «excelencia» de Manuel Concha en su trabajo de médico, que se prolongó en varios centros y que también respondió a la vocación de docente en la Universidad de Córdoba durante años. «Ha sido un fulgor para Córdoba», dijo sobre su trabajo en las consultas y quirófanos.

#### Amigos

El acto concluyó con una conferencia titulada 'A corazón abierto', resumen del libro en el que habla de 25 grandes cirujanos y médicos del corazón, cuya aportación juzga fundamental. Manuel Concha se felicitó al encontrar «muchos corazones agradecidos y muchos amigos» que se reunieron en su nombra.

Manuel Concha tiene 82 años y está retirado, pero la pregunta era obligada: «¿Echa de menos el trabajo?». La respuesta es que «no demasiado», porque su vida activa era muy exigente y celebra poder dedicarse a otros asuntos ahora que no tiene que trabajar.

«Empezaba a las 8.00 y terminaba a las 21.00, entre el Reina Sofía, la Cruz Roja y la Universidad», recordó sobre su entrega a la vida laboral, que le proporcionó satisfacciones y le quitó tiempo. Y ahora se puede dedicar a otras pasiones, que mantuvo en su época de cirujano y a las que ahora puede dedicar más tiempo.

Conocida es su pasión por el flamenco, por el vino y por los toros, pero también habló de las tertulias, de los grupos de amigos que se reúnen para hablar de cosas. Recordó la que había mantenido con el pintor Antonio Povedano (1918-2008), y que se mantuvo hasta la muerte del artista.

Fue uno de los faros culturales de



Manuel Concha, en un momento del homenaje // VALERIO MERINO

la Córdoba de su tiempo, y en este tiempo acude a la de San Nicolás, fundada por el abogado Rafael Mir Jordano. «Es algo que me alivia mucho», confesó el profesional, que habló también de su pasión por la escritura como algo a lo que dedica tiempo en estos años.

El mundo de la cultura el arropó en el acto y allí estaban el pintor Juan Hidalgo, junto con la exdirectora de los Museos Municipales, Mercedes Valverde, además del torero Rafael González 'Chiquilín' o, ya en el mundo institucional, la exalcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar y el actual regidor, José María Bellido.

No faltaron sus compañeros, como José Suárez de Lezo; el actual gerente del hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, y la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García.

El homenaje llega a un profesional tan identificado con la ciudad y con el hospital Reina Sofía, que cuesta creer que no sea cordobés y que recalara en ella cuando ya había sobrepasado ampliamente los treinta años.

Así es, porque Manuel Concha Ruiz

El doctor Concha no echa de menos el trabajo y se alegra de dedicar ahora tiempo a las tertulias y a la escritura nació en Nules, en la provincia de Castellón, aunque de padres andaluces, en junio de 1942. A los cinco años su familia se estableció en Cádiz y allí completó su Licenciatura en Medicina y Cirugía para luego formarse como especialista en Madrid.

Antes de llegar a Córdoba, al entonces joven hospital Reina Sofía, ya había ejercido en Valencia. Era 1977 y en la ciudad consiguió grandes logros, como el primer trasplante de corazón de Andalucía, además de un afán constante por la innovación y por la mejo**BASES REGULADORAS** 

#### El Ayuntamiento modifica los espacios para músicos callejeros tras un recurso

DAVINIA DELGADO CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha modificado las bases reguladoras para conceder licencia de actividad a los artistas callejeros, tras un recurso interpuesto por un músico de la calle después de que para el próximo año se hubiera eliminado el Puente Romano del listado de espacios en los que poder actuar. La decisión trajo su controversia y Capitulares finalmente ha rectificado.

El Consistorio da estas autorizaciones desde hace ya ocho años y se han publicado recientemente los criterios porque la última convocatoria fue de 2020 a 2024. Además de los lugares y horarios, contemplan requisitos como el pago de tasas y un seguro de responsabilidad civil.

Así, se vuelve a posibilitar la opción de actuar en el Puente Romano (con algunas salvedades), además de en otros tres lugares más: la plaza Agrupación de Cofradías, Torrijos y Magistral González Francés. Además, se permite a los músicos y artistas mostrar sus espectáculos en el paseo bajo de Miraflores, junto a la Torre de la Calahorra.

En el caso concreto del Puente Romano, se excluye la Puerta del Puente y la Plaza del Triunfo y sólo se autorizan actuaciones artísticas (no venta de arte) a una distancia mínima de 100 metros de la Puerta del Puente y de la Torre de la Calahorra, respectivamente.

Se amplía, además, en media hora el tiempo para las actuaciones. Así, «las actividades de expresión artística, en cada una de sus modalidades, no podrán tener una duración, en las distintas ubicaciones, de más de una hora y media». Pasado ese tiempo, «deberán instalarse en otra ubicación de la misma zona».

# **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

13 de septiembre

Córdoba (16711279, 16711329, 16711363): 08:00 a 17:00 av 28 de febrero, av carlos iii, avda. carlos iii - 26, c sagunto (16721415): 08:00 a 17:00 av 28 de febrero, av carlos iii, c sagunto

Espiel (16672727, 16673637, 16673793): 08:00 a 16:30 cr estacion, pg caño el 1, polig.ind.de espiel

Villafranca de Córdoba (16744697, 16744735): 08:30 a 12:00 pago cebrian

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. **TELÉFONO DE AVERÍAS:** 900850840

# La delincuencia crece en la capital, Montilla, Cabra y Palma del Río

En los grandes municipios, hasta junio, sufren caídas Priego, Puente Genil y Lucena

PILAR GARCÍA-BAQUERO CÓRDOBA

En los municipios de Córdoba, el aumento de las infracciones penales, según el último balance del Ministerio de Interior, en el primer semestre del año frente al mismo período de 2023 es significativo en Cabra (15,3%). A ella se suman las subidas de Montilla (9,1%), la capital (6,8%) y Palma (3,7%) mientras cae en Priego (35,7%), Puente Genil (3,6%) y Lucena (3,8%). En el conjunto de la provincia, la subida fue del 3,8%.

Cabra ocupa el primer puesto con una subida del 15,3%, aupada por los delitos informáticos, ya que los relacionados con la cibercriminalidad han registrado un alza del 64,8% respecto a 2023. En el primer semestre del pasado año hubo 88 infracciones penales relacionadas con internet mientras en 2024 la cifra ha llegado a las 145.

También en esta localidad los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 300% pasando de registrar una sola infracción penal en 2023 a cuatro en el primer semestre del año. Las agresiones sexuales con penetración han pasado de uno a tres casos. Como apunte positivo, los robos con fuerza han bajado un 28%, con 18 casos frente a los 25 de 2023.

#### Lucena

En la capital cordobesa, los homicidios son los que han presentado mayor aumento con tres de los cuatro registrados en la provincia este último semestre. En cambio, los homicidios dolosos en modo tentativa han bajado un 66,7%.

Otro apunte negativo de este balance es que recoge que los robos con fuerza en domicilios han aumentado un 52,1%. El aumento de los delitos en general en la capital es del 6,8%.

La sustracción de vehículos ha bajado un 50% mientras que los ciberdelitos casi se han duplicado, con 154 casos frente a 88 (+64,8%). Las agresiones sexuales se han reducido a la mitad en la capital con nueve violaciones frente a 18. Los robos con fuerza en domicilios sí se han visto aumentados en un 52,1%.

En los grandes municipios, Cabra registra la mayor subida de la criminalidad (15%) y la mayor caída se da en Priego (36%) En la segunda ciudad más poblada de la provincia después de la capital, Lucena, las infracciones penales han bajado un 1,9%, y un 3,8% si se atiende al total de delitos. El único aumento significativo en este municipio se ha registrado en tráfico de drogas que ha pasado de cuatro casos en 2023 a ocho.

Mientras, el resto de criminalidad ha bajado; sobre todo, la cibercriminalidad con un 11,4%. Los robos con fuerza en domicilios han aumentado un 70% pasando de los 30 registrados en el primer semestre de 2023 a los 51.

Si se salta a Montilla, la criminalidad convencional ha aumentado un 32%; sobre todo en robos con fuerza en domicilios. Pasaron de los 15 a los 21 de este semestre. En esta localidad, sí se han reducido los delitos relacionados con la cibercriminalidad como estafas informáticas que han pasado de 92 a 49. Mientras que el resto de ciberdelitos sí se ha duplicado, la cifra de infracciones penales pasando de ocho casos a 16 en lo que va de año.

En Palma del Río, la delincuencia a aumentado un 3,3%, destacando la sustracción de vehículos (cuatro robos de coches en lo que va de semestre frente a ninguno en 2023). A esto se suma un asesinato consumado de enero a junio. Los delitos contra la libertad sexual se han reducido un 80% pasando de cinco casos de enero a junio de 2023 a un caso este último semestre.

Las violaciones han desaparecido frente a una registrada en 2023, mientras que sí han aumentado exponencialmente los robos con fuerza en domicilios y establecimiento: +254,5%.

La cibercriminalidad también ha aumentado un 5%, de cien infracciones se pasa a 105. Las estafas por internet han crecido un 14,8% y otros ciberdelitos se han reducido un 36%.

En Priego, la delincuencia ha bajado un 35,7%. Eso sí, hubo un repunte de cibercriminalidad con un 22,1%. En este municipio, no se ha registrado ninguna violación y los delitos en el primer semestre han pasado de los 252 de 2023 a los 162 contabilizados en lo que va de este año.

Cierra el listado de los grandes municipios Puente Genil. En esta localidad, La caída ha sido del 21,4% en criminalidad convencional mientras el aumento de la cibercriminalidad ha sido del 94,1%. La criminalidad en el total de delitos bajó un 3,6%. Las estafas informáticas son las que mas han subido: de 76 el año pasado a 155 de este primer semestre (+103,9%). La sustracción de vehículos ha tenido un comportamiento llamativo. Se ha pasado de tres robos en 2023 a siete coches sustraídos en lo que va de año.



Uno de los actos de toma de posesión que han tenido lugar en la Base de Cerro Muriano // ABC

#### **BASE DE CERRO MURIANO**

### Nuevos jefes de unidad en la Brigada Guzmán el Bueno X

S. L. CÓRDOBA

El Ejército de Tierra informó ayer de que en este mes se han llevado a cabo en la Base de Cerro Muriano los actos de toma de mando y relevos de jefes de unidad. El primero tuvo lugar el día cinco. En él, el teniente coronel Álvaro Esteban Rodas tomó el mando como Jefe de Estado Mayor de la BRI X relevando al teniente coronel Sergio Valbuena Gómez, quien lo ocupaba desde septiembre de 2021. . El teniente coronel Esteban es diplomado en Estado Mayor y posee los cursos de Mando de Unidades de Operaciones Especiales, Buceador de Asalto y Piloto de Helicópteros.

El día seis, comenzó con el relevo del Grupo Acorazado de Caballería 'Almansa' entre el teniente coronel José Vicente Ruiz de Eguilaz de León y el teniente coronel Manuel Jiménez-Rider Lion. Ruiz de Eguilaz posee el curso Superior de Inteligencia y ha pasado por el Regimiento de Caballería 'Alcántara' 10, Guardia Real y Mando de Canarias, entre otros destinos.

A continuación, se produjo el relevo de mando del Batallón del Cuartel General X. El teniente coronel Juan José Jansa Moya tomó el mando de la mano del teniente coronel José Sanz Baíllo, quien hasta ahora lo desempeñaba. El teniente coronel Jansa es titulado Superior de Inteligencia y tiene el curso Avanzado de Unidades Acorazadas y Mecanizadas. Entre sus destinos más destacados, figuran el Regimiento de Infantería 'La Reina' 2 o el propio Batallón de Cuartel General. ABC MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# ABC







Una gran entrevista de estilo de vida a perfiles de gran relevancia

Sección de pasatiempos: más retos para el sábado y el resto de la semana

Paginación ampliada

### CADA SÁBADO, **3 PUBLICACIONES**

Diario ABC + ABC Cultural junto a una revista o suplemento. Este sábado 14 de septiembre ABC Motor



# Moreno impulsa su plan para frenar el pacto catalán y pide un referéndum

- ▶La Consejería de Hacienda ultima sus cuentas para 2025 con «incertidumbre» y sin cerrar aún el déficit que aplicará
- El Gobierno andaluz inicia una ronda de reuniones con agentes sociales y económicos para lograr la movilización

J. ALONSO SEVILLA

🟲 n día después de aprobar su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptó ayer su primer acuerdo formal en relación con el pacto suscrito entre el PSC y ERC que incorpora una financiación «singular» para Cataluña. Aunque de momento no hay ningún trámite administrativo ni decisión formal que desarrolle este pacto por parte del Ministerio de Hacienda, la Junta de Andalucía ha adoptado un acuerdo en el que ratifica su rechazo a este modelo, veta las negociaciones bilaterales y encomienda a la Consejería de Economía y Hacienda que inicie todas las «actuaciones necesarias» para lograr una gran movilización social. Con estos tres puntos de base, el Gobierno de Juanma Moreno fija formalmente posición a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque al presidente andaluz, Juanma Moreno como ha anunciado.

Así, siguiendo la línea del pacto suscrito entre todos los barones del PP el pasado viernes, cualquier avance en el modelo de financiación debe tener como punto de partida el rechazo al acuerdo firmado por Cataluña. A partir de ahí, se negociaría la aplicación de un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas o un nuevo sistema de financiación con un mejor reparto de los recursos y un mayor equilibrio vertical (menos recursos y competencias para el Estado y más para las autonomías). Pero todo con el punto de partida de que no haya una financiación singular catalana.

En segundo lugar, como ya hizo el

presidente de la Junta el viernes se cierra la puerta a cualquier «acuerdo o negociación bilateral». No habrá pactos entre el Gobierno central y Andalucía (aunque se trata de un modelo que permite el Estatuto de autonomía) y todo se remite a la Conferencia de Presidentes y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. No habrá ni revisión bilateral de la financiación andaluza, ni de la cesión de competencias. Tampoco habrá negociación unilateral para la quita de deuda, que tendría que ser un acuerdo de todos: «No hemos dicho que no vayamos a pedir la condonación de la deuda. Hemos dicho que para Andalucía no es prioritaria, porque no tenemos un problema de deuda que sí tiene Cataluña y porque no queremos blanquear los privilegios del independentismo», explicó la portavoz del Gobierno. En este ámbito los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) fijan que Andalucía con más de 16.000 millones sería la comunidad más beneficiada por una quita, por encima de Cataluña. Esta misma institución calcula que de aquí a tres años la hacienda andaluza pagará al año más de 1.300 millones en intereses.

En tercer lugar, el Gobierno andaluz empieza a concretar su anuncio de «movilizaciones sociales»: la Consejería de Hacienda iniciará una ronda de reuniones con los agentes sociales y económicos para tratar de generar adhesiones al rechazo a la financiación singular catalana y un marco que contribuya al éxito de las movilizaciones sociales que se programan para este otoño. Ya una vez que se apruebe la financiación, la Junta ha anunciado en repetidas ocasiones que trabajará la vía administrativa y jurídica que podría llegar incluso al Constitucional.



El Gobierno andaluz acuerda rechazar cualquier pacto bilateral aunque sí acepta reuniones con el Ejecutivo de Sánchez

Moreno ratifica que se presentará en 2026 aunque subraya que su intención «no es perpetuarse en el poder como Manuel Chaves» separatismo catalán», apuntó el presidente en una entrevista concedida a Onda Cero.



Al margen de la incertidumbre en torno a la financiación autonómica, existe otro aspecto que también condiciona los recursos y la gestión autonómica: la falta de certeza sobre si habrá o no Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno de España aprobó ayer la senda de déficit siguiendo el mismo parámetro que en 2023 (asignando a las comunidades un 0,1%) pero ya en el pasado ejercicio esta propuesta fue tumbada y anulada en el Congreso, lo que abrió el terreno para la renuncia a presentar Presupuestos Generales del Estado.

La Junta de Andalucía ultima ya sus cuentas para 2025. Y lo hace sin cerrar aún si aplicará un 0% o un 0,1% de déficit (la diferencia es de más de 200 millones y sin saber si habrá o no cuentas estatales. «Esto es lo que pasa cuando alguien gobierna y no ha ganado las elecciones. Está sometido al chantaje



ANDALUCÍA 21



del resto de grupos políticos. Al igual que el resto de comunidades autónomas trabajamos en un escenario de gran incertidumbre. Es un momento difícil que no es bueno ni para Andalucía, ni para el país en cuanto a actividad empresarial, PIB o creación de empleo. Esta incertidumbre lastra la inversión», detalló la portavoz del Gobierno.

En cualquier caso, Hacienda sí tiene claro que en el mes de octubre aprobará sus presupuestos para el próximo año y, al contrario de lo que ocurre en el Congreso, lo hará con la certeza de que serán refrendados por la mayoría absoluta del Parlamento andaluz del PP.

Serán los últimos presupuestos que se ejecutarán de forma completa en esta legislatura ya que en 2026 están fijadas las elecciones autonómicas a las que Juanma Moreno reiteró ayer que se presentará. Aunque al mismo tiempo planteó un límite: «No me perpetuaré en el poder ni estaré el tiempo que estuvo Manuel Chaves».

# Brecha en la universidad: el Gobierno da a la Junta la mitad que a Cataluña

Villamandos denuncia la dispar dotación por alumno para contratar a docentes ayudantes

A. R. VEGA SEVILLA

El desigual reparto de fondos del Gobierno a las comunidades autónomas también alcanza a los campus universitarios. En una comparecencia en el Parlamento andaluz el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, detalló ayer que las universidades andaluzas reciben poco más de 500 euros por estudiante para la contratación de profesorado, mientras que las de Cataluña perciben 1.000 euros por alumno».

El responsable autonómico se refirió a la asignación económica que el Estado distribuye entre las comunidades autonómas para desarrollar el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador de las Universidades Españolas. En concreto, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades financiará 467 plazas de profesor ayudante doctor en los campus de Andalucía, a razón de Las universidades andaluzas reciben poco más de 500 euros por estudiante y las catalanas unos 1.000 euros

21.038.350 euros cada año, mientras que Cataluña, con menos alumnado, percibirá 34.884.105 euros para costear 705 plazas con cargo al citado programa, un 34 por ciento más, recalcó el consejero, según los datos facilitados a ABC por la citada consejería.

#### Dotado de 150 millones

El Gobierno central trasladó a las autonomías que iba a financiar con 150,8 millones de euros la contratación de 3.400 docentes ayudantes a partir del curso 2024-2025 en el conjunto del país y durante los doce años que se prolongará esta modalidad de contrato.

Durante su intervención en una comisión parlamentaria a preguntas del PP, José Carlos Villamandos lamentó el «empecinamiento» del Gobierno central en «crear desigualdades» que en este caso perjudican a Andalucía, «el primer sistema universitario público de España».

El consejero de Universidad discrepa así de la política académica del Ejecutivo central, y recordó que varias comunidades «trasladamos la alternativa de asumir el coste de la estabilización de las plazas de ayudante doctor por parte de las propias comunidades una vez finalizados los contratos», pero «no recibimos respuesta». «Y, para colmo, el Gobierno establece un reparto nada equitativo, incluso dentro de las propias comunidades», añadió.

Parte de los contratos tendrá que ser financiado con fondos autonómicos. Gómez Villamandos especificó que el Estado deja a Andalucía «el coste nada desdeñable» de 300 profesores ayudantes doctores durante seis años, ya que el Ministerio de Ciencia ha establecido para las universidades públicas andaluzas una plantilla total de 774 docentes.

#### Peticiones de los rectores

«asumirá cuatro años y deja a las comunidades la responsabilidad del resto de la carrera profesional». No obstante, el consejero indicó que esa cifra de 774 plazas de ayudantes doctores establecida por el Ejecutivo central «no se ajusta» a las peticiones realizadas por los rectores, que propusieron casi 900 plazas para afrontar la implantación de la LOSU en la comunidad.

Hay universidades andaluzas que tampoco están de acuerdo con el reparto interno que se ha hecho de las plazas, un extremo que, a juicio del consejero, el Ministerio «también ha de revisar». «Así defiende la ministra Morant a las universidades españolas y al sistema público español, creando brechas e instituciones de segunda y de primera», se quejó el consejero de Universidad.

22 ANDALUCÍA MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

# En pisos.com te ayudamos a encontrar tu hogar

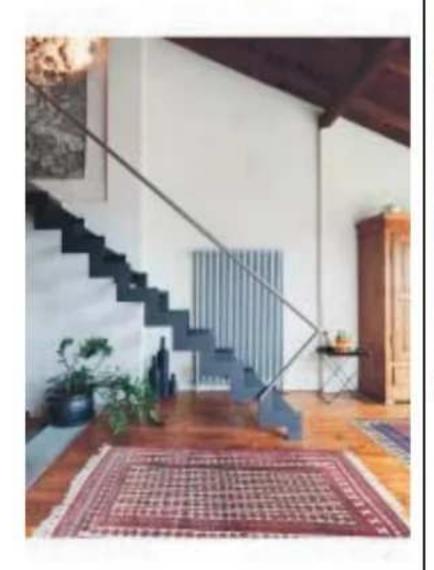

Encuentra un dúplex y vente arriba

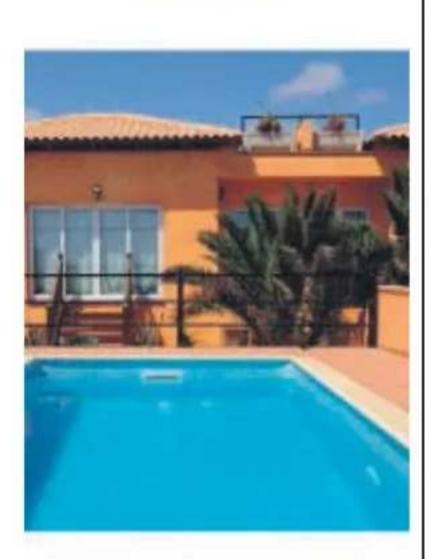















Un profesor escribe en la pizarra durante una clase en Córdoba // VALERIO MERINO

# La Junta desiste de 6 millones para FP por diferencias con el Gobierno

▶ El Ejecutivo reparte al dinero para gratuidad en guarderías que no pudo usar Andalucía

J.ALONSO SEVILLA

Los desencuentros entre el Ministerio de Educación y la Junta por la gestión de los fondos europeos están condicionando la financiación de actuaciones y derivando en que la comunidad autónoma no use parte de los recursos que le corresponden. En el mes de marzo la confrontación derivó en la devolución de 119 millones de euros que debían destinarse a la educación infantil de 0 a 3 años, y que precisamente ayer el Consejo de Ministros aprobó repartir parcilamente entre otros territorios. A esto se añade que este verano, las diferencias han derivado en la renuncia a 6 de los 17 millones de euros que se asignaron a la comunidad autónoma para la ampliación de plazas de FP, de forma que el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros limita a 11 millones la cuantía asignada a Andalucía.

El primero de los conflictos viene de lejos. Casi desde 2020. Desde entonces, el Gobierno de España tramita una convocatoria de fondos europeos para un programa de ampliación de plazas de educación infantil gratis de 0 a 3 años. La Junta aceptó el dinero pero al iniciar su ejecución constató que tal y como estaban diseñadas las bases chocaba con la realidad de la educación infantil andaluza. Al contrario que en otros territorios, en Andalucía hay una amplía red de guardarías privadas con más de 120. 000 plazas de las que se ocupan como máximo 100.000 y que cuentan con un sistema de ayudas que permite que la mitad de las familias no paguen ya por su uso. Ampliar las plazas gratis, como plantea el programa de fondos europeos, rompería el sistema y de ahí que la Junta de acuerdo con la Mesa del Primer Ciclo Infantil acordara renunciar al dinero e iniciar su propio camino para lograr la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años. Seis meses después, el Consejo de Ministros ha distribuido el dinero que correspondía a Andalucía entre otros territorios (acentuando la estrategia de choque de modelos con las autonomías del PP que ha marcado este inicio del curso político). Mientras tanto, la Consejería de Desarrollo Educativo sigue sin definir cómo cumplirá el compromiso de la educación gratuita y aguarda al margen que le conceda el Presupuesto.

A partir de ahí, el Gobierno andaluz se comprometió a iniciar a partir del próximo curso la implantación de la gratuidad. Para ello, se estudian distintas opciones con la Mesa de Educación Infantil. Se baraja desde una aplicación progresiva año a año hasta un incremento de las bonificaciones que ya hacen que esta etapa educativa sea gratuita en Andalucía para la mitad de las familias de forma que se amplíe el próximo curso el número de beneficiarios. Todo queda, en cualquier caso, condicionado por el presupuesto de 2025 y la cuantía que la Administración sea capaz de consolidar en los próximos años.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, criticó expresamente la posición de la Junta de Andalucía y su rechazo a estos fondos: «Es la Junta quien, a través de una carta, nos traslada el rechazo y devolver los fondos de 112 millones de euros.

#### Formación Profesional

El segundo conflicto afecta a la Formación Profesional, según aclaró ayer la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castilla. La Junta ha ejecutado, según los datos de este departamento, 198 de los 212 millones de euros del marco MRR. Para este año 2024, el Gobierno de España asignó a Andalucía 17 millones de euros para ampliar la red de plazas. Sin embargo, la Junta de Andalucía, al igual que otras comunidades, discrepó de los criterios y de un modelo que sólo financia la ampliación de plazas durante un año y a partir de ahí el gasto consolidado lo debe asumir la Administración autonómica. Por este motivo, la Junta de Andalucía ha acabado renunciado a seis millones de euros debido al desencuentro en torno a las formas del programa.

Por este motivo, de una asignación total de 17 millones de euros, la Junta ha recibido en el acuerdo del Consejo de Ministros un total de 11: 1,7 millones para crear 900 plazas más; 3,9 millones de euros para contar con 1.470 plazas nuevas bilingües, 1,5 millones para acreditación de competencias y 754.000 euros para aulas ATECA. Los otros seis se han repartido entre otras autonomías.

ANDALUCÍA 23

# Los andaluces esperan dos años para que valoren su discapacidad

La Consejería de Inclusión refuerza el personal para agilizar este largo proceso

SORAYA FERNÁNDEZ SEVILLA

Más de dos años de espera para la concesión de prestaciones y valoraciones de discapacidad. Es lo que tienen que esperar de media los andaluces según recoge en su memoria de 2023 la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que censura estos retrasos. Según dicho informe, se tarda en torno a 24 meses para que una persona sea citada, a lo que hay que añadir el tiempo hasta que se emita la resolución, que no suele ser inmediata, recuerda. «Este retraso tiene consecuencias para las personas, dado que del reconocimiento del grado de la discapacidad se derivan derechos entre los que se encuentran las pensiones no contributivas. Durante este tiempo ingresan en el limbo de la carencia y disfrute de estos derechos», asegura

el Defensor del Pueblo en dicho do-

cumento. Un caso sangrante es el de un vecino de Cádiz de 91 años que ha tenido que esperar 30 meses para que se resuelva su expediente de movilidad reducida. Así consta en la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada tras la queja dirigida a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y hecha pública el pasado 24 de junio, que ha sido consultada por ABC. La queja fue presentada el pasado mes de mayo por la hija del nonagenario que había solicitado el reconocimiento de su grado de discapacidad en agosto de 2021 y que no obtuvo resolución a la misma hasta febrero de 2024. En la misma se le reconocía un grado de discapacidad del 80%. Sin embargo, en la citada resolución no se indicaba si contaba o no con la puntuación mínima exigida de movilidad reducida para poder solicitar la tarjeta de aparcamiento. Tampoco se acompañaba del dictamen propuesta, un documento imprescindible para poder solicitar diversas ayudas sociales.

La denunciante contactó con el Centro de Valoración y Orientación de Cádiz, desde donde le trasladaron que desde el 20 de abril de 2023, de-

Un gaditano de 91 años ha tenido que esperar 30 meses para que se resuelva su expediente, según denuncia el Defensor del Pueblo



Una mujer asiste a una persona con discapacidad // ABC

bido a diversos problemas del sistema, no se estaban pudiendo emitir dichos dictámenes y que intentase solicitarlo en unos meses. La delegación territorial argumentó la demora en la resolución en que el documento no se podía expedir por problemas derivados de la interoperabilidad con la aplicación del Imserso.

Esta realidad centró ayer una co-

misión en el Parlamento andaluz. Desde la Junta se asegura que el objetivo es agilizar los plazos en la valoración de la discapacidad que tantas quejas generan. Para ello, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, anunció la creación de 60 puestos de trabajo estructurales para los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía. Se trata, según explicó, de una de las medidas contempladas en la reforma emprendida a principios de año para mejorar la atención y servicio que se presta en dichos centros.

#### Tarjetas de aparcamiento

La consejera destacó los resultados que está arrojando esta reforma y, aunque reconoció que aún no se visualizan de forma generalizada, «sí han permitido una reducción notable», por ejemplo, en los tiempos de demora para la atención de menores. También defendió que ya se está «prácticamente al día» con las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Esta reforma estructural tiene como ejes, según abundó en dicha comisión parlamentaria, un incremento del personal, que se ha puesto de manifiesto con la creación de 60 puestos de trabajo, de los que apuntó ya se han cubierto 47 «en tiempo récord», una mejora del procedimiento y una apuesta por la innovación tecnológica. En cuanto a los puestos de trabajo, López reconoció la dificultad de incorporar médicos dado el déficit de facultativos. Agregó que se está priorizando la atención a menores y mayores de 75 años.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular presentó en dicha comisión una proposición no de ley para favorecer el acceso de las personas con movilidad reducida a la obtención del permiso de conducir en igualdad de condiciones. La propuesta tiene como finalidad que el Parlamento andaluz defienda la necesidad de que la Jefatura Central de Tráfico adquiera vehículos adaptados para su posterior cesión gratuita a autoescuelas para la formación de estas personas.

#### **PARLAMENTO**

### Más de 15.000 familias mejoran la accesibilidad de sus viviendas

S.A. SEVILLA

Más de 15.000 familias andaluzas han podido mejorar la accesibilidad de sus viviendas en los últimos cinco años mediante la instalación de ascensores o la eliminación de barreras arquitectónicas.

Es el dato que dio ayer la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la comisión sobre derechos y atención a personas con discapacidad celebrada en el Parlamento andaluz. Para estas mejoras, Díaz destacó que la Junta de Andalucía ha invertido más de 65 millones de euros en el último lustro.

La consejera de Vivienda avanzó además que se está resolviendo una nueva convocatoria específica de accesibilidad con 30,8 millones que prevé atender las necesidades de movilidad de otras 5.200 familias en la región. «El Gobierno de Juanma Moreno está convencido de que hay que adoptar todas las medidas necesarias para reducir al máximo los obstáculos que dificultan la integración de las personas con discapacidad», indicó durante dicha comisión.

Además, detalló que el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 incluye un «trato preferencial y de especial protección a las personas con discapacidad o dependencia en materia de vivienda, que se ha traducido en medidas como un incremento de la superficie útil de viviendas y alojamientos reservados a este colectivo y preferencia en los baremos de concesión de ayudas», indicó en una nota de prensa.

24 ANDALUCÍA MIERCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

La granadina María del Mar Terrones se licenció en Medicina en 1915 para convertirse en **la primera mujer que** ejerció esta profesión en Andalucía. Nació en 1892 y murió en Vigo en 1980

# Historia de la mujer que se negó a irse 'a la cocina'

GUILLERMO ORTEGA GRANADA

o sólo sus compañeros, sino hasta sus profesores, le decían que se fuera a su casa, que su sitio estaba en la cocina. Lejos de hacerles caso, lo que hizo fue estudiar como una fiera y sacar las mejores notas de la clase. Únicamente así la respetarían. Parece el argumento de uno de esos telefilmes que emiten los domingos por la tarde, pero es una historia real que protagonizó María del Mar Terrones Villanueva, la primera mujer que ejerció la medicina en Andalucía.

Nació en la localidad granadina de Orce en 1892 y murió en Vigo en 1980. No fue la primera mujer que estudió Medicina en Andalucía, honor que corresponde a Antonia Monreal, que se licenció en 1896 pero nunca llegó a ejercer. María del Mar Terrones terminó su carrera en 1915 y sí que trabajó. En 1920 la salmantina Eudoxia Piriz acabó sus estudios en Granada y se convirtió en la segunda pionera de la región.

María del Mar fue la hija de Manuel Terrones, natural de Las Gabias, y de María Villanueva, de Padul. Formaron un matrimonio que tuvo después otras tres hijas, Pura, Pilar y Consuelo. El padre ejercía de profesor en Orce cuando nació María del Mar y pocos años después se mudó a Baza, donde vieron la luz sus otras descendientes. Todos los municipios citados son de la provincia de Granada.

Sus progenitores lo tenían claro: sus cuatro hijas debían estudiar una carrera universitaria. Y las cuatro se decantaron por Magisterio. Pero tras acabar, María del Mar dijo que quería hacer Medicina. Por entonces la familia vivía en Cádiz y en la facultad de allí se matriculó en 1911. En 1914 opositó a una plaza de alumna interna, obtuvo el número uno y fue asignada a las áreas de operaciones quirúrgicas y ginecología en el Hospital Clínico. Un año más tarde se licenció con un expediente plagado de sobresalientes y matrículas de honor.

Ese último año de carrera no lo hizo en Cádiz sino en Madrid, donde por fin coincidió con otras valientes. En su clase había otras dos mujeres. Antes, aún en Cádiz, había trabajado como voluntaria cuando llegó un barco cargado de leprosos. En Madrid continuó ejerciendo la medicina pero sólo durante unos pocos años, porque apareció en su vida Teodoro Vega.

Era un indiano, así llamaban a los que habían ido a las colonias que aún tenía España a intentar hacer fortuna. La hizo, eso es indudable. Era propietario de plantaciones de azúcar y tabaco en Filipinas. Sobre cómo se conocieron hay dos versiones: una, la más romántica, asegura que él estuvo hospitalizado y ella fue su doctora. Otra, más prosaica, apunta a que se vieron en una conferencia.

#### Cuatro hijos

El caso es que Teodoro y María del Mar se casaron en 1920 en Madrid. Él tenía negocios allí, pero a la vez mantenía los de Filipinas, lo que le obligaba a atenderlos con frecuencia. Eso significaba hacer largos viajes en barco y soportar considerables periodos de alejamiento. Finalmente su mujer eligió seguirle, lo que implicó que dejara de trabajar en lo suyo. El matrimonio tuvo cuatro hijos. El mayor, Eduardo, nació en Madrid, pero la segunda lo hizo en Filipinas, de ahí que le pusieran de nombre Oriente. Después llegaron María del Mar y José Claudio, quien falleció en la década de los cincuenta, con sólo diez años, en un accidente de tráfico. Al año siguiente murió Teodoro Vega tras sufrir un infarto. Años antes de su fallecimiento, uno de sus últimos y lucrativos negocios consistió en construir edificios de apartamentos de lujo en la capital de España, el más famoso de ellos el Commodore. Al morir, Teorodo le dejó a María del Mar una inmensa fortuna que ella administró junto a sus hijos.

La que tuvo más notoriedad fue su hija María del Mar, amiga de la hija de Francisco Franco y de Juan Carlos I. De hecho, en los años noventa la desaparecida revista Época publicó un extenso reportaje en el que ella era protagonista.

La definían como la «misteriosa



dama» que había alquilado el yate Fortuna II durante más de un mes a razón de un millón de pesetas al día más gastos de embarque. Ese barco fue construido con la idea de regalárselo a Juan Carlos I, por entonces rey en activo, pero hubo problemas legales y pasó a pertenecer a Patrimonio del Estado, entidad que permitía su arrendamiento. La misma revista dejaba entrever que María del Mar, a través de varias sociedades en el extranjero, ter-

Sus padres se empeñaron en que sus cuatro hijas estudiasen en la universidad. y María del Mar hizo Magisterio y Medicina

minó adquiriendo el yate.

Su madre, la protagonista de esta historia, ya no estaba viva. Falleció en 1980 en Vigo, donde pasaba temporadas porque la hija que también llevaba su nombre vivía allí -estaba casada con un armador de barcos que también fue uno de los fundadores de la empresa Pescanova- y pasaba temporadas con ella.

PD: Este artículo no habría sido posible sin la colaboración de varios familiares directos de María del Mar Terrones Villanueva, en especial su sobrina Puri Noguerol Terrones. También han sido valiosas las colaboraciones de Margueritte Ortega, que fue mujer de otro sobrino de la doctora, René Alfredo Ortega Terrones, y del escritor e historiador Ignacio Trillo.

# Tiroteo en Málaga: «Armaos y venid, va a correr la sangre»

Dos hermanos abrieron fuego contra una vivienda y el morador disparó a uno

J. J. MADUEÑO ALHAURÍN DE LA TORRE

Era por la mañana, sobre las 10.00 horas de este pasado lunes, en la urbanización El Romeral de Alhaurín de la Torre, en Málaga, cuando se empezaron a oír los disparos. Dos individuos abrieron fuego contra una vivienda. El morador del inmueble, ni corto ni perezoso, sacó su escopeta y respondió con más disparos. El tiroteo acabó con tres detenidos, un herido y el perro de una vecina, que no tenía nada que ver, muerto por un balazo en medio del caos. Los dos asaltantes son hermanos. Acudieron a la vivienda de un conocido para matarlo. Previamente habían tenido un rifirrafe con él.

Decidieron solucionar su gresca a la tremenda, tirando de gatillo. Según la investigación, todo apunta a que ambos, o al menos uno de ellos, presuntamente abrieron fuego contra la fachada de la vivienda. Según fuentes consultadas por ABC, «sin mediar palabra». Sin embargo, hallaron respuesta. El morador de la vivienda no se achicó y habría tratado de repeler el ataque utilizando una escopeta.

#### Un herido

Disparó desde el interior de la casa a los dos hermanos. Cuando éstos accedieron para buscarlo dentro del domicilio, disparó a uno de los dos asaltantes con acierto. El atacante resultó herido en una pierna. «Llama a estos, que le han disparado a mi hermano. Armaos y venid, que han herido a mi hermano, va a correr la sangre. Esto es un ajuste de cuentas, como se metan los payos o los policías por medio me los



La Policía Local detuvo a los hermanos // ABC

cargo, que me llevo a los policías que haga falta por delante», decía uno de los hermanos asaltantes por teléfono en el consultorio donde atendían al herido cuando fue detenido.

Los vecinos llamaron a la Guardia Civil y a la Policía. Requirieron los servicios sanitarios para el herido y se hicieron con la situación. Cuando todo se calmó, además había otra víctima. En este caso todo apunta a que es involuntaria y sin tener nada que ver con el altercado. El perro de una vecina de la zona estaba muerto. Fue alcanzado

Los dos asaltantes comenzaron a disparar «sin mediar palabra» contra la fachada de una vivienda en El Romeral por una bala perdida en medio del fuego cruzado entre el morador de la vivienda y los dos asaltantes. El animal estaba en la inmediaciones de la vivienda que atacaron los hermanos. Murió el animal, pero pudo haber alcanzado a cualquier persona que estuviera por el lugar.

Por estos hechos, agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres por su supuesta relación con este tiroteo de Alhaurín de la Torre. Dos de los arrestados tienen 31 años y el otro 44 años. Todos están detenidos por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, daños y tenencia ilícita de armas.

La Policía Judicial de la Guardia Civil es la encargada de la investigación. A los dos individuos que accedieron a la vivienda también se les imputa el delito de maltrato animal.

#### SUCESOS

#### Un muerto y un herido de bala en una refriega en una barriada de Huelva

S.A./M. CARMONA HUELVA

Una persona murió ayer durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, aunque al cierre de esta edición no había trascendido su edad. Otra persona resultó 
herida y fue trasladada al hospital, 
aunque estaba fuera de peligro.

Ocurrió pasadas las dos de la tarde. El servicio de Emergencias del 112 recibió una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Huelva, la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios.

No ha sido el único suceso grave ocurrido en Huelva en las últimas horas. Pasada la medianoche del sábado, una multitud se congregó en los alrededores de una vivienda de Almonte donde se encontraba el supuesto agresor de una menor en la localidad. Eran ciudadanos que llevaban días organizándose a través de redes sociales, hartos de la inseguridad en el municipio, y que están incluso organizando patrullas callejeras.

#### Denuncia policial

La situación hubiese sido otra de no ser por la rápida intervención de varios efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que declinaron ofrecer más información acerca de los hechos sucedidos por la implicación en los mismos de una menor, mientras que desde la Policía Local de Almonte confirmaron y denunciaron que la situación en el municipio empieza a ser insostenible, con un índice de criminalidad que «se ha disparado». El nivel de crispación entre la población no deja de aumentar por este motivo.

# Apostamos por la economía circular.

Con Gira Wind, nuestra empresa dedicada al desmantelamiento, reacondicionamiento y reciclaje integral de nuestros parques eólicos.



naturgy.com





# Doble derrota del Gobierno en su primer día de vuelta al Congreso

- La mayoría del Parlamento exige a Sánchez reconocer la victoria de la oposición venezolana contra Maduro
- El PP fuerza la comparecencia urgente del presidente por la crisis migratoria a falta de concretar la fecha

JUAN CASILLAS MADRID

l Gobierno se fue a las vacaciones veraniegas con duras derrotas en su haber, entre ellas
el rechazo a su techo de gasto
y a la reforma de la ley de extranjería, y
regresa de ellas con varios fracasos que
no le aventuran un mejor porvenir. Pedro Sánchez, por si acaso, cada vez dice
con menos complejos que seguirá gobernando aun sin presupuestos, aunque eso le valga el reproche de todos sus
socios, amén de la oposición.

Ayer, el Ejecutivo vio cómo el PNV se unía a la oposición para que el Congreso reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela –la votación se formalizará hoy–; cómo la Junta de Portavoces aprobaba la comparecencia del propio presidente del Gobierno para que informe sobre la crisis migratoria con los votos de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN); y cómo Coalición Canaria (CC) y los populares, hartos de esperar, cerraban en solitario un pacto en inmigración al que animan a sumarse a La Moncloa.

Son tres mensajes claros a un Gobierno que cada vez se encierra más en sí
mismo y que amenaza con dar la espalda al Poder Legislativo. Un mensaje lanzado el sábado por Sánchez ante el Comité Federal del PSOE y que ayer le afearon Sumar, PNV y Podemos. En este
contexto, con la situación en Venezuela cada vez más complicada y el opositor Edmundo González recién llegado
a España para solicitar asilo político, el
Congreso debatió ayer una proposición
no de ley –iniciativa no vinculante, pero

que solemniza un mandato de las Cortes al Ejecutivo- para reconocerlo como presidente electo de Venezuela tras los comicios del 28 de julio.

El régimen de Maduro oculta las actas. La oposición sí ha aportado varias verificadas por organismos internacionales que confirmarían una victoria holgada, frente al discurso oficialista bolivariano. Por ello, el PP reclama en esa proposición no de ley que el Congreso inste al Gobierno a reconocer a González como presidente, más allá de la transparencia solicitada hasta ahora tanto por el Ejecutivo como por la Comisión Europea. Además de los populares, estaban garantizados los síes de Vox, UPN y CC. A ellos se sumaron por la mañana los del PNV, como anunció su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, antes de ir a la Junta de Portavoces.

#### Votos asegurados

Despejada la incógnita, con 177 votos a favor asegurados, hoy salvo sorpresa el Congreso pedirá al Ejecutivo que reconozca a Edmundo González como vencedor de los comicios venezolanos y legítimo presidente. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tildó de cínica la petición del PP, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y le acusó de intentar «dividir» con su proposición

para reconocer a Edmundo González, informa Mariano Alonso.

Con estos mimbres se llegó al debate, en el que Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP, recordó que hace diez años intervino por primera vez en el hemiciclo para exigir la libertad de los presos políticos venezolanos. Dos de ellos, Antonio Ledezma y Leopoldo López, ahora en libertad, escuchaban desde la tribuna de invitados. en la que también estaba Carolina González, hija del protagonista del día. Su padre no pudo asistir porque, tal y como explicó su abogado, no hará apariciones públicas hasta que se reúna con Sánchez y sea reconocido formalmente como exiliado político. A las puertas del Congreso, centenares de venezolanos clamaban por la libertad de su pueblo.

Vox defendió una enmienda para, además de las peticiones del PP, condenar el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y exigir que se ponga a Maduro a disposición de la Corte Penal Internacional. El PSOE, por su parte, defendió una modificación que no solo descafeinaba la iniciativa popular, dejando el reconocimiento directo en un estudio de sus consecuencias, sino que encumbraba a Zapatero como un actor clave para tender puentes entre los venezolanos.

ESPAÑA 27



«Su enmienda es indigna», senten-

ció Alvarez de Toledo, como horas an-

tes había hecho su portavoz, Miguel

Tellado, con la mirada fija en la banca-

da socialista. «Mientras haya un solo

venezolano dispuesto a levantar la ban-

dera de la libertad habrá esperanzas.

La dictadura no encontrará como aliada la indiferencia española», reivindi-

có. Vox acudió a la concentración de

los venezolanos antes del debate, con

varios diputados encabezados por su

líder, Santiago Abascal, y el PP lo hizo

después, con los propios Tellado, Álva-

rez de Toledo, Cuca Gamarra, Macare-

na Montesinos y Belén Hoyo, entre

otros. La distancia entre los dos parti-

dos, a pesar de todo, se visibilizó tam-

bién en el hemiciclo, donde José María Sánchez atizó a los populares por la

falta de liderazgo en la Comisión Eu-

ropea, que no reconoce a González

como presidente y está liderada por la

alemana Ursula von der Leyen, de su

familia política.

#### Pilar Alegría

Portavoz del Gobierno

«La proposición del PP tiene un objetivo claro, que es dividir»

#### Cayetana Álvarez de Toledo Portavoz adjunta del PP

«La dictadura de Maduro no encontrará como aliada la indiferencia española»

#### José María Sánchez

Diputado de Vox

«Esta decisión [el exilio de González] beneficia a Maduro y perjudica a la oposición venezolana»

#### Aitor Esteban

Portavoz del PNV

«La derrota de la propuesta supondría una victoria del régimen de Maduro»

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, aplaudió la posición del Gobierno con Venezuela y recordó que ya se reconoció a Juan Guaidó como presidente interino con «ninguna utilidad». Hubo tiempo para marcar distancias ideológicas, con Javier Sánchez Serna (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) llamando «ultraderechista» a González, v para comparaciones cuestionables, con Marta Madrenas (Junts) equiparando la represión en Venezuela con la que, según ella, sufrió el independentismo catalán en el 'procés' o con Gerardo Pisarello (Sumar) asemejando la falta de libertad de expresión bajo el régimen chavista con la de «la Francia autoritaria» de Emmanuel Macron.

Con todo, y más allá del debate internacional, el primer pleno del curso político volvió a evidenciar la fragilidad del Gobierno. Sánchez deberá comparecer por la crisis migratoria, forzado por la oposición, aunque queda por definir la fecha, y todavía está por abordar el melón de la financiación autonómica, que levanta fuertes suspicacias incluso en el PSOE. La legislatura pende de un hilo, pero pende.

#### El Senado también reconocerá en pleno la legitimidad de Edmundo González

Tras la proposición no de ley que aprobará hoy el Congreso, por la que se reconocerá la legitimidad de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, el Senado tomará la próxima semana el testigo. A la moción que Vox registró ayer en la Cámara Alta se unirá, según pudo saber ayer ABC, una iniciativa similar del PP. Ambas pedirán al Pleno que reconozcan la victoria del

líder de la oposición venezolana y podrían ser llevadas a la siguiente reunión de la Mesa y Junta de Portavoces para ser posteriormente debatidas y votadas por los senadores. La mayoría del PP en esa cámara y el apoyo de Vox –además del previsible de PNV, CC y UPN– aseguran que las dos cámaras unan su apoyo al político exiliado en España, informa Emilio V. Escudero.

# Los socios avisan: «No habrá legislatura si no es capaz de armar una mayoría»

▶ El presidente irrita a sus aliados al afirmar que puede gobernar sin el legislativo

J. CASILLAS MADRID

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, clamó este fin de semana, ante el Comité Federal del PSOE, que gobernará hasta el final de la legislatura «con o sin» el apoyo del poder legislativo. Sus palabras se encajaron ayer con malestar entre sus socios. Los más amables prefirieron interpretar que el presidente se había explicado mal. Los menos advirtieron lo obvio: no se puede prescindir del Parlamento.

En las ruedas de prensa previas y posteriores a la Junta de Portavoces del Congreso, celebrada ayer, se colaron varios reproches a Sánchez que no procedían exclusivamente de PP y Vox. De forma nítida, diputados de Sumar, PNV y Podemos censuraron la expresión del presidente, quien el sábado se atrevió incluso a aleccionar a los grupos parlamentarios y les pidió que hagan un trabajo «más constructivo y menos restrictivo».

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, recordó ayer a Sánchez que en España, para gobernar, se necesita al Parlamento. Las suyas, probablemente, fueron las críticas más suaves, porque pidió juzgar más los hechos -no hay que olvidar que Sumar también se sienta en el Consejo de Ministros- que las palabras. Según Errejón, el presidente solo quiso evidenciar que no tiene «una aritmética sencilla». Por si hacía falta, Errejón remarcó que es la que decidieron los españoles en las elecciones generales del año pasado. «Habrá que hacerse cargo», zanjó.

«Una cosa es querer y otra cosa es poder», dijo, lacónico, el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban. «Supongo que el contexto sería un poco más amplio. Dicho así suena poco democrático», afirmó el peneuvista, quien recordó a Sánchez los compromisos que adquirió en su investidura con

Íñigo Errejón (Sumar) y Javier Sánchez Serna (Podemos) su formación y con el resto de sus aliados políticos. «Tan categórico no se puede ser porque la realidad te lleva a lo que es: prescindir completamente del Parlamento es muy difícil», sintetizó el nacionalista, que, ya ayer, le dio otro disgusto al Gobierno al anunciar su apoyo al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

Más contundente fue Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos, quien vio «obligado» comenzar su comparecencia así: «Pedro Sánchez debería saber que es imposible gobernar sin los apoyos del Congreso salvo que su intención sea no hacer absolutamente nada». «Creo que estas declaraciones son la excusa para justificar la parálisis permanente en la que se halla este Gobierno, que nos está haciendo perder una legislatura y está poniendo la alfombra roja a la vuelta del PP, pero esta vez de la mano de la extrema derecha», afirmó en alusión a un posible Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo con Vox, y muy crítico con las declaraciones del secretario general del PSOE.

«Es evidente que no va a haber legislatura si el Gobierno no es capaz de armar una mayoría para los presupuestos o para cada votación. Lo que sorprende son las palabras de Sánchez», incidió el diputado de Podemos. En la misma línea se pronunciaron varios diputados de Sumar. «Sería bueno que el PSOE recuerde que este Gobierno nace por una mayoría plurinacional», dijo Aina Vidal (Comuns). «Son declaraciones muy desafortunadas en una situación de prepotencia», añadió Àgueda Micó (Compromís). «Gobernar sin el Legislativo siempre va a ser un error», completó Jorge Pueyo (Chunta).



28 ESPAÑA



Alberto Núñez Feijóo, ayer en Santa Cruz de Tenerife tras reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo // EFE

# Feijóo y Canarias sellan su unidad con un decálogo de medidas para frenar el colapso migratorio

El Ejecutivo lo tilda de «partidista» y descarta sumarse al pacto de Estado que le ofrecen los populares y CC

E. V. ESCUDERO MADRID

Alberto Núñez Feijóo viajó ayer a Santa Cruz de Tenerife para rubricar un pacto con el Gobierno de Canarias en materia migratoria. Acuerdo en el que ambas partes confían para dar solución al problema que golpea con especial virulencia a esta comunidad y que tanto el PP como Coalición Canaria (CC) pondrán a disposición del Ejecutivo central en un intento por desatascar una crisis creciente desde principios de año y para alcanzar un gran pacto de Estado en la materia. Un anhelo que no tardó en tumbar ayer mismo el Ejecutivo, cuando el ministro Ángel Víctor Torres desdeñó el documento, sin haberlo leído aún con detenimiento, calificándolo de «acuerdo partidista» y acusando al PP «de querer hacer un uso político» de esta crisis migratoria. La también socialista Elma Saiz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pidió a Feijóo que se deje «de mensajes, acuerdos 'fake' y performance y que se ponga a trabajar con rigor para estar al lado de Canarias de verdad».

Un mes y medio después de que el Congreso tumbara la reforma de la ley de extranjería propuesta por el Gobierno, poco o nada se ha avanzado para solucionar el problema. Los esfuerzos del Ejecutivo canario han caído hasta ahora en saco roto. Como muestra, la reunión de Pedro Sánchez con el presidente de esa comunidad, Fernando Clavijo, que apenas duró unos minutos y de la que no salió ningún compromiso firme más allá de una partida económica de 50 millones para mitigar la situación que atraviesa el archipiélago. Cansado de ver cómo sus esfuerzos chocaban con la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, Clavijo se alineó ayer con el PP y su fortaleza autonómica, sellando un acuerdo que vincula a doce comunidades y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) en torno a un documento en el que no solo se aborda el reparto de menores no acompañados, sino toda una serie de medidas referentes a la política migratoria.

Un escrito en el que Clavijo ve un punto de partida para desatascar el problema y que el Gobierno considera un acuerdo «partidista». «Coalición Canaria se ha sumado hoy a las tesis del PP y de la ultraderecha. Lamentablemente, el 23 de julio no quisieron votar que sí a un acuerdo de nueve grupos políticos y ahora dicen que sí a un escrito que apoyan solo dos», apuntó Torres.

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, encargado del Go-

#### **CLAVES DEL PLAN**

Emergencia migratoria

Imprescindible para que las comunidades puedan activar sus expedientes y para llamar la atención de la UE.

#### Control de fronteras

Mayor presencia policial y dotar de medios a la Comisaría General de Extranjería. Desplegar a las Fuerzas de Seguridad en países de origen y tránsito, así como solicitar a la UE el despliegue de Frontex.

#### Fondo de contingencia

Un montante suficiente para la atención de los menores inmigrantes hasta su emancipación, garantizando que el reparto sea sin excepción para todas las autonomías. Cuando se exceda el 150% de la capacidad de una región, será el Estado el que se ocupe de la gestión.

#### Recursos del Estado

Ante una situación límite, el Gobierno central debe poner a disposición de las comunidades infraestructuras en desuso o cerradas para acoger a menores inmigrantes no acompañados.

#### El líder del PP espera que este acuerdo con Clavijo «ayude a parar la crisis de inmigración irregular que padece España»

bierno para solucionar la crisis migratoria, desdeñó el pacto entre PP y CC sin haberlo leído en detalle, como él mismo reconocía. «Copia párrafos completos de la proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso», apuntó para tratar de descalificar el documento, que nacía con la pretensión de contribuir al consenso y que se encontró con la oposición del Gobierno a las primeras de cambio.

En ese «acuerdo para afrontar la crisis migratoria», PP y CC desgranan una serie de medidas que buscan «dotar a las comunidades y al Gobierno de una hoja de ruta de cooperación rápida que permita a ambos cumplir con sus obligaciones en caso de crisis. Una política migratoria firme, solidaria y rigurosa, con una visión de Estado a la que nos gustaría que se uniera el Gobierno», señalaba Feijóo antes de esbozar las líneas maestras del documento, con las que el gallego busca de nuevo, sin éxito, el entendimiento con Sánchez.

En el mismo, se recogen medidas para aliviar la actual situación de bloqueo en Canarias, pero también otras que ponen el foco en el origen del flujo migratorio. Se habla de la necesidad de declarar la emergencia en todo el territorio, para que las comunidades puedan activar sus expedientes con mayor celeridad, y también de mejorar el control de las fronteras con más medios técnicos y humanos, además de solicitar a la UE la participación de Frontex, la agencia europea de vigilancia fronteriza. Respecto al reparto de menores, el acuerdo habla de reformar la ley de extranjería para que sea obligatorio, pero estableciendo una suficiencia financiera garantizada, que comprometa al Gobierno central a aportar los recursos cuando la presión migratoria de una comunidad supere su capacidad.

#### Otro socio a la fuga

El pacto deja claro que deben ser las autonomías las que acuerden los criterios de reparto y que deben ser todas, sin excepción, solidarias en este asunto, en una clara referencia al intento separatista catalán de desmarcarse de este asunto. Además, se pide establecer puentes con los países de origen, «revisando los acuerdos actuales de cooperación e impulsando otros con países como Mali, Senegal o Nigeria». Medidas detalladas en un escrito de cinco páginas que harán un viaje estéril desde Canarias hasta La Moncloa. En cualquier caso, el pacto entre el PP y CC -en el que ha sido clave el popular Manuel Domínguez, vicepresidente canario- refuerza la asociación de estos dos partidos en ese gobierno autonómico y pone otro socio de investidura de Sánchez a la fuga, que ha visto cómo en los últimos meses todos los que le apoyaron, con la única excepción de ERC y BNG, han votado en su contra en alguna ocasión.

ESPAÑA 29

# Illa reivindica «la diversidad» como fortaleza de Cataluña sin hablar en español

El 'president' esquiva la financiación en su discurso previo a una Diada que se prevé con baja participación

DANIEL TERCERO BARCELONA

El primer mensaje institucional de Salvador Illa (PSC) como presidente de la Generalitat de Cataluña con motivo de la Diada, festividad autonómica que se celebra cada 11 de septiembre, se alejó de los discursos de sus predecesores, especialmente de Pere Aragonès (ERC), Quim Torra (Junts) y Carles Puigdemont (CiU), que los llenaron de reivindicaciones secesionistas y hasta belicistas. El líder de los socialistas catalanes, que acaba de cumplir un mes como presidente de la Generalitat, apeló a «la diversidad» como una de las «fortalezas» de Cataluña, pero lo hizo hablando solo en catalán.

Como es habitual, la víspera de la festividad el presidente de la Generalitat se dirigió a los ciudadanos en un mensaje grabado y emitido por TV3. Illa recuperó para el escenario el Palacio de la Generalitat, tras unos años en los que Aragonès optó por 'descentralizar' el entorno del mensaje fuera de la residencia oficial, y lo hizo con el busto de Josep Tarradellas a su espalda, con la idea de «reivindicar» al primer presidente de la Generalitat tras la recuperación de la democracia, que se caracterizó por su capacidad de «diálogo y perseverancia», señalaron fuentes de la Presidencia.

Illa reivindicó una Diada que debe pertenecer «a todos los catalanes» y, tras poner en valor la necesidad de mejorar los servicios públicos y una «sociedad civil dinámica», destacó como «fortaleza» de Cataluña su «diversidad». Una «diversidad» que, sin embargo, solo reivindicó en catalán, a pesar de que el líder socialista había hecho gala de usar también el español en muchas de sus intervenciones en el Parlament y esta es lengua oficial y la mayoritaria de la población.

«Cataluña también se ha hecho a sí misma gracias al trabajo de generaciones de personas venidas de los pueblos de España y de todo el mundo. No podemos cerrar los ojos a la realidad del fenómeno migratorio. Se trata de una emergencia global fruto de la desigualdad en el mundo y que ningún país puede resolver solo. Cataluña siempre ha sido tierra de acogida y tierra solidaria. Y ahora volverá a ser ejemplar. Ciudadanos y ciudadanas de Cataluña: todo el mundo que viene a meiorar Cataluña es catalán. Con los mismos derechos y los mismos deberes que tenemos todos nosotros», dijo.

Tras esta referencia directa al problema migratorio, el presidente de la Generalitat defendió, con «optimismo» y «esperanza», que hay mucho «trabajo por hacer». En su intervención, no hizo una sola mención a la reforma de la financiación, pactada con ERC en su acuerdo de investidura y que está rasgando el consenso interno en el PSOE ya que supondría un concierto económico para Cataluña, es decir, que otras regiones tendrían menos recursos. Pero sí reiteró que «Cataluña es y ha de ser un proyecto



Salvador Illa, durante su discurso de ayer, víspera de la Diada // GENERALITAT

colectivo que nos vincule a todos y a todas sin distinciones».

La Diada, festividad que Vox y Ciudadanos no reivindican y el PP celebra a medio gas por el uso partidista que el nacionalismo ha hecho de la fecha, se presenta este año, uno más, con el independentismo dividido. El principal motivo es la pérdida del poder autonómico por parte del secesionismo y que Illa haya sido elegido presi-

La tasa de ciudadanos de esta comunidad que se sienten sólo catalanes ha caído del 29,1% al 18% durante la última década dente con los votos de ERC, que está en un proceso interno para elegir a la nueva dirección y enfrentada, a su vez, con Junts, liderado por Puigdemont pero sin cabeza visible en el Parlament. Hoy se espera una baja participación en las manifestaciones independentistas convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), punta de lanza del 'procés'.

En esta línea de desgaste del movimiento independentista, la Agència Catalana de Notícies recabó ayer los datos del 'CIS catalán' respecto a la pregunta sobre el sentimiento catalán-español de los ciudadanos de la comunidad del periodo 2014-2024: la tasa de personas que se sienten solo catalanes ha caído del 29,1 al 18%.

#### VERÓNICA OLLÉ

# Bolaños se lleva a Justicia a la mano derecha de la presidenta de RTVE

E. V. E. MADRID

A solo unos días de que caduque su puesto al frente del Consejo de RTVE, la presidenta interina de la corporación, Concepción Cascajosa, ha visto cómo su mano derecha abandona el barco. Verónica Ollé, directora de gabinete de la presidencia, anunciaba ayer su marcha del ente público para convertirse en directora general para el servicio público de Justicia. Un puesto cercano al ministro Félix Bolaños,

al que le une una buena amistad desde que ambos coincidieron en el mismo despacho de abogados, ella en Barcelona y él en Madrid.

Coincidiendo con el estreno de 'La Revuelta' en RTVE, Ollé anunciaba a los trabajadores del ente público que dejaba su cargo como directora de gabinete de la presidenta. Puesto en el que actualmente asesoraba a Concepción Cascajosa, pero al que llegó de la mano de Elena Sánchez, cuya marcha se produjo, precisamente, a causa del fichaje de David Broncano por TVE. Casualidades de la vida.

El anuncio lo hizo la propia Ollé mediante un escueto correo electrónico en el que agradecía «el apoyo recibido en esta etapa». Un periplo de casi dos años muy intensos, casi todos a la sombra de Elena Sánchez, en los que le tocó lidiar en primera persona asuntos controvertidos, como la gestión de fondos europeos para el ente público a través del 'Proyecto Haz' y 'Generación D'.

«No puede decirse que tuviera un club de fans dentro de la corporación. La sensación tras su marcha es de alivio, porque es una persona intrigante, que siempre estaba maniobrando y que sabe mucho de todos los que trabajan a su alrededor», coinciden algunos de los trabajadores del ente público consultados por ABC.

Esta es la segunda etapa de Ollé en la dirección de la televisión pública, pues antes había ocupado varios cargos en la asesoría jurídica y más tarde fue secretaria general hasta que José Manuel Pérez Tornero decidió prescindir de ella. Fue Elena Sánchez quien la rescató, como hace ahora Félix Bolaños con este nombramiento que llevará a Ollé a ocupar un puesto de alta responsabilidad en el Ministerio de Justicia solo días antes de que la interinidad de Concepción Cascajosa sea estudiada de nuevo al frente de la corporación de RTVE.

30 ESPAÑA MIERCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ABC

# Llarena insiste en que la propia ley de Amnistía impide borrar la malversación para Puigdemont

Rechaza los recursos de los prófugos, Fiscalía y Abogacía del Estado y mantiene las órdenes

#### NATI VILLANUEVA MADRID

Es la propia redacción legal y no el empeño de los jueces -como apuntan los socios independentistas de Sánchezlo que impide borrar el delito de malversación para los líderes del 'procés'. Así se desprende del auto del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, que ayer confirmó la inaplicación de la ley de Amnistía a la malversación que pesa sobre Carles Puigdemont y los exconsejeros catalanes Toni Comín y Lluís Puig, también prófugos.

En un auto en el que desestima los recursos de los tres procesados, junto con los presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Llarena señala que las alegaciones de todos ellos «carecen de cualquier fundamento», pues es la propia ley, aprobada hace ahora tres meses, la que excluye de su aplicación los supuestos en los que el sujeto actúe con «el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial», lo que sucedió en este caso.

Así, dice el juez, sí habría podido aplicarse la amnistía si la ley hubiera proclamado el perdón sin restricciones a todos los delitos de malversación cometidos para promover el referéndum del 1-0 o incluso si hubiera limitado la exclusión a casos en los que la malversación se hubiera traducido en un incremento de riqueza. Pero no ha sido así, argumenta, porque según la ley el concepto de enriquecimiento alcanza, además, a las actuaciones en las que se obtenga «cualquier ventaja personal de carácter patrimonial». Y esto incluye a quien, «con cargo a los caudales públicos, obtiene cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria (contenido patrimonial), aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza».

En este caso, señala Llarena, los procesados «decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste» del referéndum del 1-O, que era un empeño «no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatuto de Cataluña, sino ajeno a sus responsabilidades de Gobierno y a las competencias de la Generalitat». El instructor del TS desestima también las alegaciones de las partes que se basan en el contenido del voto particular de la magistrada Ana Ferrer contra el auto del tribunal del 'procés', que, como Llarena, excluyó la aplicación de la amnis-



El magistrado Pablo Llarena, a su llegada al Tribunal Supremo // EP

tía a los líderes independentistas.

Así, rechaza que haya lesión del principio de legalidad, pues la exclusión de la malversación no es una «disquisición», sino que es el propio legislador el que ha interpretado de esta forma el «enriquecimiento» al indicar que existe ese propósito «cuando el sujeto activo pretende lograr cualquier beneficio personal de carácter patrimonial, aunque no comporte el material incremento del capital o de los ac-

tivos patrimoniales que sugiere el sentido filológico de la palabra».

«Frente a lo que el voto particular afirma -dice el instructor- (...), en los más de 200 años de jurisprudencia del Tribunal Supremo español no existe ni una sola resolución que rechace dar la misma respuesta penal a sujetos que material e injustificadamente hayan aumentado sus activos patrimoniales a expensas de los caudales públicos que a los que (también injustificadamente y a expensas del dinero público) hayan obtenido cualquier otro beneficio o ventaja que no entrañe un efectivo incremento de su capital o de sus activos».

Además, recuerda Llarena que las disposiciones normativas comunitarias, entre ellas la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre lucha contra el fraude, consideran delito de malversación «todo acto intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer o desembolsar fondos, o apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos».

#### Las aspiraciones, al margen

A diferencia de lo que señalan las partes, Llarena no ve incompatible que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sí amnistiara la malversación del exconsejero catalán de Interior Miquel Buch y del escolta de Puigdemont, Lluís Escolà. Y ello porque «el responsable público (Buch) que decidió gastar los fondos públicos en otorgar protección a uno de los actuales recurrentes ni actuó con propósito de enriquecerse en el sentido gramatical del término ni actuó con el propósito de obtener el beneficio personal que contempla la ley en su artículo 1.4. Se trataba de un supuesto amnistiable, dado que el delito de malversación consistió en un acto apropiatorio en beneficio de tercero».

Añade el juez que tampoco hay lesión alguna del principio de previsibilidad que invoca el voto particular de Ferrer, pues dicha previsibilidad «no supone que la norma deba de ser aplicada conforme a la aspiración de un procesado que asegura haber redactado y propuesto la norma con cuya aprobación busca alcanzar su impunidad».

## Cárcel para un exconsejero de Aguirre por la Ciudad de la Justicia de Madrid

ISABEL VEGA MADRID

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero madrileño de Justicia Alfredo Prada por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación agravada, en relación a 24 contratos que suman 40,4 millones de euros entre 2005 y 2011 -durante el gobierno de Esperanza Aguirre- para la construcción de la Ciudad de la Justicia, proyecto fallido «en gran medida por los gastos sin límite» de la sociedad pública que él encabezaba.

Para los magistrados, su participación y responsabilidad está «sobradamente acreditada», no sólo porque era él quien firmaba los contratos en representación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid (CJM) - intervino en los 24 objeto del juicio-, sino porque juega un papel decisivo

en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo. como ocurrió según los hechos probados con el arquitecto Norman Foster.

Junto a Prada, han resultado condenados a tres años y medio de cárcel por el mismo delito en calidad

de cooperadores necesarios cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo del proyecto, incluido el comisario Andrés Gómez Gordo, que estaba al frente del área de seguridad. Se le suman Isabelino Baños (director general técnico) Alicio de las Heras (director financiero) y Félix José García de Castro (asesor).

Mientras, la Sala absuelve al que fue subdirector general técnico, Mariano José Sanz, así como a todos los demás del delito de fraude contra las

> administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid, administración a la que Prada, Baños, De las Heras y Gómez Gordo deberán indemnizar de forma con-

junta y solidaria con 40,4 millones de euros. Si no, responderá civilmente García de Castro.

Para la Sala, ha quedado probado que los acusados llevaron a cabo una intensa actividad en la que «obviaron toda previsión económica», prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.



ALFREDO PRADA

El buque escuela de la Armada **recala en Barcelona** con motivo de la Copa América. Su comandante celebra la gran acogida tras agotarse las entradas para visitarlo

# «El Elcano es el barco de todos los españoles»

ELENA BURÉS BARCELONA

os años y medio después de su última visita, el buque escuela de la Armada ha vuelto a recalar en el puerto de Barcelona. En esta ocasión, sin guardiamarinas, ya que el siguiente crucero de instrucción, el 97, no empezará hasta el próximo enero. «El objetivo es apoyar a la ciudad y contribuir, si cabe, a dar más visibilidad a la Copa América de Vela», apuntó ayer el comandante del bergantín-goleta, el capitán de navío Luis Carreras-Presas do Campo, tras subrayar que «el Juan Sebastián de Elcano es el barco de todos los españoles».

En la capital catalana permanecerá atracado hasta este sábado. Hasta entonces, espera recibir a más de 9.000 visitantes, ya que las entradas para pasear por su cubierta se agotaron en pocas horas, lo que no impide que decenas de curiosos se acerquen hasta el muelle para verlo, aunque sea sin subir a bordo. Lo mismo ocurrió en su penúltima visita. «La gente viene con gran ilusión. Los recibimos con alegría porque refuerza ver la motivación con la que vienen a ver este buque escuela», celebra Carreras-Presas. Esta es la undécima ocasión en la que el Elcano recala en Barcelona. La primera vez fue hace casi un siglo, en 1929.

Ayer, frente al barco, su comandante aseguró que no le sorprende el interés que éste despierta, ya que «es muy querido en todos los sitios a los que va. En las ciudades españolas más si cabe, pero también en otros países».

A lo largo de sus casi cien años -los cumplirá en 2027- el Elcano ha recalado en más de 75 países y 205 ciudades, superando ya las 1.200 visitas a puerto. El sábado, antes de abandonar Barcelona, el buque volverá al campo de regatas, igual que el pasado fin de semana, donde ya navegó junto a veleros clásicos de la regata Puig.

Pasadas las 10.00 horas, además de algunos agentes de los Mossos d'Esquadra que ayer también visitaron el buque, por su cubierta correteaban una treintena de niños del Hospital Sant Joan de Déu, acompañados por sus familias. «Pirata al agua», bromeó uno de los más pequeños, desde la proa, junto a otros dos, mientras sus padres atendían a las explicaciones de la tripulación sobre la historia del buque insignia de la Armada, de 113

metros de eslora y 13 de manga. También los menores atendieron con entusiasmo a los detalles del día a día en el barco. Su principal misión, además de la de embajada flotante, es la formación de los guardiamarinas, futuros oficiales. «El joven que se forma para ser marino debe estar en contacto con la vela, por lo que la potenciamos en todas nuestras escuelas y centros de formación. El Elcano es un ejemplo de ello. Tener un buque escuela que es un gran velero, que hace navegación tradicional, que maniobra prácticamente a mano; un aparejo de 20 velas, navegación astronómica tradicional... Es una muestra de la importancia que le da la Armada. Llevamos casi cien años empleando este buque escuela», presumió su comandante. El objetivo: «Defender a España en y desde la mar».

#### Doblar el cabo de Hornos

Precisamente, ejemplo de la importancia de la vela fue el hito que el buque escuela alcanzó en marzo del año pasado, siendo comandante Manuel García Ruiz, cuando por primera vez en su historia dobló así el cabo de Hornos, tras un intento en 2018, que finalmente se descartó. Un hito porque, tal y como destacaron entonces tanto el Ministerio de Defensa como la propia Armada, el cruce del cabo a vela «supone todo un reto para los marineros». Y es que este punto, uno de los más meridionales de Chile, registra fuertes vientos y oleaje y también alberga icebergs. Son muchos los barcos que allí han naufragado, por ello, doblarlo a vela se considera toda una hazaña para los navegantes.



Varios mossos, tras su visita ayer al buque escuela de la Armada, en el puerto de Barcelona // ADRIÁN QUIROGA

#### AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN

### Nueva condena para el neonazi Pedro Varela por incitar al odio

E. BURÉS BARCELONA

Año y medio de cárcel para el neonazi Pedro Varela por incitación al odio y negación del Holocausto. Es la condena que la Audiencia de Barcelona ha impuesto al dueño de la Librería Europa, aunque con una pena muy inferior a los 12 años que solicitaron las acusaciones, tanto la Fiscalía, como Movimiento contra la Intolerancia y la Federación de Comunidades Judías de España. En su sentencia, contra la que cabe recurso, el tribunal de la Sección Sexta apunta que Varela, previamente condenado por difusión de ideas que justifican el genocidio, «difundió de forma indiscriminada», tanto con la edición y distribución de libros a través de Ediciones Ojeda, así como por medio de conferencias en su local de la capital catalana, «una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que él considera como razas inferiores, particularmente de origen judío, entre otras minorías, al ensalzar la pureza de la raza blanca y la necesidad de perpetuar esta estirpe, defendiendo su homogeneidad y la necesidad de su supervivencia como entidad racial y cultural». Entre otras, «afirmando que la integración racial es el genocidio para la raza blanca a través de la mezcla».

El fallo, que también inhabilita a Varela para desempeñar profesiones u oficios educativos durante tres años, así como para editar libros durante el tiempo de la condena, ha absuelto a los otros cuatro acusados, al no considerar probado que actuasen con motivos discriminatorios.



vocento

D)(G

Reconoce colaboraciones y piezas de opinión periodística publicadas o emitidas entre el 1 julio 2023 y el 30 junio 2024, en prensa impresa, prensa online, televisión o radio.

ÚNICO PREMIO 10.00€

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA

11/10

BASES E INSCRIPCIONES premiodavidgistau.com

ACS





Miles de venezolanos se concentraron ayer frente al Congreso español // José RAMÓN LADRA

# La oposición venezolana se reactiva: Edmundo González hará una gira internacional

La agenda del opositor incluye una visita al Parlamento Europeo, al Vaticano y a distintos gobiernos, como el holandés y el alemán

ANDRÉS GERLOTTI SLUSNYS MADRID

a terminado un 'round', pero el combate todavía tiene cuatro meses por delante -cuando se inicie, el 10 de enero, el próximo período presidencial-. María Corina Machado ha dejado claro que la salida de Edmundo González no cambia en nada la naturaleza de su lucha. salvo el hecho de que el hostigamiento del régimen de Maduro vuelva a descargar todo su peso sobre ella. «En todo caso -aseguró Machado el martes en un encuentro virtual con distintos medios-, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aguí, mientras Edmundo González lo hace desde afuera. En funciones, además, que ahora podrá hacer de manera presencial y no de manera digital, como lo hemos venido haciendo hasta ahora».

González ahora se encuentra en Madrid, donde ayer cientos de venezolanos se concentraron para apoyarlo, en la manifestación convocada por María Corina Machado. El opositor, refugiado en Madrid desde el domingo, no hizo acto de presencia, pero su hija Carolina leyó unas palabras en su nombre.

«Venezolanos, en esta hermosa manifestación quiero corroborar el compromiso inquebrantable que asumí el 28 de julio con ustedes», leyó Carolina. «Mi agradecimiento va a todos aquellos que votaron por mí y también a los que no pudieron hacerlo por las artimañas del Consejo Nacional Electoral que así lo impidió. Hago un llamamiento a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y la haremos respetar. María Corina Machado y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos propusimos», dijo Edmundo a través de su hija. «Compatriotas, no desmayen que no los defraudaré».

El abogado de González, José Vicen-

te Haro, confirmó poco tiempo antes, en una entrevista televisiva, que el opositor «está en trámites para regularizar su estadía en territorio español», y aseguró que «hasta no tener todos los papeles y formalidades que se tienen que cumplir, [González] no puede hacer declaraciones o participar en concentraciones públicas. Limitaciones que durarán hasta que tenga el estatus correspondiente».

Según información que maneja ABC, González permanecerá fuera de la luz pública hasta mañana, día en el que tiene previsto reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

#### Un comunicado confuso

Desde que llegó a España, y antes de las palabras que leyó su hija, el líder opositor se ha pronunciado en un par de ocasiones a través de las redes sociales. En la primera oportunidad -el domingo después de aterrizar en Madrid, dijo que su salida de Caracas había estado rodeada de «presiones, coacciones y amenazas». En la segunda, publi-

En un comunicado, leído ayer por su hija, Edmundo aseguró: «Compatriotas, no desmayen que no los desfraudaré»

có una carta dirigida a los venezolanos que fue interpretada como un paso atrás, al hablar en pasado y no hacer mención a su condición de presidente electo. Sin embargo, Enrique Alvarado asegura a ABC que esa supuesta claudicación se debe a un «error de interpretación, o quizás de redacción», pues en la misiva González no dice que ha tirado la toalla.

En estos momentos de desasosiego «Edmundo está aprovechando para estar con su familia y descansar -asegura Alvarado-, algo que en Caracas le era imposible por los temores de la persecución y el riesgo a ser detenido. Allá prácticamente no dormía. Y con su edad, esa angustia se ve reflejada en su salud». Según Alvarado, ahora González está tomándose un momento para respirar mientras sigue revisando su agenda y preparándose para conversar con Sánchez.

Asimismo, Alvarado destacó la relevancia del acuerdo entre distintas fuerzas políticas que reconocieron a González como presidente electo, e hizo énfasis en el papel que representó el Partido Nacionalista Vasco para alcanzar ese logro. «Lo que ahora está en discusión es si Sánchez lo va a aceptar. A partir de ahora es su problema», indica.

Una vez que tenga lugar la reunión con el presidente español, a González «se le permitirá utilizar sus derechos políticos como presidente electo de Venezuela» y se iniciará una gira internacional para recabar apoyos, asegura Alvarado.

Dentro de la oposición venezolana hay varios equipos de trabajo que coordinan su agenda de los próximos días. Y ese programa incluye una posible visita al Parlamento Europeo, al Vaticano y a distintos gobiernos, como el neerlandés o el alemán.

#### Unión y separación familiar

Según la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, Edmundo González pudo desplazarse hasta Madrid, junto a su esposa, Mercedes López, gracias al salvoconducto mediado entre los gobiernos de Sánchez y Maduro. Es en esta ciudad donde vive desde hace años Carolina, la menor de sus hijas. La mayor, Mariana, se quedó en Caracas, y por no haber escapado junto a sus padres, gran parte de la opinión pública especuló que el régimen chavista había impedido su salida del país. De esa forma, según las reacciones de algunos pesimistas, Maduro podía conservarla como una especie de rehén, como garantía para poder ejercer sus amenazas.

Alvarado, sin embargo, desestima por completo esa interpretación. «Su hija es una mujer casada, hecha y derecha. Tiene su vida establecida en Venezuela y la va a seguir realizando allí porque es una profesional que tiene derecho a seguir con su profesión», argumenta, aunque también deja claro que en Venezuela nadie está exento de los peligros y riesgos del chavismo. «Si tú o yo estuviésemos allí, estaríamos corriendo los mismos riesgos que corre ella».

Tras la salida de González. el fiscal general de Venezuela,



el chavista Tarek William Saab, informó que las investigaciones abiertas en contra del presidente electo, por diversos delitos, serán cerradas judicialmente. Un hecho que, según opinión de expertos, deja en evidencia el 'modus operandi' de la persecución política del chavismo, pues el hecho de la salida del país de un investigado no implica la

#### Zapatero, el policía bueno

extinción de la acción penal.

«Lo importante es entender este proceso como si le hubiesen puesto una pistola a Edmundo en la cabeza para que se fuera», indica a ABC Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional y otro de los políticos venezolanos exiliados en España. «Maduro, amenazando, juega al policía malo; mientras que el bueno, el que supuestamente quiere ayudar, es Zapatero, que termina siendo más perverso que el malo».

José Luis Rodríguez Zapatero estuvo en Venezuela el día de las elecciones y hasta ahora no ha hecho ninguna declaración al respecto. «Sería interesante que alguien le preguntara si ese día hubo fraude –señala Borges–, algo que avala con su silencio cómplice. En lugar de decirle a Maduro "entrega el poder", Zapatero se está prestando al juego que Maduro quiere, que es anular lo que sucedió el 28 de julio».

Borges considera que Zapatero cumple una función de negociador y representante de los intereses económicos de España en Venezuela, «y para él eso está muy por encima de la dignidad de los venezolanos y su democracia. Es terrible, pero es lo que está prevaleciendo, en lugar de ponerse del lado del pueblo».

Preguntado por el poder de alcance que podría representar el reconocimiento internacional de Edmundo González como presidente electo, ya habiendo pasado por la experiencia de Guaidó, Borges asegura que se trata de escenarios completamente distintos. «En el caso de Edmundo, él ganó una elección y Maduro es el que está desconociendo esa realidad. Nadie dentro ni fuera está planteado hacer una fotocopia del gobierno interino de Juan Guaidó». Una experiencia que tuvo su momento y su lógica, según Borges. «Aquí se pide algo más sencillo, que es reconocer el resultado electoral. La mayoría de los países, que siempre manejan una enorme prudencia diplomática, están reconociendo poco a poco a González».

Maduro está internacionalmente deslegitimado, sostiene Borges. «El único soporte que tiene es de la cúpula militar y de países no democráticos, como Rusia, Irán y Cuba». Pero el resto del mundo tiene una idea muy formal de que Maduro se robó la elección y de que es un dictador, y eso lo pone en cuenta regresiva, en una situación insostenible. Más temprano que tarde, el bloque de poder se va a fracturar, política o militarmente», sentencia.



Carolina González y Antonio Ledezma, en el Congreso // JOSÉ RAMÓN LADRA

Ni uno solo de los veintidós ministros acudió al hemiciclo, lo que, desde luego, no parece indicar un interés superlativo en escuchar ni lo allí debatido **ni al clamor de los venezolanos** 

# Libertad sin ira

JOSÉ F. PELÁEZ MADRID

esde temprano se corrió la voz de que Edmundo González podría aparecer por la plaza de las Cortes para acompañar a los cientos de venezolanos que allí se concentraban. A escasos metros, en el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios fijaban posiciones sobre la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular para el reconocimiento del propio Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio. En cualquier caso, rápidamente llegaba la confirmación oficiosa de que González no acudiría porque ni puede hacer declaraciones ni tampoco participar en concentraciones de ningún tipo. Y no podrá hacerlo hasta que tenga el estatus oficial de asilado político y pueda ejercer los derechos que como tal se le reconocen. Las malas lenguas decían que el Gobierno de Sánchez no tiene demasiado interés en que González hable, pero desde la organización nos indicaban que si es el presidente electo debe actuar como tal y, por lo tanto, no debe hacer ninguna declaración hasta ser recibido por Sánchez. Y supongo que tienen razón. Aunque es posible que las malas lenguas también la tengan ya que ni uno solo de los veintidós ministros acudió al hemiciclo, lo que, desde luego, no parece indicar un interés superlativo en escuchar ni lo allí debatido ni al clamor de los venezolanos.

#### Héroes de la resistencia

Y eso que en la tribuna de invitados estaban Leopoldo López, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma e incluso la propia hija de Edmundo González, Carolina, es decir, héroes de la resistencia democrática y de la oposición a la dictadura de Maduro. Luego se unieron a su pueblo, como también hizo un Abascal muy jaleado. Pero se ve que todo esto al Gobierno no le pareció suficientemente importante. Ni siquiera a José Manuel Albares, que estaba volviendo de China y que hoy se reunirá en Madrid con su homólogo de Macedonia del Norte, algo, sin duda, inaplazable. Desde luego, las prioridades en la vida conviene tenerlas claras.

Pero volvamos afuera, a una plaza de las Cortes que, sin estar abarrotada, acogía a varios centenares de venezolanos entre un calor como de otoño en Madrid y una humedad como de verano en Maracaibo. Allí había gente de todas las «Esto no se trata de dos bandos enfrentados. Esto es el pueblo unido en un lado y, en el otro, el dictador», dice 'Rosi'

«Estamos aquí todos apoyando a María Corina Machado y a los venezolanos que no han podido salir», afirma Elisa

edades, estratos sociales y razas, todas ondeando la bandera de Venezuela y algunos también la de España. También había gente de todas las ideologías, por cierto. Si algo concitan María Corina y Edmundo González es una unanimidad que trasciende lo ideológico. 'Rosi', una venezolana de unos cincuenta años me decía que «pese a lo que quieren hacerles creer, esto no se trata de dos bandos enfrentados. Esto es el pueblo unido en un lado y, en el otro, el dictador». Algo parecido contaba Elisa, que lleva tres años en España y que asegura que «hay un hombre que es presidente bajo la batuta de una mujer guerrera, María Corina Machado, que ha demostrado que no va a salir de Venezuela hasta que logre su objetivo. Estamos aquí todos apoyándola a ella y a los venezolanos que no han podido salir».

Pero el testimonio más impactante es el de Alejandra, una perseguida política de apenas 25 años que ha tenido que abandonar Venezuela a raíz de las últimas elecciones y que acaba de llegar a España para salvar su propia vida. Sorprende que, aun así, todos ellos hablen en un tono tranquilo, sosegado y esperanzado. No hay odio ni una especial inquina en sus palabras. No se oyen más gritos que «España, escucha: esta es tu lucha», «Edmundo presidente», «Venezuela libertad» y otros eslóganes del estilo, con ese punto naíf, calmado y optimista que suele tener la gente normal cuando pide cosas normales. Justo lo contrario, por cierto, que Javier Sánchez Serna, de Podemos, que un poquito más allá no dejaba pasar la oportunidad de situarse de nuevo en el lado incorrecto de la historia, vinculando a la oposición venezolana con la extrema derecha y, como siempre, siendo especialmente comprensivo con la dictadura.

El ambiente recordaba a ese Libertad sin ira' de la Transición. Y en el fondo es lógico porque se trata de lo mismo: un pueblo unido en su anhelo de democracia y de libertad. Resulta curioso que a todos los que se les llena la boca con la leyenda de la resistencia antifranquista y con la mitología de la lucha contra la dictadura se pongan, en el momento de la verdad, invariablemente del lado del represor y contra el pueblo. Yo creo que, si les dan un rato más, a lo mejor se ponen a cantar la de 'Papá cuéntame otra vez', pero cambiando de bando. A lo mejor cuando se den cuenta de que en el futuro serán los malos de las canciones, alguno implota. Y ya que estamos: cierra la muralla.

ABC MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Castillo se enfrenta a 34 años de cárcel por el autogolpe de Estado

Un juez del Supremo anunció el lunes que el expresidente del Perú irá a juicio, a partir del día 17

PAOLA UGAZ CORRESPONSAL EN LIMA



El juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, anunció que el expresidente Pedro Castillo irá a juicio por los hechos relacionados al fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, junto a los exministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez, donde afrontará una petición fiscal de condena que asciende a 34 años de cárcel.

En la red X, el Poder Judicial anunció que Checkley «resuelve continuar con el proceso que enfrentan Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros por el delito de rebelión y otro en agravio del Estado al rechazar la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de los imputados». El juez supremo provisional señaló que los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados «deben ser contrastado en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación».

De esta manera, Checkley rechazó las peticiones de archivo del caso presentado por la defensa del exmandatario y anunció una sesión que se realizará el próximo 17 de septiembre para evaluar las pruebas y testimonios del caso. También serán juzgados los expresidentes del consejo de

También serán juzgados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez

Numerosos venezolanos esperan para entrar en un refugio en la frontera en Pacaraima (Brasil) // REUTERS

### El éxodo de venezolanos que cruzan la frontera de Brasil se intensifica tras las elecciones

ABC MADRID

El agravamiento de la crisis política en Venezuela, tras no reconocer el régimen chavista el triunfo electoral del opositor Edmundo González en la pasadas elecciones presidenciales, ha intensificado el éxodo de venezolanos al exterior, donde ya hay casi ocho millones de compatriotas repartidos en más de 90 países.

En unas recientes declaraciones de la líder opositora, María Corina Machado, en un encuentro con periodistas españoles, alertaba del incremento del flujo de venezolanos en la frontera con Brasil, que situaba la cifra diaria de personas que traspasaban la frontera en más de 800.

Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), tras las elecciones del 28 de julio las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos han aumentado un 25% hasta alcanzar las 1.907. Hasta el 28 de agosto, la ciudad brasileña de Pacaraima, puerta de entrada al estado de Roraima, recibió 11.325 nuevos inmigrantes, frente a los 8.477 del mes anterior. Además, se presentaron 4.393 solicitudes de residencia en Brasil.

Para recibir a los venezolanos que huyen está la Operación 'Acolhida' ('Bienvenida' en español), un equipo creado en 2018 por el Gobierno brasileño, bajo el mando de las Fuerzas Armadas, según recoge Infobae.

A pesar del creciente flujo migratorio en la frontera con Venezuela, las autoridades brasileñas han garantizado que la situación dentro de los más de dos mil kilómetros de frontera está actualmente bajo control. ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez; y los exministros, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

INTERNACIONAL 35

«He cumplido 18 meses en prisión preventiva. Solamente en Perú y no en otro ningún rincón del mundo, se le detiene y después se le vaca (destituye) a un presidente. No tengo derecho a mi defensa. Se le aparta de su familia. Ahora dicen que hay peligro de fuga, juro por mi patria, por mi familia, que jamás se me ha cruzado por la cabeza que me voy a mover del país», dijo Pedro Castillo en una de las audiencias virtuales, al tiempo que agregó que «estas acusaciones responden a un libreto, se comete una injusticia conmigo y encima se me prohíben las visitas», denunció el expresidente peruano.

#### Golpe fallido

Agobiado por las denuncias de corrupción de su entorno cercano y ajochado por sus asesores más enfebrecidos, el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo encabezó un golpe de Estado con el fin de cerrar el Congreso y hacerse con todos los poderes.

En el discurso que leyó Castillo desde Palacio Gobierno indicó que en nueve meses convocaría elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, es decir, la instalación de una Asamblea para elaborar una nueva Constitución y declaró un toque de queda a nivel nacional.

«Se declara en reorganización del sistema judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)», indicó Castillo, tal y como sucedió el 5 de abril de 1992 cuando el expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y se hizo de todos los poderes.

La intentona golpista de Castillo le estalló en la cara y sus ministros empezaron a renunciar en cascada, razón por la cual abandonó el Palacio de Gobierno y mientras iba camino a la Embajada de México en Perú para pedir asilo, gracias a una invitación del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue detenido por orden del jefe de la policía.

De inmediato, el Congreso voto la destitución de Castillo y siguiendo el orden constitucional hizo juramentar a Dina Boluarte como presidenta, un hecho al que siguieron muchas protestas en el país que fueron reprimidas por el Estado y causaron 49 muertos en los departamentos de Puno, Ayacucho, Cusco, Junín, Lima, Arequipa, La Libertad y Apurímac.

Tras el fallido golpe de Estado, México rompió relaciones con Perú y
brindó asilo político a su esposa, Lilia Paredes y sus hijos, Arnold y Alondra. Según un informe de 'The Economist' sobre la democracia en la región, Perú es desde el 2022 «un
régimen híbrido», porque está a medio camino entre la democracia y el
autoritarismo donde «refleja la creciente inestabilidad política que llevó a que el país fuese gobernado por
seis presidentes y tres Congresos desde 2016».

36 INTERNACIONAL

# Fracasa el pacto de Estado contra la inmigración irregular en Alemania

- ►El canciller Scholz no logra cerrar un acuerdo con los conservadores de la CDU, pese al anuncio de hacer devoluciones en la frontera
- Los países vecinos plantan resistencia a los planes de la 'coalición semáforo'

ROSALÍA SÁNCHEZ CORRESPONSAL EN BERLÍN



En un intento por mantener la iniciativa política, ante la inminente cumbre migratoria en busca de un pacto de Estado con la oposición, la ministra de Interior alemana Nancy Faeser anunció el lunes el establecimiento de nuevos controles fronterizos terrestres desde el 16 de septiembre y durante al menos seis meses, confiando en que la medida sirva para aumentar los rechazos de entrada a solicitantes de asilo. Desde el año pasado, existen controles en las fronteras con Polonia, República Checa y Suiza, y en la frontera con Austria desde 2015, por lo que se trataría solamente de introducir controles en las fronteras occidental y septentrional de Alemania con Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia.

El verdadero cambio procede del nuevo modelo de procedimiento, según el cual la policía alemana comprobará, en cada caso de solicitud de asilo en la frontera, si otro estado miembro de la UE es responsable de algún procedimiento de asilo para esa persona de acuerdo a la base de datos Eurodac. En caso de que ya haya solicitado asilo en otro país, la autoridad alemana Bamf iniciará un procedimiento acelerado para trasladar al solicitante al estado responsable.

Mientras tanto, se podrá solicitar al tribunal competente la detención debido al riesgo de fuga. Fuentes gubernamentales aclaraban ayer en Berlín que «el gobierno está dispuesto a negociar con los socios europeos al más alto nivel para acelerar las devoluciones» de las personas rechazadas. Pero el hecho es que desde los países vecinos se escucharon ayer mismo negativas tajantes.

El Ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, adelantó que su país no aceptará a quienes sean rechazados. «Austria no aceptará a personas rechazadas por Alemania, no hay margen de

La oposición cree que el problema sólo tiene una solución, que pasa por imponer un cupo anual de 100.000 solicitudes de asilo

La ministra de Exteriores, la verde Baerbock, también se opone a las devoluciones por «poner en peligro el espacio Schengen» maniobra en esto», declaró apresuradamente al Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aseguró, además, que ha dado instrucciones al jefe de la Policía Federal de Austria de «no llevar a cabo ninguna aceptación» 'in situ', en base al derecho europeo, que establece que los refugiados que han solicitado asilo no deben ser rechazados informalmente en la frontera.

#### Seguir las normas de Dublín

Austria celebra elecciones a final de mes y en primer lugar en las encuestas figura el partido de extrema derecha FPO, para el que la inmigración es una cuestión crucial. No cabe esperar por tanto que el gobierno afloje y se preste a negociar, ni siquiera «al más alto nivel», la aceptación de refugiados rechazados por Alemania. «Si hay indicios de que otro país de la UE es responsable del procedimiento de asilo según las normas de Dublín, se debe iniciar un procedimiento de consulta formal», se adhirió Karner a la legislación vigente, insistiendo en que un refugiado sólo puede ser trasladado con el consentimiento del Estado miembro en cuestión.

En Polonia no hay elecciones a la vista, pero la negativa del gobierno de Varsovia fue igualmente inmediata e igualmente tajante. El primer ministro Donald Tusk declaró que considera inaceptables los planes del gobierno alemán y que comenzará consultas lo más rápido posible con todos los países que se vean afectados por tal medida para levantar un movimiento conjunto de resistencia. También desde Bruselas se escucharon voces de alarma. «Los controles fronterizos deben ser necesarios y proporcionados, cumplir con las disposiciones del Código de Fronteras Schengen», dijo la portavoz de la Comi-



Guardias fronterizos alemanes registran a un inmigrante en Forst // AFP

sión, Anitta Hipper; «por lo tanto, tales medidas deberían seguir siendo una excepción absoluta».

#### Libertad de circulación

Incluso desde dentro del Gobierno alemán fue ayer criticada la iniciativa de la socialdemócrata Faeser. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, la verde Annalena Baerbock, se pronunció contra los esfuerzos nacionales individuales para luchar contra la inmigración irregular y recordó que los países europeos deben «tener la fuerza para soluciones paneuropeas» y no deben «actuar solos». Baerbock habló de la necesidad de «defender la libertad de circulación en el espacio Schengen en lugar de ponerla en peligro».

Para unos por defecto y para otros



GENERAL (R), EXJEFE DE LA FUERZA TERRESTRE

PEDRO PITARCH

### Guerra de Ucrania, a la espera de las presidenciales en Estados Unidos

a incursión de las tropas ucranianas en el 'oblast' ruso de Kursk sigue contenida en una extensión algo superior a los 1.000 km². Esa audaz iniciativa, sin em-

bargo, no ha conseguido degradar la fuerza de la ofensiva rusa en el 'oblast' de Donetsk. Por el contrario, los avances rusos allí se han ampliado en frente y profundidad, destacando dos esfuerzos. Uno, a caballo de la E50, hacia Prokovsk, con un desarrollo frontal de alrededor de 17 kms en la línea: Hrodivka-Novogrodivka-Mykhailivka-Ucrains'k. El otro, en un frente de ocho kilómetros, está definido por la carretera N15 hacia Kurajovo; cuenta con un flanqueo complementario por el sur aprovechando la avenida que supone el río Solona. Tal escenario induciría a pensar en una amplia maniobra con un esfuerzo fijante sobre Prokovsk, y otro desbordante por el sur que amenazaría con embolsar a las tropas ucranianas en esa población, que es un importante nudo logístico y de comunicaciones en la zona.

Asimismo, en el área de Vuhledar, el pasado sábado, las tropas rusas lograron apoderarse de Prechystivka, 10 kilómetros al noroeste de aquella población y conservan la iniciativa. También siguen presionando tanto contra Chasiv Yar como, más al norte, en la zona de Kupiansk. Con tal profusión de frentes activos, el mando ruso trataría de acrecentar el crónico déficit ucraniano de unidades de reserva.

Las presidenciales norteamericanas del 5 de noviembre determinan una situación de espera en el desarrollo de la guerra, a la vez que favorecen el incremento de la desinformación. Frente a la tradicionalmente tacaña política informativa de Moscú, resalta la rebosante de Kiev ampliamente propalada por numerosos medios occidentales. Y así, por ejemplo, el ataINTERNACIONAL 37



por exceso, el anuncio no satisfizo a nadie. La oposición conservadora de la CDU se levantó de la mesa en la que se negociaba el posible pacto de Estado migratorio, calificando las propuestas de Faeser «del todo insuficientes». «No hacen justicia al desafío y estamos muy decepcionados», dijo al salir el negociador de la CDU, Thorsten Frei; «Nuestras propuestas y exigencias eran muy claras y han sido ignoradas». «El semáforo capitula ante el desafío de la inmigración irregular, el gobierno no puede actuar y está sin liderazgo», valoró el líder de la CDU, Friedrich Merz, en referencia a la incapacidad de Scholz para llegar a una posición común con los liberales del FDP y Los Verdes, sus socios en la 'coalición semáforo'.

La CDU está convencida de que el problema sólo tiene solución si se im-

pone un cupo anual de solicitudes de asilo y baraja la cifra de 100.000. El año pasado, a modo de referencia, entraron más 300.000 refugiados en Alemania. En las fronteras desearía procedimientos más firmes y argumenta que Alemania solo tiene que examinar las solicitudes de asilo de las personas que no entran a través de un tercer país seguro, pero el hecho es que Alemania está rodeada de terceros países seguros. A la pregunta de si el rechazo a los refugiados en las fronteras exteriores de Alemania funcionaría en la práctica, solo el 35% de los encuestados por el Instituto Forsa responde que sí, mientras que el 62% cree que no.

En todo caso, para aplicar los controles fronterizos el Gobierno alemán ha solicitado acogerse aúna excepción del Tratado Schengen que todavía debe ser evaluado en Bruselas.

# El Reino Unido liberará a 5.500 presos para aliviar el hacinamiento

Se beneficiarán reos condenados a menos de cinco años y con el 40% de pena cumplida

IVANNIA SALAZAR CORRESPONSAL

EN LONDRES



El sistema penitenciario de Inglaterra y Gales liberará en las próximas semanas a 5.500 presos como parte de un polémico plan del Gobierno para reducir la superpoblación en las cárceles. Ayer empezó con los primeros 1.700, en un intento desesperado por aliviar la presión sobre las prisiones, que han alcanzado niveles críticos de ocupación. Bajo este esquema, presos con condenas menores a cinco años saldrán en libertad tras cumplir el 40% de su sentencia, en lugar del mínimo necesario del 50%, lo que ha generado una fuerte preocupación entre víctimas y expertos.

La liberación de tantos reclusos ha despertado críticas por parte de la comisionada de víctimas para Inglaterra y Gales, la Baronesa Helen Newlove, quien señaló que muchas víctimas no fueron informadas adecuadamente sobre la liberación. «Es inaceptable que algunas víctimas no supieran que sus agresores saldrían en libertad antes de lo previsto. Este es un golpe directo a la confianza que las víctimas depositan en el sistema de justicia», denunció, y añadió que la falta de notificación ha dejado a algunas víctimas sin la posibilidad de tomar medidas preventivas o solicitar órdenes de protección.

Este esquema de liberación temprana no incluye, según el Gobierno, a presos condenados por delitos graves, como crímenes violentos, abusos sexuales o violencia doméstica. Sin embargo, organizaciones como Refuge han advertido de que las exclusiones no cubren todas las formas de violencia doméstica, dejando a algunas víctimas en situación de riesgo. Además, denunció que aproximadamente el 10% de los casos de violencia doméstica que resultan en condenas de 12 meses o menos no están ni siquiera incluidos en el sistema que informa sobre la liberación anticipada de los agresores.

#### 88.521 reclusos

El motivo principal de esta medida es el hacinamiento en las prisiones de Inglaterra y Gales, que alcanzaron la cifra récord de 88.521 reclusos la semana pasada, dejando solo el 1,2% de espacio disponible en el sistema.

Según el Ministerio de Justicia, sin la liberación anticipada, las prisiones se quedarían sin espacio en cuestión de días, lo que podría llevar a una crisis mayor. «No había otra opción», afirmó el responsable de Negocios, Jonathan Reynolds, quien culpó a los gobiernos conservadores anteriores de no prever este problema y no haber construido nuevas cárceles.

Pero este alivio temporal tiene un alto coste en términos de seguridad pública. Martin Jones, a cargo del sistema de libertad condicional, alertó de que el sistema está «significativamente sobrecargado» y la supervisión de los reclusos liberados será un desafío. «Sabemos con certeza que un tercio de los reclusos liberados reincidirán. No hay suficientes funcionarios para supervisar adecuadamente a todos los liberados, lo que aumenta el riesgo de que violen los términos de su libertad condicional», explicó.

La falta de personal y los recortes en los servicios de esta área complican aún más la situación, ya que los liberados deben cumplir condiciones estrictas como el uso de dispositivos de monitoreo o toques de queda.

que ruso con dos misiles balísticos, el 3 de septiembre, en Poltava, que provocó más de 60 muertos y varios centenares de heridos, instructores de países occidentales entre ellos, fue profusamente difundido como una desalmada acción contra una escuela o, como mucho, un instituto de comunicaciones.

El propio Zelenski, apuntándose a la campaña desinformativa, denunció en X que era una mera institución educativa («educational institution», sic) cuando, en realidad, era un sustancioso objetivo militar: un centro de adiestramiento y experimentación de telecomunicaciones y guerra electrónica. Otro ejemplo lo brindan las esporádicas informaciones de libranza de paquetes de ayuda militar a Ucrania por parte de EE.UU. El Pentágono, el 23 de agosto, difundía la entrega de un lote de 125 millones de dólares. El pasado viernes, en la reunión de donantes, en Ramstein, el secretario de defensa norteamericano, Lloyd Austin, anunciaba otro de 250 millones de dólares. Tales lotes, de los que no se concretan fechas de entrega, no son ni generosos, porque son créditos (deuda ucraniana), ni tampoco novedosos porque son dosis tasadas del paquete de 13.800 millones de ayuda militar, incluido en el paquetón de 60.850 millones de dólares, que estuvo bloqueado durante casi seis meses en la cámara baja norteamericana, y fue finalmente aprobado en abril de 2024.

De la referida reunión ministerial de Ramstein dos eventos resultaron particularmente curiosos. Uno fue que se descolgase en ella Zelenski (nivel de jefes de Estado/gobierno), quien aprovechó para presionar a los ministros para que se le permita atacar, con armamentos occidentales de largo alcance, objetivos profundos en interior de Rusia. El otro, de tufillo español, consistió en dos anuncios de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Uno fue la repetición del folclórico programa de viajes turísticos a España de familiares de militares ucranianos albergados en residencias militares, mientras que no se incrementan los birriosos sueldos militares, especialmente en empleos inferiores.

El otro fenómeno, de singular gravedad, fue la entrega inmediata a Ucrania de otra batería de misiles Hawk que, obviamente, habrá de sustraerse de la plantilla de los dos grupos Hawk, de dotación del Ejército de Tierra, y que, actualizados hace 20 años (PIP-III), están orientados hacia el sur: uno en la base de El Copero (Dos Hermanas, Sevilla) y el otro en la base Cortijo de Buenavista (San Roque, Cádiz). Tal donación debilita nuestra ya exigua defensa antiaérea, capacidad que la guerra en Ucrania ha mostrado esencial. En fin, se trata de nuevos ejemplos de una desnortada política de defensa. Seguro que el Comendador de los Creyentes estará muy satisfecho con ello.

38 INTERNACIONAL

# Israel asegura que Hamás «ya no existe como formación militar» en Gaza

Según el ministro de Defensa, es el momento de llegar a un acuerdo para el regreso seguro de los rehenes a casa

MIKEL AYESTARAN CORRESPONSAL EN ESTAMBUL



Las bombas de Israel volvieron a impactar en la delimitada como «zona humanitaria» de Gaza y al menos 19 personas murieron y otras 60 resultaron heridas, según informó el Ministerio de Salud. Cuatro misiles impactaron en la supuesta y masificada zona segura de Al Mawasi, cerca de Jan Yunis, dejaron cráteres de 9 metros y decenas de tiendas quemadas, informaron los servicios de emergencia, que durante toda la jornada trataron de recuperar cuerpos bajo la arena.

En un primer momento el Ministerio de Salud elevó los muertos a 40, pero
con el paso de las horas reveló que se
habían podido recuperar hasta entonces 19 cadáveres. El ejército reconoció
el ataque en la «zona segura» he indicó que su objetivo fue un «comando de
Hamás que operaba en plena zona humanitaria». El portavoz militar habló
de un «ataque de precisión contra terroristas». Los islamistas lo negaron y
afirmaron que no contaban con uno
sólo de sus milicianos en el lugar.

No es la primera vez que Israel, que no permite el acceso de la prensa extranjera a Gaza y ha matado a más de cien periodistas y trabajadores de medios locales, golpea en Al Mawasi, la pequeña franja de tierra en plena costa en la que se hacinan cientos de miles de gazatíes en condiciones miserables. Otro ataque, en julio, dejó 90 muertos y el ejército aseguró que el objetivo fue Mohamed Deif, jefe militar de Hamás. El grupo lo negó.

Las imágenes fueron una vez más brutales, con cuerpos destrozados y civiles sacando a los muertos con sus propias manos de entre la arena. No hay apenas herramientas para poder hacer este trabajo. La cifra de fallecidos está a punto de llegar a los 41.000 y no se atisba un alto el

> Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu // ABC

fuego pese a la creciente presión internacional y doméstica sobre Benjamín Netanyahu. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, adelantó que «pronto» entregarán a Hamás e Israel una nueva propuesta de alto el fuego.

#### Hamás, en cuadro

Cada vez más voces en Israel piden cambiar el foco de Gaza a la frontera norte. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, aseguró que «Hamás como formación militar ya no existe. Ahora desarrolla una guerra de guerrillas» e indicó que, en contra del parecer del primer ministro, es el momento de llegar a un acuerdo para lograr el regreso seguro de los rehenes a casa. Según Gallant, se dan las condiciones para poner en marcha la primera fase de la propuesta, una pausa de seis semanas en la que unas 30 mujeres, niños, ancianos y rehenes enfermos serían liberados.

El responsable de Defensa defendió que, una vez superadas las seis semanas de tregua, Israel «debe mantener el derecho a operar y lograr nuestros objetivos, incluida la destrucción de Hamás». Esta opinión confirma los temores de los islamistas, que se niegan a aceptar acuerdo alguno que no garantice el alto el fuego definitivo.

En Gaza se han borrado todas las líneas rojas en los últimos once meses. El máximo responsable de Unrwa, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, denunció el lunes que el ejército israelí detuvo un convoy, formado por personal nacional e internacional, de la ONU que se dirigía al norte de Gaza durante más de ocho horas a pesar de una coordinación detallada previa. Se trataba de un equipo dedicado a la vacunación contra la polio y los militares

DIC

les detuvieron «a punta de pistola», las excavadoras militares causaron además «graves daños a los vehículos blindados de la ONU», informó Philippe Lazzarini.

> Veinticuatro horas después de este grave incidente, los israelíes permitieron a la ONU seguir con vacunación y el objetivo es llegar a 200.000 niños en esta parte norte de la Franja, la más castigada por la guerra y donde el bloqueo es más duro.

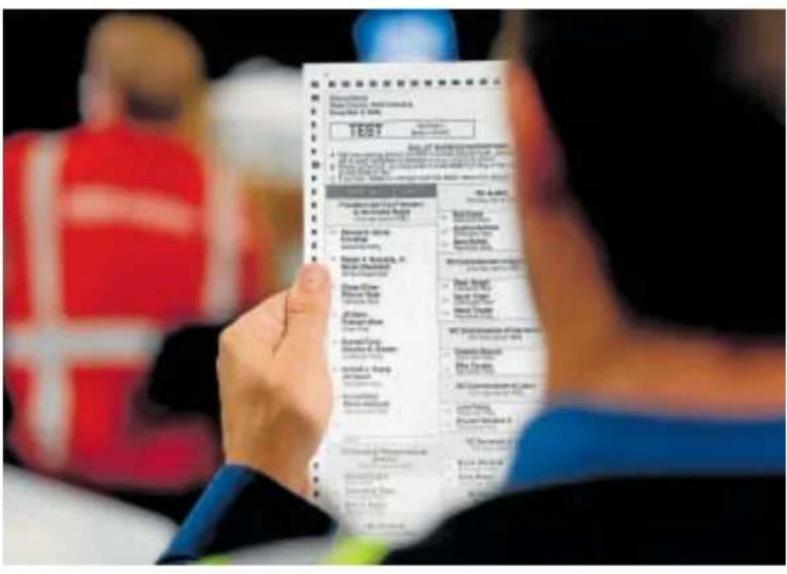

Una papeleta de prueba en la que figura Robert F. Kennedy Jr. // REUTERS

# Míchigan mantiene a Robert F. Kennedy Jr. en las papeletas, un problema para Trump

Carolina del Norte, otro estado decisivo, retira al candidato independiente

JAVIER ANSORENA CORRESPONSAL EN NUEVA YORK



El nombre de Robert F. Kennedy, el candidato independiente y aliado de última hora de Donald Trump, seguirá en las papeletas de Míchigan, un obstáculo para que el expresidente de EE.UU. regrese a la Casa Blanca. En el sentido contrario, a favor del multimillonario neoyorquino, Carolina del Norte ha confirmado que Kenndy Jr. no estará en sus papeletas. Kennedy Jr., el último eslabón de la dinastía política más famosa del país, decidió hace algo más de dos semanas suspender su campaña a la Casa Blanca –que nunca tuvo viabilidad– y entregar su apoyo a Trump.

La estrategia de Kennedy Jr. -sobrino del presidente John Fitzgerald Kennedy e hijo del fiscal general y candidato a la Presidencia Robert F. Kennedy,
ambos asesinados en la década de 1960era quitar su nombre de las papeletas
en la decena de estados donde las fuerzas entre demócratas y republicanos
están parejas, donde se consiguen las
llaves de la Casa Blanca. Y pedir a sus
seguidores que voten a Trump en ellos.
Sí buscaba continuar en los estados, la
gran mayoría, donde el ganador para
las presidenciales es muy claro.

La campaña de Kennedy Jr. -se salió del Partido Demócrata, la casa de su familia, el año pasado para buscar una aventura presidencial independiente- demandó al secretario de Estado de Míchigan para conseguir que su nombre no esté entre los candidatos. El Tribunal Supremo estatal decidió ayer que, por fin, sí que estará en las papeletas.

Es una decisión peligrosa para Trump. Kennedy Jr. nunca logró grandes índices de apoyo, nunca pasó en las encuestas del 15% y cuando suspendió su campaña estaba cerca del 5%. Pero tiene una base pequeña de votantes entusiastas y Míchigan podría decidirse por muy poco voto. En 2016, Trump ganó allí por solo 10.000 votos. En 2020, Joe Biden le ganó la partida por 140.000. En la actual campaña, Trump y su rival, Kamala Harris, están en empate técnico, con una ventaja para la demócrata de un punto, según el acumulado de encuestas de 'RealClearPolitics', dentro del margen de error.

En Carolina del Norte, la decisión fue la contraria. El Tribunal Supremo estatal confirmó la decisión de un juzgado inferior del pasado viernes, que imponía la retirada de Kennedy Jr. de las listas. Eso supondrá que se tiren a la basura casi tres millones de papeletas. Y que se ponga en riesgo que el estado cumpla con la obligación de mandar papeletas de voto por correo a los miembros del ejército y expatriados, que debe ocurrir antes del 21 de septiembre.

En Carolina del Norte hay empate total en estos momentos y los demócratas buscan pintar de azul un estado donde desde 1976 solo han ganado una vez, en la primera campaña presidencial de Barack Obama, en 2008.

# El Gobierno toma el Banco de España y nombra número dos a un alto cargo de Zapatero

- ►El Ejecutivo elige de subgobernadora a Soledad Núñez, exdirectora del Tesoro y afín al Partido Socialista
- Una compañera de promoción del ministro Cuerpo y un economista del independentismo, nuevos consejeros

DANIEL CABALLERO / YOLANDA GÓMEZ MADRID

a imposición de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España solo ha sido el principio. Ayer el Gobierno designó a Soledad Núñez, ex alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero, nueva subgobernadora. El PSOE coloniza ya la cúpula de la institución dejando al margen al Partido Popular, e incluso va más allá con los últimos nombramientos en el consejo de gobierno.

Núñez es una vieja conocida en el Banco de España, donde ingresó en 1987. Trabajó como economista en varios departamentos hasta 2004. Después tuvo una segunda etapa que comenzó en 2015 y en 2018 fue nombrada consejera de la institución y miembro de la comisión ejecutiva, el principal órgano de decisión del supervisor bancario. Entre medias de estas etapas fraguó su trayectoria política ligada al PSOE.

Entre 2004 y 2005 fue directora general de Política Económica en la Oficina Económica del presidente del Gobierno y después directora general del Tesoro y Política Financiera en el Ministerio de Economía y Hacienda. Una persona de la confianza de José Luis Rodríguez Zapatero que sucederá ahora a Margarita Delgado como número dos del Banco de España. Pese a que el Ejecutivo ha tratado de vender que sus elecciones son perfiles técnicos, en el caso de Núñez es bien conocida su trayectoria y afinidad al Partido Socialista, de lo cual también hace gala en sus redes sociales. «Muy buena iniciativa del grupo parlamentario del PSOE», se refería en 2017; «¿Y cómo no iba a tener la culpa el PSOE? ¡Lo raro es que no digas que la tiene Zapatero!», respondía también a una periodista. Al mismo tiempo, ha criticado al PP de Mariano Rajoy.

Fuentes conocedoras de la elección destacan que Núñez es la candidata que el Gobierno le ha colocado a Escrivá como número dos, es decir, que no ha sido el gobernador quien la ha propuesto. Lo que sí se ha respetado es la tradición de que el subgobernador pertenezca al propio Banco de España.

#### LA ETAPA ESCRIVÁ

Primeras reuniones

Escrivá dirigió el lunes la primera reunión de la comisión ejecutiva y el consejo de gobierno. Agradeció su trabajo a Margarita Delgado, pero ni una palabra para De Cos.

Reorganización interna

El gobernador acomete una primera reorganización interna, con la creación de una nueva dirección general que supondrá desplazar a 250 funcionarios de sus puestos actuales, entre ellos dos directores de departamento -Ana Buisán y Xavier Torres- y cuatro jefes de unidad.

Direcciones generales

La creación de una dirección general adjunta 'ad hoc' para la que ha sido su directora de comunicación durante su paso por el Gobierno ha generado malestar en la institución ya que para alcanzar un cargo así se requieren habitualmente al menos dos décadas de trayectoria en el supervisor.

Funciones

No está claro que la subgobernadora Núñez, que no es especialista en supervisión, vaya a asumir las tareas que van implícitas a su cargo de liderar el trato con las entidades financieras.

Soledad Núñez, nueva subgobernadora del Banco de España // ABC

Así las cosas, tanto la designación de Escrivá como la de Núñez las ha decidido el Gobierno sin contar con el Partido Popular, echando por tierra la regla no escrita de que el principal partido de la oposición habría de proponer al subgobernador. El PP se negó a participar en un intercambio de sillas cuando el Ejecutivo no dio más opción que el ministro Escrivá. Ayer, los populares mostraron de nuevo su indignación tras el nombramiento de la número dos ya que consideran que el Gobierno «sigue menoscabando el crédito de una de las pocas instituciones que aún lo preservaba». Y apuntaron a que «ser gurú económica de Zapatero debería ser motivo de inhabilitación, no de ascenso».

Asimismo, fuentes del Banco de España señalan que todavía no está muy claro si la subgobernadora, que no es especialista en supervisión bancaria, realizará estas tareas que habitualmente iban implícitas en el cargo, y que su-

ponen un trato directo con las entidades financieras, o si las asumirá directamente el propio gobernador.

Más allá de la subgobernadora, el Ejecutivo fue ayer un paso más allá en los cambios en el consejo de gobierno. Ya había de antes un puesto en el órgano que debía ser cubierto -perteneciente a la cuota catalana- y el ascenso de Soledad Núñez, que ya estaba en el consejo, hacía necesario un segundo nombre. Por una parte, Pedro Sánchez pactó con ERC en julio hacer consejero a Jordi Pons, economista del independentismo que ha denunciado el «expolio fiscal» que sufre Cataluña. Por otra, designó también consejera a Lucía Rodríguez, hasta la fecha subdirectora general de Endeudamiento Público en la Airef y en el pasado asesora en el gabinete de la entonces ministra de Economía Nadia Calviño. En el caso de Rodríguez, su nexo con el Ministerio de Economía sigue muy vivo, en concreto con el titular de la cartera, Carlos Cuerpo. Ambos pertenecen al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y, precisamente, son compañeros de la misma promoción.

#### Los cambios de Escrivá

Este pasado lunes, como avanzó ABC, Escrivá lideró a primera hora de la mañana la primera reunión de la comisión ejecutiva y por la tarde la del consejo. Los que pensaban que Escrivá se lo tomaría con calma, se equivocaron. En esas primeras reuniones, en las que ya hubo unas voces más altas que otras, el ya nuevo gobernador agradeció su trabajo a la hasta ahora subgobernadora, Margarita Delgado, pero no tuvo ni una palabra de reconocimiento para su predecesor, Pablo Hernández de Cos. Anunció además una primera reorganización interna de la institución que, según fuentes de la misma, supondrá el desplazamiento de 250 funcionarios, entre ellos dos directores de departamento - Ana Buisán y Xavier Torres-y cuatro jefes de unidad.

En concreto, José Luis Escrivá ha creado una nueva Dirección General de Relaciones Institucionales, Euro-

peas y Transparencia, al frente de la cual ha situado a

Paloma Marín, que ocupaba el cargo de directora del departamento de Relaciones Internacionales y Europeas, en la Dirección General de Economía y Estadística del banco, y ha creado una dirección general adjunta para Inés Calderón, hasta ahora directora de Comunicación de Escrivá en su etapa en el Gobierno. La creación de esta dirección general adjunta para una persona externa ha creado cierto malestar en la institución ya que, según aseguran, para llegar hasta ahí normalmente se necesita una carrera en el banco de 20 o 25 años.



40 ECONOMÍA

# Chequeos médicos, protocolo antiacoso... nuevos derechos para las empleadas de hogar

Podrán recibir formación durante su horario, según la reforma del Gobierno

#### SUSANA ALCELAY MADRID

Prevención de riesgos laborales, chequeos médicos periódicos, formación en horario laboral, protocolo antiacoso... el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto con más derechos para las empleadas del hogar. Y lo hará en un momento crítico para el colectivo, en su nivel más bajo de afiliación en doce años, desde que se incorporaron al régimen general. Hoy hay poco más de 370.000 afiliadas a la Seguridad Social, lo que llevó hace unos meses a la patronal a dar la voz de alarma, a advertir de la economía sumergida y a pedir al Gobierno que apoyara con medidas fiscales y reducción de cotizaciones sociales a las familias.

Sin embargo, la norma traerá más derechos para las empleadas, en su mayoría mujeres, y nuevas cargas para las familias, que desde el próximo año deberán evaluar los riesgos que corren estas trabajadoras en los domicilios, con una herramienta que facilitará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), y el Sistema Nacional de Salud (SNS) les ofrecerá exámenes médicos gratuitos y periódicos. El real decreto incluye también para las trabajadoras la realización de formación por internet sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar. Esta se realizará solo una vez aunque se preste servicio en varias casas y si es posible se hará dentro del horario laboral, o fuera de la jornada pero compensable con tiempo de descanso equivalente.

Cuando entre en vigor la norma, prevista en pleno funcionamiento ya en 2026, las familias estarán obligadas a realizar reconocimientos médicos a su empleada; será único, aunque se tengan varios empleadores, con una periodicidad cada tres años, y requerirá del consentimiento de la trabajadora con «las debidas garantías de respeto a su intimidad». El servicio será ofre-

El colectivo está en su peor registro de afiliación en doce años y la patronal ya ha avisado de los riesgos de la economía sumergida cido por la sanidad pública, salvo que las familias quieran contratar un seguro privado. Sobre el empleador sí recaerá el coste de «los equipos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de sus funciones» y los deberá reponer cuando resulte preciso.

Además, los empleadores estarán obligados a informar y adoptar las medidas necesarias en caso de peligro grave e inminente en el hogar, supuesto en el que no podrá exigirse la reanudación del trabajo mientras persista el peligro. Además, la norma también prevé la implantación de un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar, que será elaborado por e INSST en el plazo máximo de un año desde la publicación del real decreto.

#### El impacto de subir el SMI

Contratar a una empleada del hogar se ha convertido en un lujo para muchas familias, en especial los pensionistas. Las sucesivas subidas del salario mínimo (SMI), del 54% desde que gobierna Pedro Sánchez, y el aumento de las cotizaciones están estrangulando los bolsillos. Contratar hoy a una trabajadora del servicio doméstico a jornada completa tiene un coste superior a los 1.500 euros mensuales.

Hay que tener en cuenta que al salario mensual se debe sumar el importe a desembolsar a la Seguridad Social una vez que se ha dado de alta el contrato por parte de la familia empleadora. El tipo de cotización por contingencias comunes sobre la base de cotización a aplicar en cada caso es del 28,30%. Esta cuantía se divide a su vez en un porcentaje del 23,60% a cargo del empleador y del 4,70% a cuenta de la empleada de hogar y que se resta en la nómina. Como ocurre de forma general, el empleador y trabajadora también pagan el mecanismo de equidad (MEI) para pagar las pensiones y desde 2022 las empleadas se rigen por un nuevo marco normativo que incluye, entre las principales novedades, la obligatoriedad de cotizar por paro y Fogasa.

Muchas familias y pensionistas, sobre todo, han optado por modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, han tenido que despedir ante una espiral de costes que no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe. Desde la Asociación Española de Servicios Profesionales y Domésticos (Aespd) se ha avisado de un aumento de la economía sumergida por la espiral de las cargas.



María Jesús Montero, con Pilar Alegría y Yolanda Díaz al fondo // JAIME GARCÍA

## Montero amenaza con dejar sin 12.000 millones a CC.AA. y municipios si decae su senda de déficit

Díaz pone la subida de impuestos a la sanidad y la educación privada en el punto de mira

#### BRUNO PÉREZ MADRID

Sin garantía alguna de lograr el apoyo parlamentario necesario para sacarla adelante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a elevar ayer al Consejo de Ministros la misma senda de déficit para el periodo 2025-2027 que el Congreso devolviera al Gobierno el pasado mes de julio sobre el convencimiento de que «lo que es excelente es imposible de mejorar» y bajo la amenaza de un tijeretazo de 12.000 millones de euros sobre el margen fiscal disponible para comunidades autónomas y ayuntamientos - «en su mayoría gobernados por el PP», recalcó- en los próximos dos años si no fuera aprobada.

Pese a que fue Junts la formación del bloque de investidura que se descolgó del respaldo a los objetivos de estabilidad del Gobierno, Montero decidió ayer cargar las tintas sobre el PP, al que responsabilizó de cualquier eventual ajuste extra que recaiga sobre las administraciones territoriales en el caso de que el Congreso no avale la propuesta gubernamental.

La hoja de ruta que plantea Hacienda prevé rebajar el déficit del 3% del PIB que espera para este año, al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, y cargar todo ese ajuste sobre el Estado, permitiendo un déficit del 0,1% a las comunidades autónomas en todo el periodo y pidiendo déficit cero a los ayuntamientos, que llevan años presentando superávit.

La advertencia de Montero al PP y a las autonomías y ayuntamientos en que gobierna se basa en que si el Congreso no respalda estos objetivos los presupuestos autonómicos y municipales para 2025 deberán ajustarse a la senda de déficit prevista en el plan presupuestario de octubre del año pasado, que exige para 2025 un superávit del 0,1% a CC.AA. y ayuntamientos y que restaría 3.200 millones de margen fiscal a la regiones y 1.600 millones a los municipios. La cifra se multiplicaría en 2026, elevando la pérdida de margen fiscal de 4.800 a 6.700 millones de euros para un global de 11.500 millones menos «en recursos para invertir en sanidad, en educación, dependencia y servicios sociales», recalcó Montero.

La argumentación de Montero obvió que en ausencia de respaldo parlamentario el Gobierno tiene la capacidad de presentar esa misma senda de déficit a Bruselas tanto en el plan presupuestario como el plan fiscal estructural que tiene que presentar en semanas sin necesidad de restar recursos a CC.AA. y municipios.

La comparecencia posterior al Consejo sirvió para visibilizar las discrepancias entre los dos socios de gobierno, PSOE y Sumar, en torno al paquete fiscal de los próximos Presupuestos. Yolanda Díaz volvió a poner en el foco su vieja aspiración de subir los impuestos (en concreto, el IVA) a los servicios sanitarios y educativos prestados por el sector privado. ECONOMÍA 41

# La Justicia europea obliga a Apple a pagar 13.000 millones a Irlanda por ayudas fiscales ilegales

Ratifica la sanción de 2.400 millones de euros a Google por abuso de posición dominante

ENRIQUE SERBETO BRUSELAS

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, va a cerrar sus dos legislaturas en el puesto con la que probablemente sea la mayor victoria del Ejecutivo comunitario en sus múltiples pulsos con los gigantes digitales. Ayer se conocieron dos sentencias que le dan la razón a Bruselas, una en el caso de las ventajas fiscales multimillonarias concedidas por Irlanda a Apple y una segunda que confirma una multa a Google por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad en internet. La danesa no formará parte de la nueva Comisión a partir de noviembre, pero deja su departamento habiendo resuelto los casos más trascendentes.

Respecto a Apple, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) revirtió la sentencia anterior y confirmó –esta vez sin posibilidad de recurso– que Apple se benefició entre 1991 y 2014 de ayudas ilegales por parte de Irlanda por valor de unos 13.000 millones de euros, que ahora deberá pagar a Dublín. En otra sentencia, también el TJUE ratificó la multa a Google de más de 2.400 millones ya dictaminada por el Tribunal General y que también es firme.

Vestager dijo que no excluía que la decisión de los jueces respecto a Apple confirmase el criterio que se había adoptado en primera instancia que había asumido los argumentos de la multinacional norteamericana. «Estaba preparada para la derrota, pero fue la victoria la que me hizo llorar» ha revelado después de que se conociese el fallo que significa además un espaldarazo para la nueva ley de Servicios Digitales que nació en parte debido a este caso.

Los jueces han resuelto «definitivamente» que la Comisión tenía razón en 2016 cuando decidió que Apple se estaba aprovechando de los acuerdos fiscales con Irlanda para no pagar impuestos por el conjunto de sus operaciones en el mercado europeo. La sentencia confirma ahora la obligación de devolver a las autoridades irlandesas lo que ya se ha definido como ayudas ilegales. El Gobierno irlandés ha estado siempre al lado de Apple, porque defiende que su política fiscal ventajosa como un medio para atraer empresas y porque otros países como Luxemburgo, Bélgica u Holanda hacían



más o menos lo mismo, aunque han venido desmontando este esquema

poco a poco.

La Comisión había calculado que el hecho de instalar su sede europea en Irlanda permitió a la multinacional pagar un impuesto de entre el 1% y el 0,005% sobre sus beneficios en Europa, que es una cantidad ridícula. El caso abrió un ácido debate en toda la UE porque otras grandes compañías

#### DOS VICTORIAS

Ventajas fiscales

Varios países europeos habían concedido condiciones fiscales muy ventajosas para que grandes empresas se instalen en su territorio. Apple es el caso más emblemático e Irlanda el país que más se ha resistido a aceptar un esquema fiscal común. En 2019 entró en vigor la directiva contra la elusión fiscal.

#### Posición dominante

La sentencia admite que la posición dominante de una empresa no es ilegal en sí misma, si no se utiliza para abusar en perjuicio de sus competidores, como sí hacía Google. Algunos expertos deducen que ello podría impedir a Bruselas ordenar a Google que se desprenda de alguna de sus divisiones como se llegó a amenazar. hacían lo mismo mediante acuerdos que permitían eludir impuestos por sus operaciones en el conjunto de la UE. Después se ha llegado a un acuerdo a escala de la OCDE y ahora este tipo de maniobras fiscales son mucho más complicadas.

Conocida la decisión de los jueces, Apple anunció que el fallo tendrá un impacto de hasta 10.000 millones de dólares en sus cuentas en el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, que termina el 28 de setiembre. Apple es la mayor compañía tecnológica del mundo por ingresos, con cerca de 400.000 millones en 2023 y 97.000 millones de beneficios netos, por lo que es posible que la multa no tenga ni siquiera efectos en su cotización.

La segunda victoria para Vestager fue la confirmación de la multa de 2.400 millones de euros a Google, es decir, a su matriz Alphabet, por abuso de posición dominante en perjuicio de las empresas que no le pagan por anunciarse. Esta es también la confirmación de una sentencia anterior y precede a la que se espera la semana que viene y que podría suponer para Google otra sanción de casi 1.500 millones.

Hasta ahora, las multas de la Comisión en casos similares habían sido desestimadas por la Justicia por ejemplo contra Amazon o Starbucks, por lo que esta decisión representa un broche de oro para las dos legislaturas de gestión de Vestager que deja el Ejecutivo comunitario con un balance espectacular que será difícil de superar.



IGNACIO MARCO-GARDOQUI

# Un diagnóstico descarnado

de 2.000 caracteres un programa para Europa que necesita más de 400 páginas para explicarse, así que voy con la brocha gorda. Draghi hace un diagnóstico de la situación europea con el que es dificil discrepar. Opina que en Europa nos enfrentamos a una situación muy complicada. Arrastramos los pies, por culpa de nuestra menguada productividad, mientras que EE.UU. y China esprintan gracias a su floreciente productividad. ¿Las causas?

- 1.- El tamaño de los mercados son similares, pero mientras que los de EE.UU. y China son una unidad en lo político y en lo mercantil, el de Europa es la suma de 27 parcelas diversas, con 27 centros de decisión autónomos. Ellos tienen una estrategia, nosotros 27. La de ellos la decide uno, la nuestra entre 27.
- 2.- Utilizamos una energía muy cara porque hemos decidido renunciar a nuestras energías propias, como el gas y la nuclear. El proceso de descarbonización está salpicado de grandes costes fiscales.
- 3.- Invertimos poco en innovación y hemos acumulado un retraso enorme. Solo cuatro de las 50 mayores compañías tecnológicas globales son europeas y las compañías innovadoras que desean crecer en Europa se ven obstaculizadas por regulaciones inconsistentes y restrictivas.
- 4.- La transición energética es necesaria y conveniente. Pero, mientras que los objetivos perseguidos no se cumplen a nivel mundial, por culpa de los países contaminantes que no se sienten concernidos, el ritmo autoimpuesto supone un castigo que puede arrasar la industria europea.
- La política arancelaria no puede ser un arma de ataque, pero debe de usarse como política de defensa.

Todo esto, y más, para llegar a una conclusión tremenda: si Europa no invierte la tendencia y consigue ser más productiva no podremos financiar el gasto social que nos hemos concedido. Un aviso descarnado para todos aquellos políticos que confunden deseos con derechos y que piensan que, su sola voluntad plasmada en unos BOE que manejan a su antojo, pueden transformar una realidad mundial que responde a otros criterios y les pasará por encima. Y a nosotros también, si no nos los sacudimos de encima.

Ese es, en resumen, su terrible, pero acertado diagnóstico. La terapia que propone es también muy interesante, pero aquí no cabe, así que será necesario dedicarle otro día. 42 ECONOMÍA

#### **PASARELA AL RETA**

#### Los abogados rechazan el plan de Saiz para mejorar la pensión de los mutualistas

#### GONZALO D. VELARDE MADRID

El Colegio de la Abogacía de Madrid lanzó en el día de ayer su propuesta de pasarela al RETA para los mutualistas alternativos que cuentan con una previsión de pensión de jubilación exigua producto de sus aportaciones a la Mutualidad durante su vida laboral.

El informe elaborador por la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, María Emilia Casas, plantea, en contra de las pretensiones del Gobierno, que la pasarela se abra a todos los mutualistas alternativos con independencia de su año de alta en la Mutualidad –sin limitarse a los adscritos con anterioridad a 2005– y que sea de forma voluntaria para todos ellos sin la existencia de ningún elemento de vulnerabilidad que limite el acceso del número de mutualistas.

Cabrían dos distintos modos de cómputo de cuotas de los mutualistas: una conversión cuantitativa real, en que la Seguridad Social convierte sus cotizaciones mutualistas en cuotas al RETA y una conversión conceptual «o por equivalencia ideal» –que defiende el Colegio de la Abogacía–, en la que cada año cotizado a la Mutualidad equivaldría a un año de cotización al RETA, que conllevaría un coste para las arcas públicas al tener que compensar el déficit de cotización del modelo alternativo.

#### AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia 21 de agosto de 2024 se aprobó el Proyecto de modificación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución nº 14 del PGOU vigente, que en su parte resolutiva dice:

"1.- Aprobar definitivamente el proyecto de modificación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución Nº 14 del PGMOU de 1998.

 2.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y notificar a los propietarios de la parcela que constituye la mencionada Unidad de Ejecución.

3.-Requerir a los propietarios para que presenten una garantía de 188.312,26 € (ciento ochenta y ocho mil trescientos doce Euros con veintiséis céntimos de Euro) equivalente al 10% del importe total previsto de las obras de urbanización con carácter previo al comienzo de estas, de conformidad con lo establecido en el artículo 108.1b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

4.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.1, 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente."

# ANTIGÜEDADES COMPRO MUEBLES Pinturas, espejos, relojes, monedas, joyeria...Vacio pisos. Visito pueblos. Muñoz 638 340 306

# Los economistas estiman un crecimiento del 2,6% en Andalucía

Se trata de tres décimas por debajo de la media nacional, según el OEA

N.R. SEVILLA

El Observatorio Económico de Andalucía estima un crecimiento del 2,6% para la economía andaluza en el último año, tres décimas por debajo de la media de España y cinco décimas superior al dato regional anterior.

En concreto, las estimaciones presentadas ayer por parte del Observatorio reflejan un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre de 2024 en la economía andaluza. Con este dato, «se confirma la evolución positiva en la comunidad», donde en los tres últimos trimestres se ha experimentado un crecimiento significativo y similar a la media del país.

Por otro lado, el OEA apunta a que la evolución de la inflación y los salarios presenta un escenario de moderada presión inflacionaria, aunque descendente. En concreto, el IPC registró un aumento interanual del 2,8% en julio de 2024.

En cuanto a los salarios, los datos más recientes indican un crecimiento moderado con algunas particularidades. El aumento salarial pactado en convenios colectivos en Andalucía se situó en el 2,65% en julio de 2024, por debajo del 2,99% registrado a nivel nacional. Dicha subida, aunque signifique una nueva pérdida de poder adquisitivo para parte de este año, podría implicar hacia finales de año «una mejora en el poder adquisitivo de los andaluces, siempre que la previsión de inflación para finales de año se mantenga y la tendencia observada en los últimos meses se intensifique». Por su parte, el mercado laboral andaluz ha



Francisco Ferraro; Francisco Herrero y Manuel Alejandro Hidalgo // ABC

mostrado una evolución positiva en el segundo trimestre de 2024, consolidando la tendencia de crecimiento y recuperación de periodos anteriores. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Andalucía alcanzó un total de 3.478.900 ocupados en este periodo, lo que supone un incremento significativo respecto al trimestre anterior (+3,0%) y al mismo periodo del año pasado (+2,4%). La tasa de empleo se situó en el 47,73%, mostrando una mejora sustancial, aunque aún por debajo de la media nacional del 52,26%. De su lado, el desempleo experimentó una reducción notable, con la tasa de paro situándose en el 16,27%, lo que representa una disminución in-

El aumento salarial pactado en los convenios colectivos fue del 2,65% en julio, por debajo del casi 3% registrado en España teranual significativa (-1,9 puntos respecto al segundo trimestre de 2023 y -1,5 respecto al primer trimestre de 2024), aunque sigue siendo superior a la media española del 11,27%. En términos absolutos, el número de parados se redujo a 676.000 personas, un 10,5% inferior al mismo trimestre del año anterior.

#### Más confianza para comprar

El OEA señala que la demanda interna continuó desempeñando un papel
crucial en el crecimiento de Andalucía durante el segundo trimestre de
2024. El gasto de los hogares siguió
mostrando un avance, lo que sugiere
«una confianza sostenida de los consumidores andaluces y una capacidad de gasto resiliente». Así, el índice de comercio al por menor registró
un crecimiento del 2,6% interanual
en junio de 2024, superando significativamente el 0,6% nacional y acelerando su evolución desde mediados
del año pasado.

#### DISCRIMINACIÓN CON LOS INVERSORES INTERNACIONALES

## El sector fotovoltaico pide más años para compensar los recortes

**BLANCA MARTÍNEZ** MADRID

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) vuelve a dirigirse al Gobierno. En esta ocasión mediante dos cortos: uno que satiriza sobre la «injusticia» que sufren 65.000 familias españolas frente a los laudos favorables que han recibido los inversores extranjeros y otro que cuenta la lucha de los que invirtieron en fotovoltaica hace 15 años tras la promoción del Gobierno de Zapatero. En su presentación, sin embargo, la Anpier ha comunicado también su petición al Ejecutivo: que extienda los años de retribución para compensar los recortes por las primas renovables de la pasada década.

Según cuenta el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, la asociación ha presentado su propuesta ante el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, todavía no ha recibido una respuesta. Y aunque aún no han perdido la esperanza en el Gobierno socialista, sí esperan que con el cambio de ministro, tras la marcha de Teresa Ribera a Europa, se abra la puerta al diálogo. Además, admite que hablan con la oposición ya que la vía judicial está agotada.

La asociación que representa a las 65.000 familias afectadas pretende hacer llegar el corto al Ministerio a modo de denuncia. «Es una injusticia de un calibre desproporcionado. A los extranjeros que construyeron fotovoltaica les protege la Carta de la Energía y gracias a ella están obteniendo muchos laudos condenatorios», resume Martínez-Aroca. Los inversores extranjeros, agrega, «están mucho mejor posicionados que los españoles».

**IBEX 35** 11.203,50 Año: 10,90% **FTSE 100** 

8.205,98

CAC 40

6,11% 7.407,55

DOW JONES

Aperam

Arima

Atrys

Audax

Azkoyen

Berkeley

Borges

Cevasa

Cl. Baviera

Coca Cola

CAF

Dia

C. Alba

Deoleo

Duro Felguera

Ebro Foods

Ecoener Edreams

Elecnor

Ence

FCC

GAM

Gestamp

Grenergy

Grifols B

G. San José

Iberpapel

G. Catalana O.

Inm. del Sur

Lar España

Línea Directa

Metrovacesa

Montebalito

Naturhouse

NH Hoteles

Nicol Correa

Neinor

Nextil

Nyesa

OHLA

Oryzon

Prim

Prisa

Realia

Soltec

Talgo

Squirrel

Tubacex

Urbas

Vidrala

Viscofan

Vocento

Renta 4

Renta Corp.

T. Reunidas

Tubos Reunidos

Prosegur

Prosegur Cash

Pescanova

PharmaMar

Miquel y Costas

Libertas 7

Lingotes

Meliä

Lab. Reig Jofre

G. Dominion

Ercros

Ezentis

Faes Farma

B. Riojanas

Cie. Automotive

Atresmedia

Applus Services

Año: -1,80% 40.736,96 Año: 7,48 %

MADRID

**FTSE MIB** 33.213,29 Año:

Año:

DAX 9,43% 18.265,92 9,04% 18.829,14 Año:

NASDAQ 100

EURO STOXX 50 4.747,20 Año: 4,99%

FTSE LATIBEX 2.031,3

NIKKEI Año: -20,41% 36.159,16 Año:

S&P 500 5.495,52

| IDI  | EV SE |
|------|-------|
| 1151 | EX 35 |

| VALOR           | CIERRE  | VAR.<br>AYER | VAR.<br>AÑO | MAX.<br>DIA | MIN.<br>DIA | RENTAB,<br>DIVID. % | PER.   |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| Acciona         | 125,500 | -1,57        | -5,85       | 128,90      | 125,10      | 3,90                | 12,97  |
| Acciona Energía | 21,82   | -1,18        | -22,29      | 22,36       | 21,66       | 2,23                | 18,94  |
| Acerinox        | 8,975   | 0.11         | -15,77      | 9,02        | 8,91        | 3,45                | 5,77   |
| ACS             | 40,320  | 0,05         | 0,40        | 40,82       | 40,24       | 0,12                | 12,44  |
| Aena            | 185,100 | 0,05         | 12,80       | 186,20      | 184,40      | 4,14                | 13,22  |
| Amadeus         | 62,540  | -0,32        | -3,61       | 63,12       | 62,22       | 1,98                | 17,22  |
| ArcelorMittal   | 19,720  | -2,13        | -23,16      | 20,10       | 19,65       | 2,06                | 4,42   |
| B. Sabadell     | 1,806   | -0.99        | 62,26       | 1,85        | 1,80        | 4,43                | 7,03   |
| B. Santander    | 4,247   | -2,20        | 12,36       | 4,38        | 4,23        | 2,24                | 5,23   |
| Bankinter       | 7,920   | -0,50        | 36,65       | 8,04        | 7,88        | 9,15                | 8,29   |
| BBVA            | 8,922   | -1,24        | 8,46        | 9,13        | 8,90        | 6,16                | 5.90   |
| Caixabank       | 5,388   | -0.74        | 44,61       | 5,48        | 5,36        | 7,27                | 7,68   |
| Cellnex         | 35,940  | 1,55         | 0,79        | 36,07       | 35,33       | 0,05                | 113,66 |
| Enagas          | 14,020  | -0,78        | -8.16       | 14,24       | 14,02       | 12,41               | 16,50  |
| Endesa          | 19,690  | 0,95         | 6,66        | 19,83       | 19,54       | 13,13               | 10,63  |
| Ferrovial       | 37,800  | -0.74        | 14,48       | 38,32       | 37,70       | 1,13                | 37,85  |
| Fluidra         | 21,840  | 1,49         | 15,86       | 22,04       | 21,54       | 1,60                | 15,26  |
| Grifols-A       | 9,228   | -0,75        | -40,29      | 9,41        | 9,15        | -                   | 7,99   |
| berdrola        | 13,340  | 0,08         | 12.38       | 13,47       | 13,31       | 0.04                | 15,00  |
| Inditex         | 46,280  | -0,58        | 17,37       | 47,34       | 46,11       | 1,08                | 20,42  |
| Indra           | 16,670  | 0,54         | 19,07       | 16,74       | 16,53       | 1,50                | 8.39   |
| Inmob. Colonial | 6,145   | 1,91         | -6,18       | 6,16        | 6,04        | 4,07                | 18,31  |
| IAG             | 2,278   | 0,57         | 27,91       | 2,29        | 2,24        | 1,32                | 4,32   |
| Lab. Rovi       | 76,450  | -7.05        | 26,99       | 82,30       | 76,45       | 1,44                | 16,21  |
| Logista         | 27,680  | -0.07        | 13,07       | 27,90       | 27,58       | 6,94                | 11,55  |
| Mapfre          | 2,244   | -0,71        | 15,49       | 2,27        | 2,24        | 6,48                | 7,06   |
| Merlin          | 11,530  | 0,52         | 14,61       | 11,66       | 11,45       | 0,07                | 18,75  |
| Naturgy         | 22,940  | 0,35         | -15,04      | 23,24       | 22,82       | 6,10                | 13,40  |
| Puig            | 20,200  | -2,88        |             | 21,14       | 20,20       |                     | 16,77  |
| Red Electrica   | 17,570  | 0,69         | 17.84       | 17,59       | 17,43       | 5,69                | 14,90  |
| Repsol          | 11,615  | -1,65        | -13,64      | 11,84       | 11,49       | 7,75                | 3,80   |
| Sacyr           | 3,102   | -3,24        | -0,77       | 3,15        | 3,096       | -                   | 11,47  |
| Solaria         | 11,380  | -2,07        | -38,85      | 11,78       | 11,38       | 74                  | 12,50  |
| Telefonica      | 4,178   | -0,64        | 18.22       | 4,21        | 4,17        | 7.18                | 13,15  |
| Unicaja         | 1,147   | -1,46        | 28,88       | 1,17        | 1,14        | 4,33                | 6,59   |



### SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### Los que más suben

| VALOR           | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|-----------------|--------|---------|---------|
| Renta Corp.     | 0,758  | 3,84    | -5,25   |
| Prisa           | 0,347  | 2.97    | 19,66   |
| Lar España      | 8,300  | 2,34    | 34,96   |
| Inm. Colonial   | 6,145  | 1,91    | -6,18   |
| Renta 4         | 10,800 | 1,89    | 5,88    |
| G. San José     | 4,360  | 1,87    | 26,01   |
| Vidrala         | 96,900 | 1,57    | 3,30    |
| Cellnex Telecom | 35,940 | 1,55    | 0,79    |
| Fluidra         | 21,840 | 1,49    | 15,86   |
| Aedas           | 24,850 | 1,43    | 36,39   |

#### Evolución del Ibex 35

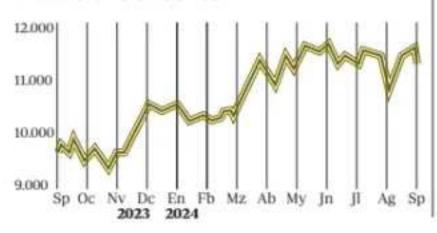

#### Los que más bajan

| VALOR            | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|------------------|--------|---------|---------|
| L. Rovi          | 76,450 | -7,05   | 26,99   |
| Nyesa            | 0,0064 | -5,88   | 33,33   |
| Grupo Ezentis    | 0,140  | -4,76   | 0,47    |
| Berkeley         | 0,200  | -3,85   | 14,42   |
| Sacyr            | 3,102  | -3,24   | -0,77   |
| Squirrel         | 1,520  | -3,18   | 2.01    |
| Grenergy         | 33,000 | -3,08   | -3,62   |
| Bodegas Riojanas | 3,820  | -3,05   | -17,32  |
| Tubos Reunidos   | 0,591  | -2,96   | -8,37   |
| Puig             | 20,2   | -2,88   |         |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +           | PRECIO | ) %   | -           | PRECI   | 0 %    |
|-------------|--------|-------|-------------|---------|--------|
| Eurostoxx 5 | 60     |       | Eurostoxx 5 | 60      |        |
| Vonovia     | 33,49  | 2.17  | BMW         | 68,98   | -11,15 |
| Air Liquide | 168,98 | 1.67  | Daimler     | 55,4    | -4,88  |
| Dow Jones   |        |       | Dow Jones   |         |        |
| Verizon     | 43,65  | 2,15  | JPMorgan    | 205,56  | -5,19  |
| Microsoft   | 414.2  | 2,09  | Goldman     | 467,13  | -4,39  |
| Ftse 100    |        |       | Ftse 100    |         |        |
| CRH         | 64,820 | 28,66 | Barclays    | 2,167   | -3,26  |
| Fresnillo   | 5,140  | 1.88  | AstraZeneca | 124,060 | -2.41  |

Gas natural 2.23\$ 2,86% 69,19\$ -3,69% Oro 2.512,06\$ 0.22% Brent

| Mercado con  | Precio | de la e     | electric    | cidad             |              |              |               |       |  |
|--------------|--------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------|--|
| VALOR        | ÚLTIM. | VAR.<br>DÍA | VAR.<br>AÑO | Mercado mayorista |              | MEDIA DIARIA |               |       |  |
| A. Dominguez | 4,91   | 1,03        | -1,80       | 11/9/2024         |              |              | 76,74 €/MWh   |       |  |
| Aedas        | 24,85  | 1,43        | 36,39       | 0:6               | - 2          | 20           |               |       |  |
| Airbus       | 130,60 | 0,52        | -6,95       | Cifras económicas |              |              | nuno          | TERRO |  |
| Airtificial  | 0,12   | -1.75       | -4,03       | España            | 2.20         | 2.90         | PARO<br>11,50 | TIPO: |  |
| Alantra      | 7,88   | -1,25       | -6,64       | Zona euro         | 2.20         | 0,60         | 7,60          | 4,2   |  |
| Almirall     | 8,735  | 1,04        | 3,68        | Japón Japón       | 2.90<br>2.70 | -0.80        | 4,30<br>2,70  | 5,2   |  |
| Amper        | 0,09   | -1,78       | 12,44       | Suiza             | 1,30         | 0,80         | 4.20          | 1.2   |  |
| AmRest       | 5,32   | 0,00        | -13,78      | Canadá            | 2,50         | 0,90         | 6,40          | 4.5   |  |

23,00 -1,71 -30,26

27,00

32,60

27,16

-27.94

42,46

0,94

14.42

-17.32

11,72

-0.86

38,26

21,03

2.15

3,33

-3.07

11,02

-19.17

2,84

-13,30

-8,64

2.47

41,86

16,30

-9.75

5,08

-29,45

-3,62

26,01

26,54

-1.94

19,29

21,33

34,96

26,47

26,20

19,28

0.07

4,95

6,11

-11,64

8,02

30,87

-2.27

6,77

-21.84

33,33

-32.92

1,27

65,85

1,75

2,87

19.66

0.11

0.56

9.91

5.88

-5,25

-44,16

-21,87

28,26

-22,71

-8,37

-18.60

3,30

16,60

28,36

2,01

-28,29

12,70 0,32

8,42 0,00

4,57 -0,65

3,23 -0,62

1.85 -0.75

6,42 1,26

0,20 -3,85

3.82 -3.05

2,86 0,00

6,00 0,00 25,5 -2.11

31,80 1,27

73,10 -0,27

33,30 0,91

49,60 -0,30

0,22 -0.90

0.01 0.77

0,53 -0,75

15,96 0,13

6,65 1,22

17,86 -1,00

2,90 0,07

3.75 0,00

0.14 -4.76

3,68 -0,54

13,14 1,08

1.24 -0.80

2,48 -1,98

33,00 -3,08

7,57 -2,39

4,36 1,87

39,10 0,26

17,65 0,57

8,35 -0.60

2,73 -0,73

8.30 2,34

1,29 0.00

1.07 -2.01

7,30 -2,14

6.40 -0.78

8.48 1,31

12,50 0,00

1,29 -2,27

1.75 -0.57

13,82 -1,14

4,10 0,12

6,94 -1,98

0,30 -1,66

0.01 -5.88

0,30 0,27

1,91 0,74

0,34 -1,45

41,80 0,82

10,75 -0,92

0,35 2,97

1.76 0.00

0.54 1.12

1,17 -2,51

10,80 1,89

0.76 3.84

1.92 -2.14

1,52 -3,18

3,43 -2,00

10,71 -0,37

2,71 -0,37

0.59 -2.96

0,00 0,00

96,90 1,57

62.50 0.97

0,71 -1,12

2.84 -2,41 -15,63

3,78 0,53 -10,85

## Divisas

Euribor

| Valor de             | 1 euro    |
|----------------------|-----------|
| Dólares USA          | 1,103     |
| Libras esterlinas    | 0,844     |
| Francos suizos       | 0,933     |
| Yenes japoneses      | 156,945   |
| Yuanes chinos        | 7,852     |
| Forint hungaros      | 397,519   |
| Dólares canadienses  | 1,500     |
| Coronas noruegas     | 11,968    |
| Coronas checas       | 25,076    |
| Pesos argentinos     | 1,055,543 |
| Dólares australianos | 1,659     |
| Coronas suecas       | 7,462     |
| Zloty Polaco         | 4,283     |
| Dólar Neozelandés    | 1,793     |
| Dolar Singapur       | 1,439     |
| Rand Sudafricano     | 19,784    |
| Rublos rusos         | 100,714   |

#### ANTERIOR DIE PTOS. VALOR ULTIMO 0,000 A 1 dia 3,663 3,663 3,51 3,521 -0.0111 mes 2,986 3,025 -0.03912 meses

#### Renta fija española

| ***              | nterés<br>medio |                    | nterés<br>medio |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Últímas subastas | ř.              | Letras a 12 meses  | 2,970%          |
| Letras a 3 meses | 2,860%          | Bonos a 3 años     | 2,535%          |
| Letras a 6 meses | 3,242%          | Bonos a 5 años     | 2,582%          |
| Letras a 9 meses | 3,027%          | Obligac, a 10 años | 3,042%          |
|                  |                 | _                  |                 |

| Mercado secundario | Rent. (%) | Var. dia (%) |
|--------------------|-----------|--------------|
| Bono alemán        | 2,14      | -1,25        |
| Bono español       | 2,96      | -1,04        |
| Prima de riesgo    | 82,60     | -0,48        |

#### **EMPRESAS EN BREVE**

#### El 'think tank' de la CEOE prevé un aluvión de demandas injustificadas por la reforma de la ley de Acciones Colectivas

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), una entidad vinculada a la CEOE, ha publicado un informe muy crítico con el proyecto de ley que está tramitando el Congreso en relación a las demandas colectivas. Tal y como está redactada, la norma adopta el sistema de denuncia 'por defecto', en el que todos los consumidores afectados en un caso se consideran automáticamente adheridos a la causa, si se interpone, a no ser que manifiesten su voluntad de no formar parte de ella. Según el 'think tank' de la CEOE, esto quebranta el derecho a una tutela individualizada, por ejemplo, la libre elección de abogado. Además, prevén que provocará un aluvión de denuncias contra las empresas, pues en un sistema por defecto, las organizaciones de consumidores y los financiadores de las acciones colectivas (firmas legales o fondos que aportan recursos para financiar este tipo de acciones, que por lo general son caras) tendrían «incentivos perversos» para demandar, ya que «es lo que hace viable su negocio», se lee en el informe. XAVIER VILALTELLA MADRID

### 4

### ÚLTIMO INFORME SOBRE EDUCACIÓN

# La OCDE niega los mitos del profesor: ni cobran menos ni trabajan más

El porcentaje de 'ninis' españoles es el más alto de la Union Europea, sólo superado por Grecia e Italia

BEATRIZ L. ECHAZARRETA MADRID

spaña es un país con una gran 'titulitis' pero, sin embargo, también existe un alto porcentaje de alumnos que, después de la ESO, no siguen estudiando. Esa es una de las paradojas que saltan a la vista al analizar los datos de 'Education at a Glance', el último informe sobre educación presentado ayer por la OCDE, que recoge datos de los 38 países miembros de esta organización, incluido España.

La 'titulitis' se explica porque un 52% de los jóvenes españoles de entre 25 a 34 años se decantan por un grado universitario o un FP grado superior pero, en esta misma franja de edad, un 26% no han completado Bachillerato o un FP de grado medio (en la OCDE, la media es del 14%, muy inferior al dato español). Somos, en este sentido, un país de extremos. Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, explica a ABC que este es uno de los grandes dramas de la educación en España: «Son muchos los que acaban la obligatoria y no hacen nada más. Sin embargo, ese 52% que sigue estudiando no es muy diferente a la proporción en otros países».

La modesta fama de la Formación Profesional y esa querencia por el título universitario son dos de nuestros rasgos educativos, aunque hay un tercero: los 'ninis'.

El porcentaje de jóvenes con DNI español que ni estudian ni trabajan es del 17,8%, mientras que la media de la OCDE está en 13,8% y, aunque sigue siendo un indicador sonrojante, España ha conseguido ir reduciéndolo en los últimos años. Es decir, la tendencia parece positiva, si bien en la Unión Europea sólo Grecia e Italia tienen más porcentaje de 'ninis' que nosotros. Hay que recordar que la nueva FP, que tendrá que estar en marcha en todas las comunidades antes del 1 de enero de 2025, traerá prácticas laborales desde el inicio de curso: una reforma que pretende hacer más atractiva esta oferta educativa e ir mitigando los 'extremos'.

En el apartado que este informe de

casi 500 páginas dedica al alumnado hay otro indicador que sobresale: de media, los españoles repetimos más, tanto en Primaria (2,1% de repetidores vs. 1,5% de la OCDE), como en la ESO (7,8% vs. 2,2%) y en Bachillerato (6,5% vs. 3,2% en la OCDE).

#### Escolarización temprana

Sufrimos abandono escolar, un porcentaje alto de 'ninis' y más repetidores de curso en los colegios españoles que en la mayoría de la OCDE, pero hay algo en lo que España sobresale por encima del resto: en escolarización temprana. El 30% de niños menores de 2 años están escolarizados, frente a un 18% de la OCDE. Una vez cumplidos los 2 años, esta proporción asciende en España al 64%, mientras que en el resto de países es del 42%.

Pero el informe no sólo valora a los

estudiantes y su rendimiento, sino que evalúa y compara la financiación estatal y las condiciones del profesorado en cada uno de los países de la OCDE. Es en esta última parte donde el documento desmonta algunas creencias asentadas dentro de nuestras fronteras que resultan ser falsas o, al menos, no tan evidentes.

En España, los profesores están obligados a trabajar menos horas de media que en el resto de países de la OCDE. Los docentes de la primera etapa de Secundaria tienen 656 horas de enseñanza obligatoria al año. Esta cifra está por debajo de la media de la OCDE, que es de 706 horas anuales en esa etapa. Si nos detenemos en la Primaria, el número de días que trabajan los maestros de nuestro país es inferior al de la media de la OCDE. Y si en España es de 176 días de trabajo al año, en el resto es de 183. Sí, los docentes españoles hacen más horas lectivas, aunque el cómputo total de trabajo es inferior al del resto de países. Esto se explica, según Cabrales, porque tenemos un año escolar mucho más corto que en otras naciones. «La duración del curso es algo que hay que atajar y equipar a otros países y la solución pasa por instalar sistemas de aire acondicionado en las aulas».

José María Barrio, profesor de Antropología Pedagógica en la Universidad Complutense, además de doctor en Filosofía, cree que en nuestro país existe un error de planteamiento por parte del profesorado y cierta victimización: «Las mejoras en las condiciones laborales del profesorado no son la respuesta a los males de la educación y tienen un impacto secundario. Los docentes tienen que recuperar la conciencia de la grandeza de su trabajo y su envergadura humanística. Esto es algo que no huelen ni los sindicatos ni los partidos políticos».

Por otra parte, el envejecimiento de los maestros afecta a todos los países, aunque en España la cifra de docentes que han cumplido los 50 años destaca entre las demás: si en la primera etapa de la educación secundaria el 26% de los profesores de la OCDE tienen 50 años o más. En nuestro país, este porcentaje es del 38%.

#### La dificultad de progresar

Lo que no se puede decir es que los docentes españoles estén mal pagados. España se sitúa por encima de la media de la OCDE y también de la Unión Europea. Los salarios en Primaria van desde los 51.280 euros a los 73.536, mientras que en la UE esta horquilla está entre los 40.810 y 67.285 euros. En la ESO, los salarios de nuestros profesores se encuentran entre los 57.427 y los 82.111, frente a una media de 42.327 y 69.994 en la UE.

Cabrales indica a ABC que el informe hace una comparación entre personas con un nivel de estudios similar y que, además, la variable está relati-

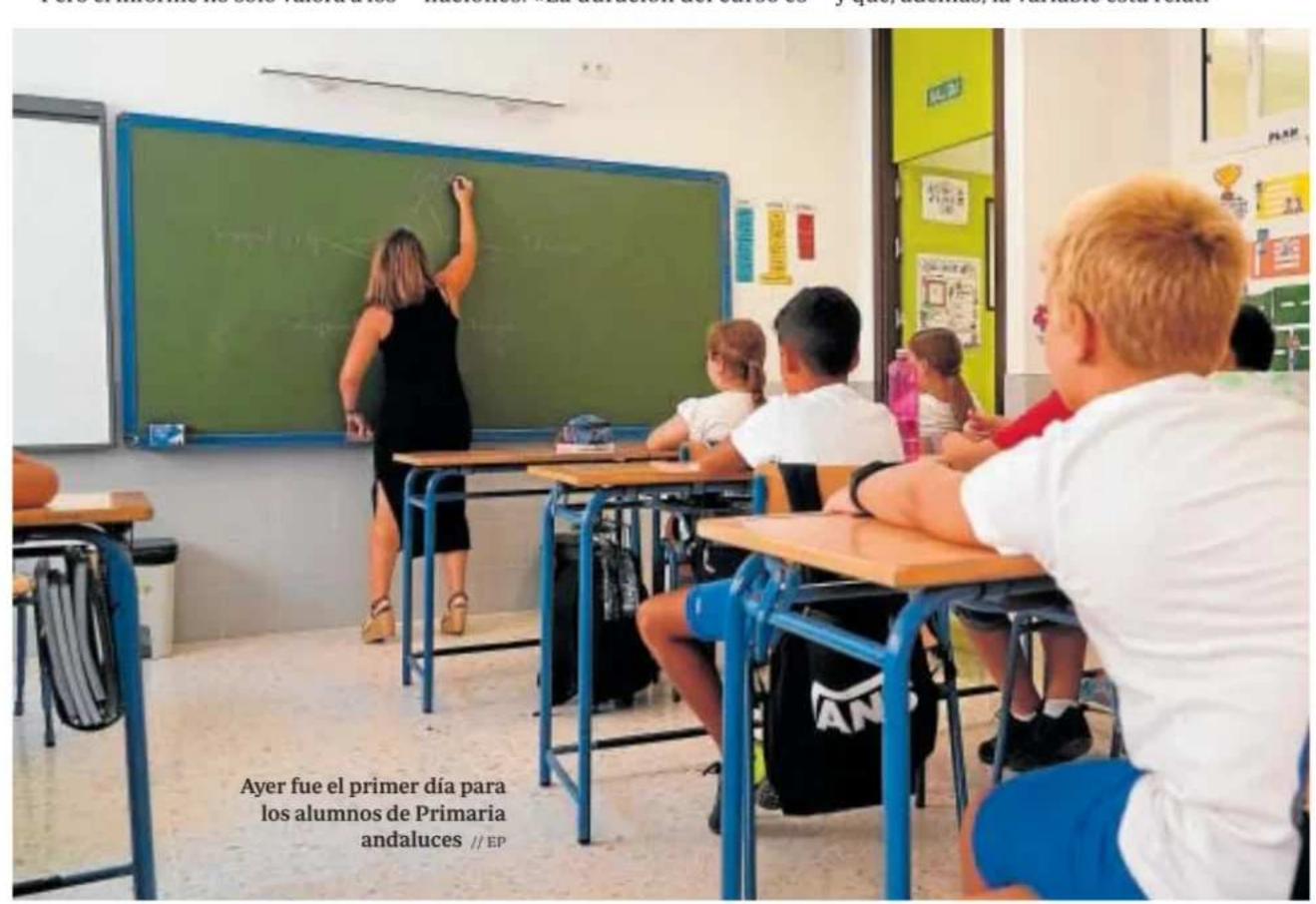

SOCIEDAD 45

vizada con el nivel de precios de cada país. «No estamos mal a nivel salarial, pero la progresión de los sueldos se estanca antes que en otros lugares. Es al inicio de la carrera de maestro donde estamos mejor que muchos».

Asimismo, llama la atención el análísis de las ratios alumno-profesor. De media, en la OCDE hay 14 estudiantes por docente en Primaria y 13 en la Secundaria. En España, las cifras son, de media, más bajas: habría 12 alumnos por profesor en Primaria; 11 en la ESO y 10 en el Bachillerato.

Sin embargo, desde ANPE, el sindicato de los profesores de la enseñanza pública, matizan a este diario que es necesario poner en contexto estos números, pues en España la escuela rural tiene una gran presencia y eso provoca que las ratios bajen. Es decir, aquí hay un porcentaje no desdeñable de escuelas con menos de 5 alumnos por profesor, cosa que en otros países de Europa es menos habitual. «Convendría fijarse en las ratios de grandes núcleos urbanos», reivindica Francisco Venzalá, el presidente de ANPE. Sin embargo, Antonio Cabrales puntualiza que incluso si nos fijamos en autonomías superpobladas, como la Comunidad de Madrid, las ratios alumno-profesor no son preocupantes en absoluto.

En cuanto a la financiación, en nuestro país hay grandes diferencias entre concertada y pública, siendo el contraste entre estos dos modelos de enseñanza más acusado que en la mayoría de países que han participado en el informe. Pero antes de hacer una comparativa amplia, es interesante detenerse en los datos nacionales. El Gobierno de España gasta 9.720 euros por estudiante en las instituciones públicas de Primaria, mientras que en las privadas, el gasto es de 4.557 euros por alumno.





El Papa Francisco saluda a su salida tras oficiar la santa misa// AFP

# El Papa Francisco se da un baño de masas ante más de 600.000 personas en Timor

En su discurso advirtió de los «cocodrilos» que buscan cambiar la historia y la cultura

JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL ENVIADO ESPECIAL A DILI

El Papa Francisco tocó ayer las fibras más sensibles de Timor Oriental al celebrar la misa en uno de los lugares más simbólicos del país. Se trata de la reserva natural de Tasi Tolu, «las tres lagunas», donde soldados de Indonesia fusilaron y enterraron hace pocas décadas a timorenses que luchaban por la independencia de Yakarta. Por eso cobró fuerza su llamada a estar atentos a los «cocodrilos que quieren cambiarles la cultura». «No se acerquen a ellos, que muerden mucho», advirtió.

Aquí también celebró una misa Juan Pablo II en 1989, quien presenció cómo soldados de Indonesia actuaron con violencia contra unas docenas de jóvenes que alzaron pancartas contra la ocupación. Esta reacción dio visibilidad a la lucha por la independencia de Timor. Han pasado sólo 35 años de ese día, y por eso entre los peregrinos que ayer asistieron a la misa, había muchos que presenciaron lo que ocurrió.

El evento de ayer se convirtió en multitudinario. El gobierno había dado tres días de fiesta para que quienes lo desearan pudieran asistir a alguno de los encuentros con el Papa, aunque no se esperaban que casi la mitad de sus habitantes, unos 600.000 del 1.300.000 de habitantes, asistieran a esta misa.

Domingo Soares fue uno de los testigos de la violencia de las autoridades indonesias en 1989. Poco antes de comenzar la misa mostraba orgulloso a ABC la pañoleta que recibieron los participantes y que él todavía conserva. Describió como si fuera ayer que «justo después de que Juan Pablo II diera la bendición final, unos 20 jóvenes comenzaron a gritar consignas a favor de la autodeterminación y a reclamar que se respetaran los derechos humanos». Recordó que los militares indonesios reaccionaron rápido e intentaron reprimir la protesta, pero que saltaron algunas sillas en los enfrentamientos. «Yo también luché ese día contra la Policía», presumía Domingo en una mezcla de portugués e inglés. «Todos compartíamos la causa por la independencia», aseguró.

Otra testigo, María Fátima, explicó que esos jóvenes «expresaron el hambre y la sed de libertad en Timor con unas pancartas en las que pedían libertad en Timor Oriental», «La Policía intentó detener la protesta porque entonces estábamos bajo ocupación», recordó. La presencia de Juan Pablo II dio relieve internacional al gesto, que era probablemente la primera manifestación pública contra Suharto, presidente indonesio que había invadido el país en 1975. «Pasarían más de 12 años hasta que obtuvimos la independencia, pero ahí comenzó a resquebrajarse», explicó Valentina. Para los timorenses, las dos ceremonias, la del 12 de octubre de 1989 y la de ayer, están muy ligadas. «Francisco viene a recordarnos quiénes somos, a recordarnos nuestras raíces, para no perderlas», aseguró Carla, quien ha crecido

escuchando esta historia en su familia. De hecho, el hilo conductor del viaje del Papa Francisco a Timor ha sido ayudarles a que su cristianismo «se transforme en cultura» y no sea sólo un elemento identitario. Por eso alertó en su homilía de cuando «la práctica religiosa se reduce cada vez más a una mera formalidad» y propuso no limitarse a «asombrarnos y conmovernos», sino a hacer posible que la fe en Dios «pueda sanar nuestras heridas, arreglar nuestras divergencias, poner orden en nuestra existencia, hasta convertirse en el fundamento de nuestra vida personal y comunitaria, en todos los ámbitos».

También el obispo de Dili, el cardenal Virgílio Carmo da Silva, aseguró que «hoy, este lugar vuelve a ser el epicentro de un acontecimiento histórico para el pueblo timorense». «Después de la visita de Juan Pablo II en 1989, que marcó el paso decisivo en nuestro proceso de autodeterminación, hoy la presencia de usted marca un paso fundamental en el proceso de construcción del país, de su identidad y de su cultura».

#### Discurso improvisado

Como la homilía era poco explícita, después de la misa Francisco añadió un nuevo discurso improvisado. Dijo que lo mejor de Timor no es «el sándalo o la teca, sino su pueblo». «Estén atentos, porque me dijeron que en algunas playas vienen los cocodrilos. Vienen nadando y tienen la mordida más fuerte de lo que manejamos. Estén atentos a esos 'cocodrilos' que quieren cambiarles la cultura, la historia. Y no se acerquen porque muerden, y mucho», les dijo refiriéndose probablemente a las colonizaciones ideológicas. El Papa no aclaró a quién se refería exactamente, pero dio una pista mencionando «su cultura y su historia». También podría leerse como una referencia a la negociación en curso acerca de unos yacimientos en las costas de este país, y de las propuestas tanto de Sídney como de Pekín para su explotación. Dadas las altas temperaturas, los organizadores prefirieron que el Papa girara entre la multitud con el papamóvil al final de la misa..

# España abre un nuevo Instituto Cervantes en Shanghái

Nuestro país se convierte así en el primer país occidental con dos centros culturales en China

JAIME SANTIRSO ENVIADO ESPECIAL A SHANGHÁI



vantes. El último alumbramiento de la cultura española tuvo lugar ayer en
Shanghái, acontecimiento que contó
con la intervención del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de su visita oficial a China. Esta
inauguración concluye un arduo proceso de negociación diplomática y
convierte a España en el primer país
occidental con dos centros culturales en el gigante asiático.

Sánchez ha caracterizado el evento como un cumplimiento del encargo planteado, siglos ha, por el propio Cervantes. «En su extraordinario libro encontramos una sorprendente referencia al acto que hoy nos reúne. Se encuentra en el prólogo de la segunda parte del Quijote, allá por 1615. En ella, el autor fantasea con la petición que le habría hecho llegar el gran emperador de China: que fundase en este gran país un colegio para estudiar la lengua castellana y que en él se leyera el Don Quijote de la Mancha».

El acuerdo originario para el intercambio de centros culturales data de 2005. España abría su Instituto Cervantes de Pekín al año siguiente, y en 2007 los por entonces Príncipes de Asturias inauguraban el germen de este segundo espacio, una biblioteca adscrita al consulado. Tuvieron que transcurrir once años hasta que su conversión se pusiera en marcha, a propuesta de Xi Jinping durante su visita oficial a España en 2018. Después de otro lustro de parálisis por la política de Covid cero, el acuerdo se cerró durante el viaje de Sánchez en 2023 y el convenio definitivo se firmó ayer lunes.

El centro abre hoy sus puertas como tal, pero su acción le precede. «Hace ya tiempo que somos parte de la vida cultural de la ciudad», ha incidido Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. «La biblioteca ha organizado una media de cien actividades anuales, siempre en colaboración con contrapartes chinas».

Las autoridades chinas incluyeron en 2018 al español entre las opciones de primera lengua extranjera del currículum escolar, y desde entonces su demanda crece veloz a lo largo y an-



Recepción a Pedro Sánchez en la inauguración de la segunda sede del Cervantes en China // AFP

#### Inma González Puy, decana de la comunidad española en China, se pondrá al frente del centro

cho del modelo educativo. Según cifras del ministerio de Educación chino ya hay un total de 60.000 alumnos,
25.000 de ellos universitarios repartidos por un centenar de facultades.
El impulso, sin embargo, no deja de
resultar naciente. Buena prueba de
ello es que los estudiantes chinos de
español coinciden en número con los
estudiantes españoles de chino. «El
interés es recíproco», ha subrayado
el presidente, avanzando que el acuerdo prevé la apertura de un nuevo centro cultural en Barcelona.

#### Viaje de ida y vuelta

Sánchez ha destacado el papel del misionero Diego de Pantoja y el arquitecto Abelardo Lafuente, junto a otras personalidades de la cultura hispana cuya obra se ha asomado a China, como Rafael Alberti, María Teresa León, Nicolás Guillén o Pablo Neruda. La biblioteca del centro adoptará, siguiendo la costumbre de la institución, el nombre de un literato: en este caso Marcela de Juan, homenaje a la traductora y compiladora de las primeras antologías de poesía china en español en la segunda mitad del siglo XX.

«Ellos demostraron que la lengua y la cultura son el vehículo más útil para unir civilizaciones y países amigos como los nuestros», ha señalado el presidente. «España se convierte así, no es menor, en el primer país europeo con dos centros culturales reconocidos en China. Nada ejemplifica más la claridad de la amistad y el excelente grado de cooperación bilateral que une a España con China, como le he trasladado ayer personalmente al presidente Xi Jinping».

#### Lenguaje geopolítico

Más allá de la dimensión bilateral, la privilegiada posición concedida a la cultura y el idioma español cumple también, desde la perspectiva china, intereses geopolíticos. En parte por sus vínculos con Hispanoamérica, en parte como resistencia al discurso inglés dominante a nivel global. En su intervención, García Montero ha hecho referencia a ambas cuestiones.

«Cuando el español y el chino mandarín se entienden, el mundo se entiende mejor. Por algo son las dos lenguas con mayor número de hablantes nativos. Dos lenguas, no dos países, nunca nos olvidamos de Latinoamérica», ha apuntado. «El diálogo entre el chino y el español impide cualquier deseo de homogeneización de culturas que se pretendan únicas. Un mundo anglosajón que no cuente con el chino o el español no solo es un mundo limitado y ciego, es un mundo de mentira». «Nuestro diálogo hace posible la mirada que ha definido el Gobierno chino como multilateralismo racional y el trabajo del Gobierno español por el diálogo de civilizaciones en la apuesta por la democracia y los derechos humanos», ha añadido.

El evento también ha contado con la participación del respetado hispanista Lu Jingsheng, catedrático emérito de la Universidad de Shanghái de Estudios Internacionales (SISU) y académico correspondiente de la Real Academia Española. «Me honra enormemente dirigir unas palabras en hombre del hispanismo chino para expresarles cordiales saludos y profundos agradecimientos por sus persistentes y fructuosos esfuerzos en la promoción de los contactos amistosos y multifacéticos entre nuestros pueblos», ha festejado en un impecable castellano.

Completado ya el parto, de este Cervantes recién nacido cuidará su directora, Inma González Puy, nada menos que la decana de la comunidad española en China. Fascinada por la cultura, no tuvo más remedio que trabajar en un restaurante chino de su Barcelona natal para empezar a estudiar el idioma. Allá por 1979, tras pasar varios veranos en Taiwán, llegó a Pekín como estudiante extranjera antes siquiera de cumplir los veinte, y ha residido en el país de manera ininterrumpida desde 1983. Una trayectoria que evidencia todos los puentes erigidos desde entonces, el último de ellos hoy, en Shanghái.

CULTURA 47

# «El periodismo te da licencia para ser ingenuo, puedes parecer muy tonto»

► El reportero Patrick Radden Keefe presenta 'Cabeza de serpiente', un libro sobre la trata de inmigrantes chinos

JAIME G. MORA MADRID

Si Patrick Radden Keefe (Boston, 1976) hubiera publicado sus libros y reportajes en los 60 o los 70, a buen seguro le habrían incluido en la nómina de los nuevos periodistas que tan guapos salían con traje y corbata en las portadas de las revistas en las que escribían. Su papel protagonista en 'The New Yorker' y el éxito de sus libros desde luego lo sitúan, hoy, en la élite del periodismo narrativo. Pero su periodismo es otra cosa, afirma. «Fue una época fantástica, porque estos periodistas cambiaron las cosas. Hicieron que escribir fuera algo sexy y tenían esa sensibilidad de estrellas de rock. Crearon las circunstancias para que otras personas pudieran trabajar como lo hago yo, pero no son mi preferencia. Los lees y sus reportajes son un poco complacientes. Creo que esa era la finalidad del movimiento. Mi estilo personal es un poco más comedido».

No le ha ido nada mal. Es uno de los reporteros más destacados de la escena norteamericana y estos años ha encontrado en España, un país no siempre receptivo a la no ficción periodística, miles de lectores. En 'No digas nada' abordó el conflicto del IRA en Irlanda del Norte y en 'El imperio del dolor' narró el auge y caída de los Sackler, que se hicieron multimillonarios comercializando un fármaco que convirtió a millones de estadounidenses en adictos a los opiáceos. «El periodismo, en algunos casos, puede cambiar el mundo. Con la familia Sackler ha ocurrido gracias a mi periodismo y al de otros, lo que no habría pasado si nadie hubiera escrito sobre ellos», recuerda. Aunque más o menos libres de cargos por parte de los

tribunales, los Sackler han pasado de ser una familia respetable cuyo nombre estaba inscrito en las paredes de museos como el Metropolitan de Nueva York a ser unos apestados. «La verdad es importante, y

#### 'CABEZA DE...'

P. Radden Keefe. Traducc. de Eduardo Iriarte. 472 páginas. 24,90 euros. tienes que transmitirla sobre el papel para que alguien la pueda leer».

Este éxito es el que ha llevado a Reservoir Books a recuperar 'Cabeza de serpiente' ('Caps de serp' en catalán, en Periscopi), un libro publicado en 2009 que sigue a Sister Ping, que desde una pequeña tienda en Nueva York dirigía una red de tráfico de personas. «Es la historia de unas personas que quieren abandonar su país desesperadamente, y este es un tema atemporal. Hoy en día, Europa conoce el espectáculo de la gente que se sube a barcas que no son aptas para navegar y huyen desesperadamente para intentar buscarse la vida. Y esto lo estamos viendo también en la frontera sur de EE.UU. Algunas caras cambian, el negocio de las cabezas de serpiente ha cambiado, pero otras cosas siguen igual», asegura. Quince años después, defiende, su libro sigue contándonos el mundo de hoy.

#### Estancia en Barcelona

Radden Keefe responde conectado a una videoconferencia desde Nueva York, después de haber pasado unos meses en Barcelona, donde ha sido residente de un programa internacional del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Allí, dice, se ha encontrado con el tipo de escenario que le interesa antes de empezar a escribir. «Hay un tipo de historia que me interesa: las situaciones en las que el pasado no ha sido digerido. Es decir, tienes un lugar que vive en el presente, pero la sombra del pasado está en todas partes. Durante mi estancia en Cataluña noté que era uno de esos lugares. Lo vi materializarse en todo tipo de contactos: en la política, en la lengua, en la literatura, en la música... [tras los puntos suspensivos una pequeña digresión] A veces una de las cosas buenas que tiene ser periodista es que te da licencia para ser ingenuo, puedes parecer muy tonto. A mí me encanta mostrar esa ignorancia. Día tras día aprendía muchísimo, me percataba de indicios que a lo mejor en el futuro me gustaría explorar. Aún no he encontrado esa vía de acceso».

A los temas de sus reportajes y libros suele llegar por casualidad. 
«Gran parte de las veces, cuando busco una historia no la encuentro. 
Cuando escribí sobre los 
Sackler fue porque después de leer libros sobre 
la crisis en general encontré referencias a la familia. Y quise saber más co-

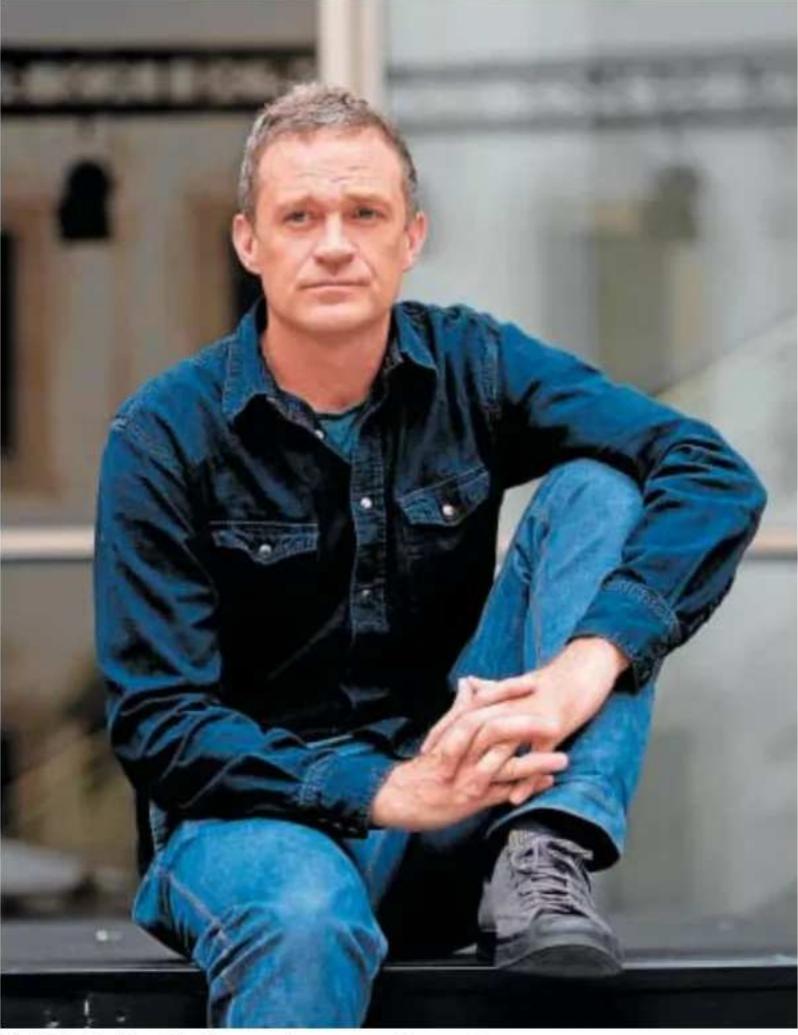

Patrick Radden Keefe, reportero y escritor // INÉS BAUCELLS

#### **OBRAS DEL AUTOR**

#### Mafia china

Publicado en 2009 y traducido ahora al español, 'Cabeza de serpiente' sigue a Sister Ping, que desde una pequeña tienda en Nueva York dirigió durante años un negocio multimillonario ilegal de tráfico de inmigrantes chinos.

#### Violencia del IRA

'No digas nada' fue el primer gran éxito de Radden Keefe en España. El libro, otro reportaje de ritmo trepidante, sigue a víctimas, terroristas y agentes que vivieron (y sufrieron) el desafío terrorista del IRA en Irlanda del Norte.

#### La infamia de los Sackler

'El imperio del dolor' es el tercer libro del periodista estadounidense, otro exitazo para su consagración (al menos en España). En él narra el auge y caída de la familia Sackler, responsables de la crisis de adicción a los opiáceos.

#### "The New Yorker"

'Maleantes' recoge doce perfiles publicados en la revista 'The New Yorker'. Entre los protagonistas, el Chapo Guzmán o el traficante de armas Monzer al-Kassar. «Estamos predestinados desde nuestra genética a absorber la información más fácilmente si nos la cuentan como una historia»

sas de ellos. Este para mí suele ser un buen indicio de que ahí hay una buena historia», explica. Ahora está trabajando en un libro sobre un joven londinense que murió ahogado en el Támesis... y que llevaba meses haciéndose pasar por el hijo de un oligarca ruso.

Hoy el mundo está más polarizado que antes, sí -«aceptaría con los ojos cerrados volver al Gobierno de Bush»-, el periodismo se habrá «caricaturizado», pero el ser humano sigue queriendo que le cuenten historias. «Estamos predestinados desde nuestra genética a absorber la información más fácilmente si se nos cuenta en forma de historia. En todas las tradiciones culturales aparecen mitos, fábulas. Yo creo muchísimo en la fuerza que tienen los relatos. Las historias, los relatos largos, siempre van a tener futuro», afirma Radden Keefe. No es el peor de los tiempos... «Podría ser que la gente escuche más pódcasts o vea documentales en lugar de leer libros, o quizás escuche audiolibros. Hay doscientas vías para llegar al lector y tampoco quiero ser dinosaurio, quiero llegar al público por el canal que sea, pero la historia tiene que tener un valor. La investigación real tiene que tener un valor. La inteligencia artificial es peor».

48 CULTURA

# Juan Manuel de Prada, Javier Lostalé y José Carlos Ruiz, en el cartel de Cosmopoética

La rumana Ana Blandiana, premio Princesa de Asturias, abrirá la edición número 21 de la cita

LUIS MIRANDA CÓRDOBA

Poesía en varios idiomas, literatura en general, música y aprendizaje vuelven a citarse este año en Cosmopoética, el festival poético de Córdoba, que alcanza su edición número 21 consolidado como una cita fundamental en el panorama cultural de la ciudad, y que volverá a traer autores cimeros de las letras. Ayer se puso de largo a poco más de dos semanas de las primeras actividades.

Está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba con la colaboración de la Fundación Cajasur y llega con el lema 'En un mundo pausado', extraído de un verso del escritor uruguayo Enrique Casaravilla Lemos, ya que hace referencia, según el director de Cosmopoética, Antonio Agredano, a la quietud que impone la lírica tanto para escribir como para leer. Es una propuesta distinta de calma y reflexión en un mundo que, como afirmó Agredano, casi siempre promueve todo lo contrario a ello.

Cosmopoética se iniciará el viernes 27 de septiembre con la presencia de Ana Blandiana, una destacada autora rumana galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2024 con una obra en la que la meditación ha ido de la mano con la denuncia de la opresión de la dictadura comunista de Ceaucescu. En la misma sesión actuará el grupo Melifluo, una de las bandas emergentes de la música española actual.

A partir de ahí se sucederán las actividades en varios espacios, siempre según varios ciclos. En primer lugar estará la poesía pura, los versos, protagonistas de los actos principales. Como explicó el director de la cita, la sección Cosmoversos volverá a ofrecer mucha variedad tanto en el estilo como en las lenguas de sus autores.

Así, en estas lecturas y encuentros que se celebrarán en la Sala Orive, estarán presentes el norteamericano Bruce Weigl, la británica Hollie McNish,

Talleres y formación para niños y jóvenes llevarán el espíritu de la cita a colegios, biliotecas e institutos

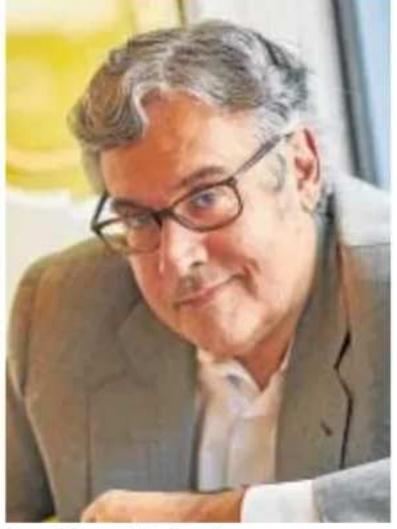

Juan Manuel de Prada

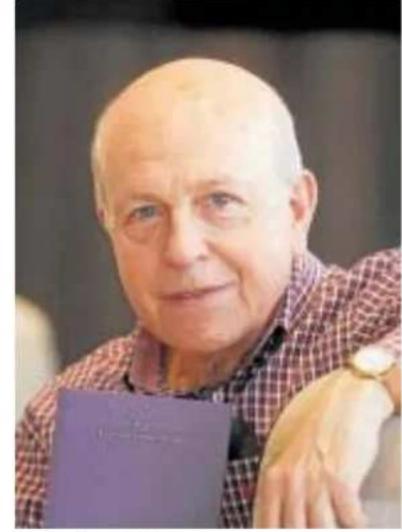

Javier Lostalé

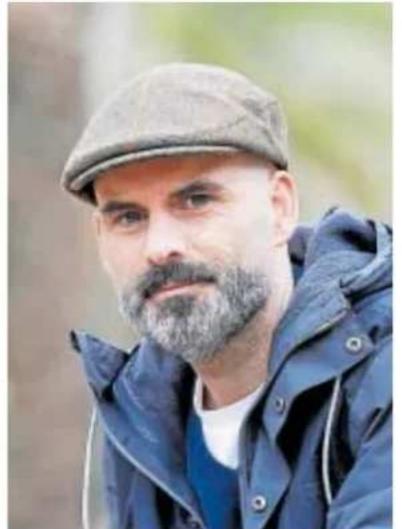

José Carlos Ruiz

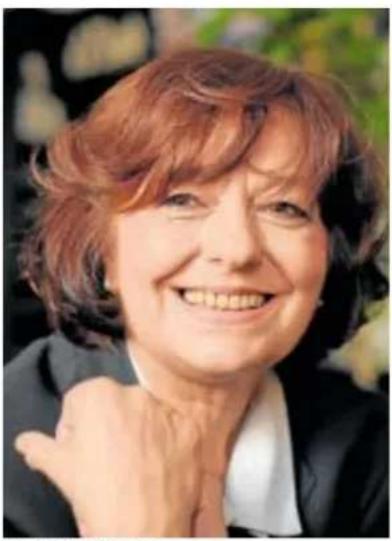

Ana Blandiana



Isabel Albás, José María Bellido, Antonio Agredano y Leopoldo Izquierdo // ABC

el escocés Michael Pedersen o la ucraniana Liudmyla Diadchenko, entre los que leerán los versos en otros idiomas del mundo. Son presencias muy apreciadas por los abundantes seguidores de Cosmopoética, siempre dispuestos a conocer a nuevos escritores.

La lengua española tomará la palabra en la voz de muchos escritores. El argentino Diego Roel, reciente ganador del premio Loewe, es uno de los grandes valores de esta edición gracias a una propuesta austera y llena de reflexión sobre la vida. Un autor muy consolidado es el granadino Antonio Carvajal, que a sus más de ochenta años ha cultivado una lírica que mira a los tiempos clásicos con metros como el soneto, aunque sin desdeñar la modernidad y la mirada al mundo de hoy.

De la misma generación es Javier Lostalé, que en su caso opta por el verso libre y también por la reflexión y la expresión condensada. Luis Muñoz y el dúo poético Los Peligro también leerán sus versos ante el público.

#### Diálogos

Como en ediciones anteriores, Cosmopoética dará voz al pensamiento, la narrativa y el teatro, y habrá autores muy conocidos por el gran público por novelas y cuentos. A la cabeza estará Juan Manuel de Prada, articulista además de ABC, que acaba de publicar con notable éxito su obra 'Mil ojos esconde la noche'.

En la cita Cosmodiálogos también tomarán parte Juan José Millás, Elvira Sastre y el cordobés Joaquín Pérez Azaústre, además del filósofo cordobés José Carlos Ruiz, entre otros. El propio Pérez Azaústre, que en su carrera literaria ha cultivado tanto la narrativa como la poesía, impartirá los talleres junto a Carla Nyman.

Una parte fundamental de la cita literaria cordobesa es la atención al público infantil y juvenil, y por eso habrá actividades infantiles en la biblioteca Central y en el parque de Los Villares, con cuentacuentos y talleres. La escritora cordobesa Alejandra Vanessa se ocupará del ciclo en los centros de secundaria.

Antonio Agredano desgranó también el programa musical, conocido como Cosmoacordes, en que se exploran los vínculos entre un arte y otro, siempre constantes. La madrileña Lucía Espín y la gaditana Marina Gallardo serán alguna de las protagonistas de los recitales.

La cita tendrá además actividades paralelas como el Vermut Poético en la Fundación Antonio Gala o la presentación de una antología de poesía espiritual andaluza en el Palacio Episcopal. Cosmopoética terminará el sábado 5 de octubre con una Cosmoverbena, que se celebrará en el cine Fuenseca con la presencia del cantante cordobés Mario Díaz.

El alcalde, José María Bellido, ensalzó el festival literario de Córdoba y aseguró que es una cita fundamental para la ciudad y para ahondar en la vocación por la poesía que ha marcado su historia. «Forma parte de nuestra memoria», aseguró el regidor. CULTURA 49



Alfonso Sánchez y Alberto López son los alter ego de Rafi y Fali, 'Los Compadres' // RAÚL DOBLADO

# Los Compadres y el 'enterismo': «El andaluz sentía vergüenza de parodiar su idiosincrasia»

Alfonso Sánchez y Alberto López presentan la obra con la que celebran 15 años de sus personajes

ROCÍO VÁZQUEZ SEVILLA

Recuerdan Alfonso Sánchez y Alberto López que sus primeros personajes fueron el Cabeza y el Culebra y que su 'Esto no es lo que era', que derivó en la película de culto 'El mundo es nuestro', fue el inicio de su feliz colaboración, que ya está a punto de alcanzar la mayoría de edad. Tres lustros cumplen sus otros alter ego, los que le han llevado a sentirse los 'Compadres' de media España: Fali y Rafi. Para celebrarlo, el dúo cómico ha preparado El show de Los Compadres... 15 años de enterismo, con el que estarán en la cartelera del Teatro de Los Remedios del 13 al 28 de septiembre. Nada es casualidad en este espectáculo, ni el espacio en el que se representa, ni la duración, ni las posibilidades de disfrutarlo, con entradas para público «del taco» y las de la gente «tiesa». Una filosofía de vida, expresión del costumbrismo andaluz, sátira profunda, una llamada a la reflexión. El enterismo tiene varias definiciones y una continuidad casi cíclica de la que estos dos tipos, primero desde la terraza del bar Eme, en los teatros y los cines después, han sido testigos de esta década y media.

«Va a haber muchas sorpresas, cachondeo y un repaso por esos 15 años de todo lo que han dicho los compadres. Lo que han ido contando estos años a su manera de un país como España. Te das cuenta de que hay cosas que no han cambiado en absoluto y algunas incluso que han evolucionado para más», comenta sobre el texto de la obra Alfonso Sánchez. «Te das cuenta de que va cambiando la forma, pero no cambia muchas veces el fondo. Esa percepción realmente de no quedarnos en la superficie todavía es necesaria. Espectáculos así que invitan a profundizar con un punto cómico son interesantes. Por eso es tan bonita la sátira, nos hace reflexionar desde un punto más amable, menos agresivo», continúa el también director, mientras que su compañero, Alberto López, trata de explicar el leit motiv de sus personajes y de cómo han sobrevivido a estos años: «Ellos han aguantado por un objetivo. Venga quien venga, pase quien pase, irrumpa quien irrumpa, su objetivo es no trabajar. Mientras eso se vaya cumpliendo, ellos son más feliz que una perdiz».

Rafy y Fali son dos 'señoritos' sevillanos que no tienen donde caerse muertos, que añoran lo que ellos consideran un tiempo mejor. «Ellos ha-

«En este tiempo nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no han cambiado en absoluto y algunas han evolucionado a más»

blan mucho de su pérdida de privilegios por ser señores, es muy gracioso porque al final son dos tiesos que se van sin pagar de los bares. Todo lo que haga que su estatus se pierda supone para ellos su gran conflicto. Esa propia nostalgia de su propia vida», destaca Sánchez, «En esa reflexión sobre la pérdida de privilegios deciden unirse a la corriente para tener menos problemas. Se gasta mucha energía con el rollo del macho ibérico. Yo prefiero que me quiten poder, yo amo de casa, que me mantengan», cuenta López. «Ellos no quieren ni votar. Viven esa evolución, a nivel político, pero también social, el movimiento feminista, cuestiones como el veganismo que para ellos es una marcianada, la polémica animalista... Comprobamos cómo esos personajes tan arraigados a un lugar tienen que evolucionar de alguna u otra forma», apostilla Sánchez.

La pareja de actores crearon los personajes de Rafi y Fali como reacción a 'El culebra' y 'El cabeza'. «El público se creyó que existían de verdad. Y nosotros tenemos más que ver con Robert de Niro y Al Pacino y con Brad Pitt y George Clooney», ¿bromean? Así, inventaron dos nuevos personajes totalmente opuestos para que el público se diera cuenta de que eran intérpretes. «Conectaron con algo que estaba cambiando, en ese momento no se hacía sátira de esa manera y con personajes que partían de la tradición», al estilo de lo que se hacía en el País Vasco con 'Vaya Semanita' y en Cataluña con 'Polonia'. «Parecía que el andaluz tenía vergüenza en parodiar ciertos aspectos que tuvieran que ver con la tradición o la propia idiosincrasia. Enganchó porque los personajes estaban muy bien construidos, teníamos referentes en los que agarrarnos. Estaba muy trabajado, muy meditado y ensayado todo lo que Alfonso iba escribiendo. También lo hemos disfrutado muchísimo. Sabíamos que estábamos haciendo algo que podía funcionar, pero ni por asomo pensábamos que se iba a convertir en lo que se convirtió», explica López.

Para los artistas sevillanos, los padres del 'enterismo' son dos pícaros, dos caraduras a los que les puede llegar a «tener coraje», pero con los que «te irías al Rocío». Su entronque con el costumbrismo andaluz otrora denostado está detrás de un éxito que ha llevado a sus creadores por medio mundo con sus «sevillanas maneras».

«Teníamos mucho trauma con el costumbrismo, se había estirado tanto que había rechazo, de ahí que se enterrara a personajes como los Álvarez Quintero. Esas iniciativas que partían de la idiosincrasia de los lugares, de repente, el mainstream las une en un mundo que se convierte en 'Ocho apellidos vascos'», recuerda Sánchez para quien compararse con grandes figuras de la sátira española como Quevedo, Berlanga, Mingote y La Codorniz es el sumum. «Hay una tradición brutal con estos nombres, si somos continuadores un poco de eso, para nosotros es un gran honor».

TOROS

# Manuel Román deja el toreo

El novillero cordobés, superado por las «circunstancias» y su «moral», como admite en un comunicado, se retira de los ruedos en lo más alto del escalafón

VÍCTOR MOLINO CÓRDOBA

n efimero poso. Manuel Román, el prometedor novillero cordobés que había despertado a la afición cordobesa del letargo, lo deja. Se trata de una decisión que venía gravitando en su mente hasta que al final se ha corroborado. El espada de plata, que va a cerrar su actividad desde los puestos más altos del escalafón, se reconoce superado por las «circunstancias y su «moral». Así lo admitió ayer en un comunicado difundido en sus redes sociales donde resaltó su «pena» tras «unos años de entrega y sacrifico» dedicados a la «profesión más bonita del mundo». Lo hace «de manera indefinida». Queda por ver si el «hasta pronto» con que cerraba sus palabras será definitivo o no.

Con la esperanza de que no lo sea duerme el 'romanismo', movimiento creado por sus adeptos, a quiénes Román quiso agradecer «el apoyo incondicional. Dijo el novillero que «nunca soñé que pudiera alcanzar estas cuotas de interés», un hecho que evidencia el peso de la decisión asumida. Aunque la misma parece tan sólida como sorpresiva. Según ha podido constatar ABC, esta es una deliberación que se gestó en su última comparecencia del fin de semana en Navaluenga (Ávila). Aunque la idea le rondaba desde un tiempo atrás cuando, con el paso de los festejos iba viendo que su temporada avanzaba pero no de la manera en que la había proyectado, dejando atrás triunfos, unas veces malogrados por el acero, otras por falta de remate.

Tal y cómo explicó a este periódico el novillero en una entrevista concedida en mayo del pasado año, donde aseguraba antes de su debú con caballos en Linares que «el único miedo que tengo es no encontrarme a mí mismo», el hecho de no haber sido capaz de superar sus propias expectativas y cómo se ha gestionado su contexto parecen haber sido motivos para sostener esta determinación.

Una lástima, sin duda, porque el interés suscitado allá por el año 2022 había conseguido calar en el movimiento taurino cordobés. Cabe recordar que fue a partir de julio del citado año cuando comenzó a emerger el de Santa Marina causando gran impacto. Una temporada que concluyó con 41 orejas y 3 rabos tras 28 paseíllos sin caballos. Sonoras fueron sus actuaciones en Mont de Marsan, El Viso, Navas de San Juan, Zaragoza y Valdemoro, entre otras, hasta que toda Andalucía pudo verle en Santa Olalla de Cala ante un novillo de Las Monjas, al que



Román en el paseillo de una de sus comparecencias en Córdoba // VALERIO MERINO

cortó el rabo. De ahí, su proyección para también dejar notoriedad en Ronda, Bayona, Pepino, Osuna y Santisteban del Puerto.

El 13 de mayo de 2023 debutó en su tierra, en Los Califas y con caballos, en una ambiciosa sesión en solitario donde se encerró con cuatro novillos y acabó regalando el sobrero para poder salir a hombros tras cortar cuatro apéndices. Tal fue la expectativa generada que el joven consiguió llenar algo más de media plaza para insuflar una trayectoria más que ilusionante. Dos semanas después toreó en la Real Maestranza, donde dio su única vuelta al ruedo en ese coso en una tarde donde acabó en la enfermería tras entrar a matar al que cerraba plaza.

Su temporada acabó con un total de diecinueve festejos, 29 orejas y un rabo conseguidos, siendo su mejor actuación la protagonizada en la plaza cordobesa de Montoro, donde llegó a indultar al tercero de la tarde, el primero de su lote, de Salvador Domecq, en una jornada con tres cuartos de entrada.

#### Decisión

La idea le rondaba desde un tiempo atrás; el paso de los festejos no era de la manera en que la había proyectado su temporada

#### Dudas

«El único miedo que tengo es no encontrarme a mí mismo», dijo en una entrevista con ABC el joven de Santa Marina Con ese aval como precedente, el prometedor novel dijo a este mismo periódico (posando ante la imagen de Manolete en su barrio natal) que esta iba a ser su «temporada más importante» y que su «motivación era máxima» antes de torear en Olivenza en su primera temporada tras el debú, segunda como novillero. Fue en esa misma entrevista donde ya dejó entrever que esa expectativa generada le causaba «cierta angustia».

Su trayectoria del presente año, con el que ha cerrado filas, pone fin después de hacer el paseíllo en dieciocho ocasiones (diecisiete apéndices) y habiendo salido a hombros en seis. Parece no haber sido saldo suficiente para un protagonista que ha visto diluida su progresión sin haber roto por completo en plazas de primera envergadura, tales como la propia Real Maestranza o Córdoba, tras ejercer como baluarte del ciclo.

Notoriedad ha asumido durante la veintena de comparecencias en ruedos como el de La Línea, Arles, Nimes, Antequera, Navas de San Juan, El Puerto de Santa Maríao en Burgo de Osma, con su última salida a hombros. Para la dificultad que representa el toreo en general y el ámbito novilleril, en concreto, los pasos dados por el cordobés no son baladí. Desde la época de Finito, Chiquilín y José Luis Moreno, ningún novillero había atraído ni acaparado tanto revuelo mediático. Román, además, ha sido el primero de los novilleros cordobeses que más se ha movilizado en canales sociales, generando no solo miles de vínculos y comentarios, también ejerciendo como titular de grupos de opinión que se han ido movilizando y desplazando por la geografía españolas y francesa.

De su trayectoria, más allá de su acción taurina, es pertinente apostillar la manera en la que ha encauzado su trayectoria. A la atracción generada por su figura se le une un hecho, no ha tenido un mentor concreto en cada uno de sus años en los ruedos. Si al principio la dirección era asumida por su entorno cercano, posteriormente, fueron Juan Collado y Juan Ruiz Palomares los que se hicieron con ese cometido, algo que no resultó tras algo más de medio año de vinculación. La disparidad de criterio entre las partes dio paso a otro protagonista, Carlos Zúñiga, del que el novillero ha tenido palabras de afecto en su comunicado, recalcando el «privilegio y su trato personal».

Que Román abandone los ruedos deja huérfano de representantes cordobeses el escalafón de plata y abre la espita del análisis y la búsqueda de razones sobre un novillero con condiciones y capacidades sobradas.

# «Espero que Córdoba y Dépor escalen para poder jugar sin tensión»

▶ Paco Jémez, extécnico blanquiverde y exjugador del cuadro gallego remarca que «la temporada acaba de empezar y hay que aguantar mentalmente»

JUAN CARLOS JIMÉNEZ CÓRDOBA

ras pasar por el banquillo del Córdoba en dos etapas distintas (2007-2008 y 2011-2012), el exfutbolista y ahora entrenador Paco Jémez habla sobre el choque liguero entre el cuadro blanquiverde y el Deportivo de La Coruña, con el que le une también una relación al vestir su camiseta en su etapa como futbolista. Ahora, tras finalizar su etapa en Irán, Jémez analiza una Segunda División a la que vuelven Córdoba y Deportivo tras varios años naufragando lejos del fútbol profesional.

Paco Jémez reconoció que «he visto mucho de la Segunda División, prácticamente he visto a todos los equipos. Esto ya es otra categoría, es otra historia. No creo que ni Córdoba ni Deportivo hayan hecho su arranque soñado, pero esperemos que poquito a poco, sobre todo el Córdoba que va más rezagado, pues cojan el hilo de la categoría y puedan remontar posiciones». No quiso entrar a valorar el proyecto blanquiverde pues «no soy la persona para ello».

A su juicio, «al final hay lo que hay. Hay que exigir en función de lo que se haya invertido y se haya gastado. El Córdoba viene de una situación muy comprometida igual que el Deportivo. Ahora están en Segunda División, creo que es el momento de hacer un esfuerzo para intentar que eso no vuelva a ocurrir. Que el pasado no vuelva a aparecer. No puedo valorar un proyecto porque no lo conozco en profundidad, cada uno cuando invierte su dinero pues se adapta a lo que puede».

Tanto Deportivo como Córdoba están intentando adaptarse a la categoría lo antes posible. El exentrenador blanquiverde aseguró que «vas a estar navegado durante toda la temporada que es muy larga y hay que aguantar mentalmente. Esperemos que poco a poco vayan sumando puntos, que se pongan en una situación más tranquila y les permita jugar sin tanta tensión».

Sobre las aficiones, declaró que «la afición del Córdoba es como la del De-

portivo, siempre está en los peores momentos, siempre han estado al lado de su equipo con unos números de aficionados que no tienen algunos equipos en Primera División. Ojalá algún día estén ambos en Primera División porque es el sitio que ambas entidades y ambas ciudades merecen».

Sin duda, el nivel de la Segunda División ha crecido exponencialmente desde que el Córdoba la abandonase hace cinco años. Para el exfutbolista. «esto no ha hecho nada más que empezar, la temporada es muy larga, muy competida y cualquier equipo te puede complicar».

#### Aficiones parecidas

«Al final lo normal es que los grandes presupuestos estén arriba, eso es lo normal. Pero volvemos a lo mismo, es decir, si te despistas un poco, partes un poco rezagado y luego no tienes tiempo para alcanzar a los de arriba. Eso es lo bonito de la Segunda División, que es la Segunda más fuerte del mundo», explicó el exfutbolista que vistió la camiseta gallega.

Los 22 equipos que conforman la Liga Hypermotion intentan acoplarse a la categoría y entender las claves para sobrevivir en ella. Tanto Córdoba como Deportivo llevan muchos años alejados del fútbol profesional y necesitar alcanzar el objetivo de la permanencia.

Para Paco Jémez, «aquí hay una clave que es importante, tener posibilidad de firmar buenos jugadores, tener posibilidad de firmar buenos entrenadores, tener buenos médicos, etc. Eso

Para el excordobesista, «el potencial económico es importante a la hora de reforzar la plantilla y firmar a los jugadores»

A su juicio, «si te despistas, quedas rezagado y luego no tienes tiempo para sumar puntos; esto es lo bonito que tiene la Segunda»



El extécnico blanquiverde Paco Jémez desde el banquillo técnico // EFE

cuesta dinero. Es verdad que también se puede hacer con menos, pero cuesta más y es complicado». A su juicio, «los equipos que tienen más normalmente invierten bien y saben lo que hacen. Tienen más posibilidades que los que no tienen para invertir. Con dinero se va a mejorar todo. El que no tiene ese tipo de inversión se tiene que apañar con menos».

Sin embargo, «el fútbol es un deporte tan difícil de entender que por ahí hay veces que el que menos tiene queda por encima del que tiene más. Pero eso es puntualmente. Normalmente, en Primera, la liga la ganan siempre los mismos. Y en Segunda División, suelen ascender los mismos favoritos. es difícil equivocarte con uno. El potencial económico es importante a la hora de reforzar tu plantilla y a la hora de tener buenos jugadores».

Como técnico blanquiverde, en el banquillo de El Arcángel, Paco Jémez se ha medido al Deportivo de La Coruña en dos ocasiones. Dos derrotas. La primera con un marcador de 0-2 en El Arcángel y el mismo 2-0 en el partido de vuelta en Riazor. Al menos, como técnico blanquiverde no se le ha dado bien el cuadro gallego, que ha incorporado este verano jugadores de nivel para competir en la categoría.

Solo dos veces le ha conseguido ganar al Deportivo. Ha sido desde el banquillo del Rayo Vallecano en Primera y Segunda División. Sin duda, vivirá con expectación la quinta jornada de liga que deja el reencuentro entre los blanquiverdes y los gallegos.

El Córdoba se medirá el próximo viernes a un Deportivo que no ha empezado bien al igual que el Córdoba aunque tiene dos puntos más que los blanquiverdes. Un duelo muy ilusionante para dos aficiones que se reencuentran en la Segunda División después de la última vez que se vieron las caras en Primera Federación.

No coincidieron en el mismo grupo la pasada temporada, pero ambos lograron el objetivo que tenían previsto: el ascenso. Dos clubes históricos que se suman a una de las Segundas más complicadas de la historia. La victoria estará más que cotizada en un partido que incluso LaLiga ha catalogado como 'premium' con más cámaras y operadores que nunca para emitir en televisión.

52 DEPORTES

# El PSG escoge un nuevo camino sin estrellas

- El club parisino de capital qatarí sigue gastando mucho en fichajes, pero ya no tiene figuras de fama mundial
- Luis Enrique, entrenador español, encantado con el cambio de filosofía: «El líder del equipo es el club»

ÁNGEL LUIS MENÉNDEZ

a ostentación ha dado paso a la normalidad, y el Paris Saint-Germain (PSG) empieza a parecer un equipo de fútbol de verdad, no de cartón piedra. Es pronto para sacar conclusiones, pero lo innegable es que ahora el club francés llama más la atención por el juego y los resultados que por la nómina de estrellas mundiales que pueblan, poblaban, su vestuario.

Como en todos los países, el campeonato francés (Ligue 1) ha parado por los partidos de las selecciones nacionales. El PSG se fue al descanso como líder en solitario después de ganar los tres partidos disputados y presenta un balance goleador de 13 a favor y solo 2 en contra.

Son datos excelentes, pero nimios. El club parisino ha dominado en Francia durante los doce últimos años. Desde 2012 acumula diez campeonatos de Liga, siete de Copa y diez Supercopas. Los torneos domésticos han sido la pobre tabla de salvación a la que se tenía que asir tras sus fracasos internacionales.

Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? Básicamente, la plantilla y la forma de gestionarla. Sobre el césped y en los despachos. Con la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, el vestuario quedó vacío de figuras. Sigue habiendo excelentes futbolistas, pero ya no quedan jugadores de fama y renombre universal cuya imagen y todo lo que les rodea traspasa, para bien y para mal, los límites del puro fútbol.

Partícipe de esa transformación, todavía inacabada, es Luis Enrique, entrenador español que aterrizó en el Parque de los Príncipes hace un año. El técnico asturiano aboga por un juego colectivo en el cual la presión y el trabajo conjunto pesan más que las individualidades. Resumió su idea con una frase pronunciada en pretemporada: «El líder del equipo es el club; y los jugadores, a dar el máximo».

La evolución del PSG circula en paralelo a su historia. La entidad parisina, nacida en 1970 de la fusión del Paris Football Club y el Stade Saint-Germain, logró el ascenso a la máxima división en 1974.

Tras ganar una Liga (1985-86) y dos Copas (81-82 y 82-83), en 1991 Canal Plus, que ya era patrocinador principal, se convierte en dueño del equipo. La intención de la cadena de televisión gala, habituada a moverse en el mundo del fútbol, era situar al PSG en la pasarela de los grandes clubes europeos. Contrataron a Raí, delantero estrella del Sao Paulo y hermano pequeño de Sócrates, leyenda brasileña. Posteriormente llegaron, entre otros, el liberiano Weah o el también brasileño Ronaldinho.

Los años pasaban y los resultados no eran acordes a la inversión. El PSG seguía siendo un club sin pedigrí europeo ni triunfos destacables, así que en 2006 los responsables de la televisión gala decidieron desprenderse de sus acciones. La entidad acabó en manos de varios fondos de capital, tanto locales como extranjeros.

Este movimiento interno no sentó nada bien al equipo, que se quedó a tres puntos del descenso dos años seguidos. Y no hubo fichajes de relumbrón más allá de Makelele, notable centrocampista que llegó a París de retirada.

Fue el preludio de la gran revolución que vendría de Oriente. En 2011, Qatar Investment Authority (QIA), fondo soberano del país asiático, compra el 70% de las acciones. Nasser Al-Khelaifi fue nombrado presidente del club y en marzo de 2012 el Estado qatarí adquiere la porción de capital que le faltaba y se convierte en dueño absoluto.

#### Fichajes multimillonarios

Es ahí cuando comienza la nueva era del PSG, la del gasto exagerado en contrataciones de entrenadores y, sobre todo, futbolistas. Así, en la temporada 2011-12, el club parisino desembolsó 84 millones de euros en fichajes. Llegaron buenos jugadores, por ejemplo Pastore y Matuidi, pero los nuevos dueños querían algo más. Deseaban que el mundo conociera por fin al PSG.

Y a partir del curso 2012-13 su forma de proceder habitual sería comprar lo que se les antoja sin tener en cuenta el cómo ni el cuánto. Vieron en el escaparate de un club histórico, el Milan, dos valiosos refuerzos y sacaron el talonario: 42 millones por Thiago Silva y 21 por Ibrahimovic. Completaron la plantilla con dos estrellas internacionales de primer orden: Carlo Ancelotti como entrenador y el famosísimo David Beckham, jugador inglés que llegó libre.

El esfuerzo tuvo recompensa. Veintisiete años después de su último título de Liga, el PSG volvía a proclamarse campeón. Siguiente objetivo: sentarse en la mesa de los grandes de Europa.

En la temporada 2013-14 se gastaron 136 millones de euros. Cavani (65 millones) y Marquinhos (32) fueron los más caros. Además, decidieron darle la dirección técnica a un reputado entrenador y exjugador galo: Laurent Blanc. El PSG ganó la Liga, la Copa de la Liga y la Supercopa francesas, y cayó en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea. El curso siguiente, 2014-15, solo desembolsaron 50 mi-



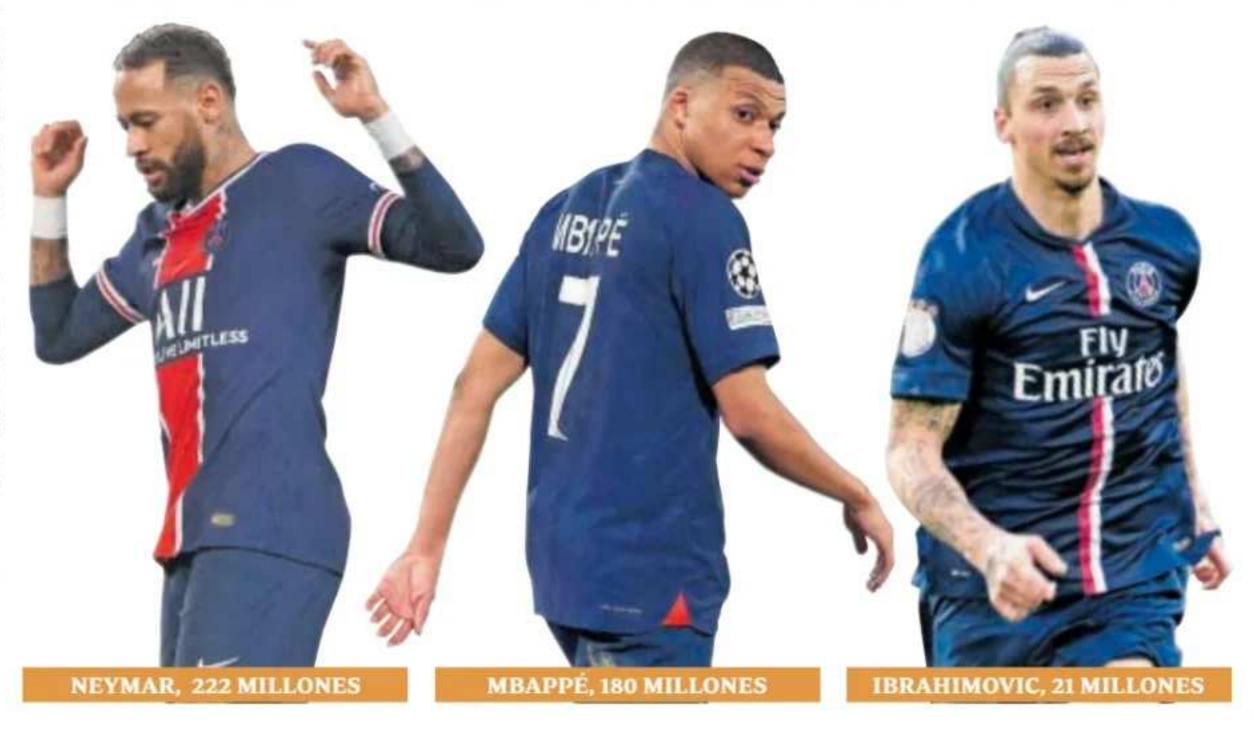

Desde la temporada 2011-12, cuando Qatar se convirtió en dueño del club, el PSG ha gastado 2.200 millones de euros en fichajes DEPORTES 53



Asensio, Achraf Hakimi y Dembelé, jugadores del PSG // EFE

ganaron todo en su país y de nuevo cayeron en cuartos de la Liga de Cam-

peones. Les eliminó el Manchester City.

millones en el curso 2016-17. El alemán

Draxler (36) y el luso Guedes (30) fue-

ron las grandes inversiones. Y pagaron

25 millones al Real Madrid por Jesé. Ese

año se quedaron sin Liga y sin Cham-

pions, así que optaron por una medi-

da desesperada: pagaron 222 millones

Erre que erre, el PSG gastó otros 135

llones, eso sí todos en la adquisición de David Luiz, un central brasileño para reforzar la línea más débil del equipo. Hicieron pleno de títulos en Francia, pero volvieron a ser eliminados en los cuartos de la Champions, esta vez ante el Barcelona de Guardiola.

Lo de Europa empezaba a ser obsesivo, así que en la temporada 2015-16 la inversión volvió a dispararse: 116 millones de euros en total, la mitad empleados en el fichaje estelar de Ángel di María (63 millones). De nuevo lo



para arrebatarle al Barça una de sus estrellas, el brasileño Neymar. También llegaron Dani Alves (libre) y un proyecto de figura, Kylian Mbappé, cedido por el Mónaco con una opción de compra obligatoria que se haría efectiva un año después. El PSG siguió

gastando cantidades ingentes: 95 millones (2019-20), 62 (20-21), 91 (21-22), 147 (22-23) y, como traca final, 455 la

temporada pasada.

Sin embargo, durante esos últimos años el impacto popular de las estrellas, o el brillo futbolístico de las verdaderamente mediáticas, fue decreciendo. Vistieron de azul Leo Messi, Icardi, Sergio Ramos, Kolo Muani o Keylor Navas. Y a base de dinero y fama, el PSG dio el salto y se ha convertido en uno de los clubes poderosos de Europa.

En el último mercado de verano, el equipo parisino invirtió 170 millones, pero con un nuevo matiz. Ya no hay megaestrellas mundiales. Ahora destacan indistinta y brillantemente Barcola, Dembelé, Hakimi o Neves. El PSG ha decidido que quiere ser un equipo.

# El contrato sexual que circula entre los futbolistas

 Un escrito fija el consentimiento y todos los detalles de las relaciones íntimas

DANIEL CEBREIRO MADRID

Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe) y azote de la RFEF desde hace años, denunció ayer la difusión de un contrato de consentimiento sexual entre «los futbolistas de Primera división». El getafense recibió este documento a través de un exjugador de la Liga, que actualmente milita en el extranjero, para que le brindara asesoramiento, según asegura a este periódico. Galán publicó su contenido a través de sus redes sociales.

Se trata de un acuerdo de tres páginas redactado en inglés e ideado para establecer las condiciones de la relación sexual entre el futbolista y la otra persona interesada en el encuentro. Dividido en ocho apartados, el texto comienza con la premisa de que ambos «se sienten atraídos sexualmente y desean manifestar dicha atracción sexual mediante

«Por miedo a una denuncia falsa, quieren burocratizar las relaciones sexuales», asegura Miguel Galán, difusor del documento

la participación en uno o más actos sexuales».

En el contrato se especifica la duración de la relación, se indican las actividades permitidas por cada uno durante la misma (besos, tocamientos, penetración, sexo oral o anal, uso de objetos) y los métodos anticonceptivos usados hasta entonces o que se desean emplear durante el encuentro.

Además de una serie de cláusulas para especificar cómo proceder en caso de que «la atracción se intensifique durante las actividades sexuales acordadas y ambas partes deseen participar en actividades hasta ahora no consentidas», hay un llamativo apartado titulado «violación accidental».

#### «Violación accidental»

«Considerando que es probable que la actividad sexual implique movimientos rápidos y alteración del juicio; que cualquiera de las partes de este acuerdo de consentimiento, siendo varón, puede, sin culpa y sin intención, penetrar un orificio femenino que no esté disponible para la actividad sexual en virtud del acuerdo», ante lo que se presentan dos opciones a escoger: que sea considerado como una agresión sexual o como un accidente.

Galán asegura que la difusión de este documento se debe a que hay futbolistas de la Liga que están inquietos desde que Dani Alves fuera condenado a cuatro años y medio de prisión por una agresión sexual. «Por miedo a que una mujer les tienda una trampa o presente una denuncia falsa, quieren burocratizar las relaciones sexuales», mantiene.



Dani Alves, futbolista condenado por agresión sexual // REUTERS

54 DEPORTES

#### FÚTBOL

#### Más lío judicial en las elecciones a la presidencia de la Federación

#### D. CEBREIRO

Miguel Galán, responsable de las salidas de Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha de Las Rozas, se vuelve a cruzar en el camino de la Federación Española de Fútbol. El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe) presentó ayer un recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que se anule el proceso de elecciones a la presidencia convocado por la RFEF.

El motivo esgrimido por Galán es la fórmula elegida por el organismo para llevar a cabo sus elecciones. En vez de convocar directamente unos comicios generales para el mandato 2024-2028, en los que saldrían elegidos los miembros de la Asamblea, que serían quienes escogerían al presidente, la Comisión Gestora conformada el lunes y liderada por María Ángeles García Chaves 'Yaye' optó por convocar primero unas elecciones presidenciales para, posteriormente, celebrar las generales.

El getafense mantiene que la Federación, además de aplicar un artículo de sus propios estatutos que no corresponde, incumple la Orden Ministerial que regula los procesos electorales federativos y que establece la obligatoriedad de celebrar unos comicios cuatrienales cuando resten menos de seis meses para el término del mandato, que en este caso expira el 20 de septiembre o, como muy tarde, el 31 de diciembre.

Respecto a la jugada de la RFEF, Galán mantiene que se trata de una «estrategia jurídica» urdida por Pedro Rocha. A su juicio, Yaye será la persona elegida para ocupar la presidencia tras las primeras elecciones y convocar después las votaciones a la Asamblea. Todo ello, con el objetivo de brindar tiempo al dirigente extremeño, inhabilitado durante dos años, para pedir una segunda cautelar al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid, que ya le denegó la primera, para así regresar al poder.

En caso de que el TAD admita el recurso presentado por el getafense, algo de lo que está convencido «al cien por cien, igual que lo estaba cuando inhabilitaron a Rocha», se anularía la actual convocatoria de elecciones presidenciales y se obligaría a la Federación a convocar unas generales. Ante tal episodio, si Rocha no consigue obtener la cautelar, el nombre que más peso tiene para relevar al extremeño es el de Pablo Lozano, dirigente de la Federación Andaluza de Fútbol.



Fernando Alonso, Adrian Newey, Lawrence Stroll y Lance Stroll, en la presentación con Aston Martin // REUTERS

#### FÓRMULA 1

# Un genio para ilusionar a Alonso

 Adrian Newey, el ingeniero estrella con 25 títulos, llega al equipo Aston Martin

#### JOSÉ CARLOS CARABIAS

Después de contratar a Fernando Alonso hace dos veranos, Aston Martin amplía su ambicioso plan para lograr un campeonato del mundo con el fichaje del ingeniero estrella de la Fórmula 1. Adrian Newey se incorpora a Aston Martin a partir de 2025 y, después de una vida en la F1 (tiene 65 años), trabajará por primera vez con el piloto español, de 43 años, en una dupla que genera la máxima expectación para las próximas temporadas.

Adrian Newey está tan cotizado o más que cualquier piloto de primera línea. Su caché en torno a los 25 millones anuales le otorga un halo de Rey Midas que convierte en oro lo que toca. El ingeniero aeronáutico llevó al éxito a los tres equipos en los que ha trabajado desde tiempo inmemorial (Williams, McLaren y, sobre todo, Red Bull).

El británico ha conquistado 13 títulos mundiales de pilotos (los últimos tres con Max Verstappen) y 12 campeonatos de constructores, lo que indica su nivel de influencia en los monoplazas que diseña. 25 piezas lucen en su imponente palmarés.

Newey además ofrece una particularidad en este mundo de la F1 tan sofisticado tecnológicamente y próximo a la inteligencia artificial. Él siempre imagina sus coches con un lápiz y una libreta tamaño A4. Acompañado de esos folios y ese lapicero donde plasma sus ideas e imagina la velocidad de los coches, ha sido considerado por muchos protagonistas de la F1 como el Leonardo da Vinci de la aerodinámica. Es el hermano del viento, la persona más creativa a la hora de imaginar por donde fluye el aire en los bólidos y conseguir que éstos tomen la mayor velocidad en los circuitos.

Según los medios ingleses, Newey visitó en verano la nueva fábrica que Aston Martin ha construido en el circuito de Silverstone (Inglaterra) para conocer de qué medios dispondrá y cuándo estará listo el túnel del viento donde deberá probar sus ingenios aerodinámicos.

Newey decidió el pasado febrero abandonar la estructura de Red Bull, el equipo que ha sido campeón los tres últimos años pero que está inmerso en una guerra civil entre la dirección (Chris Horner) y el clan Verstappen (padre, hijo y Helmut Marko).

Hace algo más de una década, Fernando Alonso se frustraba cada año como piloto de Ferrari porque Red Bull y su supersónico bólido conducido por Vettel le ganaba siempre. En cinco años no logró un título en Ferrari, siempre

Fernando Alonso: «Con Adrian Newey, Honda, Aramco, somos el equipo del futuro. Para mí es una oportunidad increíble» al mando Red Bull y el alemán. «Me gana el coche, no el piloto», dijo mil veces aquellos años el español. Aquel coche lo había diseñado Adrian Newey.

«Hemos competido durante los últimos años contra él y fue una inspiración, porque gracias al talento de Adrian todos mejoramos —declaró Fernando Alonso, presente en el acto—. Como pilotos, como ingenieros, como equipos, hubo que subir el nivel para competir contra él».

«Es un día increíble para el equipo. La visión de Lawrence (Stroll) empieza a tomar forma con este edificio, con Adrian, Honda, Aramco, el túnel de viento. Somos el equipo del futuro. Para mí será una oportunidad increíble en lo profesional poder trabajar con Adrian», añadió el asturiano.

Alonso, que tiene 43 años, estará al menos dos cursos con Newey, ya que firmó contrato por dos temporadas más. E incluirá el cambio de reglamentación previsto para 2026.

Adrian Newey se mostró encantado de recalar en Aston Martin y de coincidir con Alonso: «Fernando ha sido mi archienemigo durante años, es una leyenda de la Fórmula 1 y estoy encantado de coincidir con él». «Me separé de Red Bull porque quería parar y disfrutar, tener la mente en blanco. Esperaba estar en algún barco en algún momento y que me llegará la chispa para saber a dónde ir. Mi mujer se volvería loca si me ve mucho en casa». «Sentía que necesitaba un nuevo reto. Y hacía finales de abril decidí que quería hacer algo distinto», dijo el inglés.

ABC MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### **DEPORTES** 55

## **Elena Congost**

Atleta paralímpica

# «El gesto me ha costado 30.000 euros y la comida de mis hijos»

La atleta catalana atiende a ABC tras su injusta descalificación cuando había ganado el bronce en maratón

#### SERGI FONT

Elena Congost (Barcelona, 1987) es la protagonista de una de las imágenes de los Juegos Paralímpico de París. Campeona paralímpica en maratón en los Juegos de Río 2016 y plata en 1.500 metros en Londres 2012, regresaba a la alta competición tras ocho años de ausencia en los que ha sido madre de cuatro hijos. La atleta, con discapacidad visual, estaba a 10 metros de la meta y a más de tres minutos por delante de la siguiente corredora, la japonesa Misato Michishita. Acariciaba el bronce pero quedó descalificada por soltar unos segundos la cuerda para socorrer a su guía, Mia Carol, a quien le fallaron las piernas por los calambres. Una decisión que ha generado mucha controversia y ha puesto en tela de juicio los valores olímpicos y la rigidez de las normas. La atleta habló con ABC.

#### –¿Cómo fue la llegada a meta?

—Estábamos ya en la alfombra azul y de repente Mia empezó a tambalearse, no atinaba a poner un pie delante del otro y se iba al suelo. A mí lo que me salió, en un acto reflejo fue aguantarlo. Y en el gesto se me cayó la cuerda. La anilla que llevamos en la mano no es regulable, me bailaba mucho y con cualquier movimiento brusco, incluso con el braceo de correr, se sale.

#### -¿Usted no suelta la cuerda?

—Se me escapa al ir a coger a mi guía y la cojo con la otra mano. Creo que fue un segundo lo que estuve sin cuerda. La norma es la norma, pero aquí el espíritu de la norma se pierde porque una norma está hecha para que no haya beneficio para el atleta, para que no haya trampa. Que tampoco sé que trampa se puede hacer al ir sin cuerda... La cuerda te une a tu guía, que es tus ojos. Si dejas la cuerda ¿dónde vas tú solo? Solo puedes caerte o estamparte... Las personas estamos para interpretar esas normas y para ver el contexto.

#### –¿Ha hablado mucho con su guía de este incidente?

—No hace falta decir mucho. El día de la carrera estábamos destrozados, enfadados y con ganas de quemar todo. Todos los sentimientos eran destructivos. Luego nos vino la emoción porque fue una avalancha de mensajes de todo el mundo llenos de amor que nos hizo sentir en paz. Al final, una decisión arbitral fuera de lugar no puede arrebatarnos todo lo que hemos hecho porque ha sido mucho.

#### –¿Han llorado mucho?

—Bastante. El primer día, sobre todo. Primero de rabia, de desconsuelo y luego de emoción. La gente conocida y los medios de comunicación nos habéis curado el corazón. La presión mediática provocó que la Federación me apoyara y eso me ha dado mucha paz y mucha calma.

#### –¿Cómo se lo ha explicado a sus hijos? ¿Qué le preguntan?

–Las dos mayores, de 6 y 4 años, estaban allí. Me vieron correr, me animaron, me vieron ganar la medalla y me vieron perderla. Me encontré con ellas justo cuando me dijeron que no había nada que hacer. Me vieron enfadada, desconsolada, me vieron llorar... Se puede imaginar... Todos llorando... En lugar de una fiesta fue un drama. Traté de calmarme por ellas y explicarles que por ayudar nos han castigado, algo que ellas no pueden entender

#### —Los valores del olimpismo…

—No, no, no. No son los valores que queremos demostrar como deportistas de élite ni como personas. Me siento muy responsable de estos valores que queremos transmitir. Muchos niños nos admiran y se reflejan en nosotros e incluso a veces hacen hasta deporte porque se quieren parecer a nosotros y lo mínimo que podemos hacer por ellos es transmitir estos valores porque el deporte forma personas. Hay que ser el mejor en la pista, pero también fuera de ella.

#### –¿Es un menosprecio a su esfuerzo lo que le ha pasado?

—Es un menosprecio y una falta de respeto muy grande. Creo que es fácil entender lo que cuesta preparar un maratón, una prueba agónica y que por cinco metros te digan eso. Es como una broma después de todo el esfuerzo y de una carrera impecable. Y por un acto del que yo no saco beneficio. Parece que se estén riendo de ti.

#### -¿Qué es lo que más le duele?

-Me duele no tener la medalla, pero



#### Una norma absurda

«Traté de explicar a mis hijas Arlet y Abril que por ayudar me habían castigado, algo que ellas no pueden entender» al final la medalla es algo material. Siento que me han robado ese momento romántico del podio, de estar allí con mi familia, con mis hijos, de devolver a todos el cariño que me han dado. Pero, sobre todo, es que todas las personas de mi entorno, que hemos puesto todo en este proyecto, nos vamos con las manos vacías y con un sentimiento de atraco.

#### —Si usted hubiera sido la atleta que iba detrás ¿hubiera aceptado la medalla?

 Es un miembro de su equipo que ve la acción y va a descalificarme. Una de las cosas que me dijeron en ese momento es: "Elena, hay mucho dinero en juego". Yo, como deportista, si sé el motivo y lo que ha pasado, me niego a subir al podio sin la otra atleta. O dan dos bronces o que se lo den a la que se lo merece. Yo no habría aceptado una medalla, pero no sé si la atleta conoce la situación o si le han dicho que la española ha hecho trampas... Yo en su lugar no hubiera aceptado la medalla. Además, esta atleta hizo trampas porque se han visto imágenes, pero esto no me compete a mí.

#### Para usted hay una beca en juego

-Ese gesto me ha costado 30.000 euros, que es el premio de la medalla, más el sueldo de cada mes, que es la comida de mis hijos. Y fue lo que más me dolió. Yo hice un esfuerzo titánico en un año después de ser madre cuatro veces por ellos, por tener una mejor economía familiar y poder trabajar de lo que es mi pasión, que es un privilegio. Y me lo vi todo arrebatado. Hice un esfuerzo muy grande por mi familia, lo había conseguido y me lo robaron en las narices.

#### –¿Confía en que le den la medalla?

—No lo sé. Lo que me gustaría es que se luche por mí, por el deporte, por lo valores y por nuestros niños.



Elena Congost, con su guía, Mia Carol // EFE



'Foto de familia' de la organización y diseñadores de la 80 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid // IFEMA MADRID

#### MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID

## 80 EDICIONES DE TRIBUTO A LA MODA ESPAÑOLA

IFEMA MADRID ha presentado MBFWMadrid, la pasarela más importante de España, que se celebrará del 12 al 16 de septiembre

I pabellón 14.1 del Recinto Fe- rial volverá a acoger en Merce- des-Benz Fashion Week Madrid (del jueves 12 al domingo 16 de septiembre), organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, con las presentaciones de los diseñadores más cotizados de España para la temporada Primavera Verano 2025. Además de los desfiles en las instalaciones del pabellón 14.1 de IFEMA Madrid, el día 16 se desarrollarán diversas opciones en espacios singulares de la ciudad.

MBFWMadrid cuenta con la participación de empresas fieles a la cita, comprometidas con el sector de la moda española, como en los casos de Mercedes-Benz, L'Oréal Paris e Inditex, que están presentes como patrocinadores principales de esta prestigiosa cita. Así sucede también con Allianz, Iberia y MO, que participan como patrocinadores; y Dorsia Clínicas, GHD, Udit-Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, Comunidad de Madrid, Málaga de Moda (que participa junto a la identidad corporativa de Diputación de Málaga), Junta de Castilla y León, Mar de Frades, Schweppes y Martin Miller's Gin, como colaboradores. Kellogg's se suma a esta nómina de participaciones para impulsar MBFWMadrid.

#### Mucho estilo

Agatha Ruiz de la Prada abrirá los desfiles (en su 79 edición, como la diseñadora más longeva en cuanto a presencia en la cita). Además, Acromatyx presentará su colección 006 Modern Poetry Spring 25; seguida por la firma Simorra (con gran presencia del Mediterráneo en sus colecciones): la cántabra Odette Álvarez (su octava vez); De la Cierva y Nicolás, con su colección LACHRYMA SPRING 25 y la firma sevillana Claro Couture.

Como broche de oro de la primera jornada, Pedro del Hierro celebrará su 50 aniversario de un modo único y exclusivo que mantendrá la intriga hasta el último momento.

En la segunda jornada, Ángel Schlesser mostrará el debut sobre la pasarela MBFWMadrid de su diseñador creativo, Alfonso Pérez. La firma de alta costura Isabel Sanchis (ganadora del Premio L'Oréal Paris a la Meior Colección en febrero de 2023): Hannibal Laguna (uno de los diseñadores fieles a este encuentro); Berhanyer (presentó su refundación en la edición pasada con un desfile único que le permitió alzarse con el Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección); JCPajares (desde Castilla-La Mancha): los diseños rupturistas de Álvaro Calafat y la singular puesta en escena de MALNE precederán a la tercera jornada.

Dolores Cortés abrirá los desfiles del tercer día, con su colección de trajes de baño y accesorios, seguida por Paloma Suárez, conocida por su estilo vanguardista y experimental. A continuación, Fely Campo traerá a la pasarela su visión de la moda atemporal, mientras que Custo Barcelona abrirá la jornada de tarde sorprendiendo una vez más con su caracte-

A los desfiles celebrados en IFEMA Madrid se unirán diversas opciones en espacios singulares de la ciudad

Cibelfest ofrecerá un amplio programa de interesantes conciertos y actividades para completar la experiencia ristico uso del color y los estampados vibrantes, con influencias urbanas y cosmopolitas. ¿Más buenas noticias? Yolancris en MBFWMadrid; Lola Casademunt by Maite mostrará su visión de la moda alegre y desenfadada y Michael Costello volverá a sorprender por sus espectaculares vestidos de 'alfombra roja'.

#### Presente y futuro

Ya el domingo, MBFW estará dedicada a los talentos emergentes en la pasarela Allianz EGO en MBFWMadrid, con los diseñadores MAL Studio Custom Project, Anamingo, Karlo Módenes, Alejandre, Boltad, Arturo de la Rosa, XVStrange, H05 y Santamarta, con espacio para la concesión del premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que cumple 24 ediciones. Gracias a este reconocimiento la firma ganadora desfilará en Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

El diseñador internacional invitado, procedente de la pasarela checa, será Tomas Nemec, en una jornada que comenzará con la entrega del premio Allianz EGO Confidence in Fashion (de hecho, MAL Studio Custom Project, ganadora del premio Allianz EGO Confidence in Fashion en febrero de 2024, abrirá la jornada del domingo con su colección 'Axis Mundi').

Todo un universo de estilo que cuenta, además, con el aliciente de Cibelfest, un escenario con un amplio programa de conciertos y actividades interesantes para completar la experiencia entre desfile y desfile del público asistente.

(Más información y venta de entradas: www.ifema.es/mbfw-madrid) HOY, santos Pafnucio de Egipto,

Juan Gabriel y Leudino de Toul

Daniel de Bangor, Elías Espeleota,

#### **ARTICULISMO**

# Abierto el plazo de presentación al premio de Periodismo David Gistau

- Las candidaturas podrán presentarse hasta el 11 de octubre a las 14.00 horas
- Las piezas de opinión deberán haber sido publicadas entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, y podrán ser de prensa escrita, televisión o radio

ABC MADRID

Vocento y Unidad Editorial convocan la quinta edición del premio de Periodismo David Gistau, dotado con 10.000 euros. Hoy se abre el plazo para la presentación de candidaturas a este galardón que rinde homenaje al periodista madrileño y pone en valor la calidad literaria y el periodismo independiente que encarnó David Gistau.

En esta quinta edición del premio, patrocinado por Fundación ACS y Santander, el jurado valorará tanto el estilo como el valor informativo de piezas de opinión, género en el que Gistau destacó durante su carrera y desarrolló con

talento en los diarios ABC o 'El Mundo'.

Las colaboraciones o piezas de opinión periodísticas deberán haber sido publicadas o emitidas en prensa impresa, 'online', radio o televisión entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, y en idioma español. Pueden ser presentadas por el autor o autores, por la dirección del medio que las publicó y por instituciones, colectivos o personas de reconocida representatividad en el periodismo y la cultura. Podrá entregarse un único trabajo por autor y, en caso de presentarse varios de la misma autoría, prevalecerá la presentada por el creador.

Entre profesionales de prestigio del periodismo y la cul-

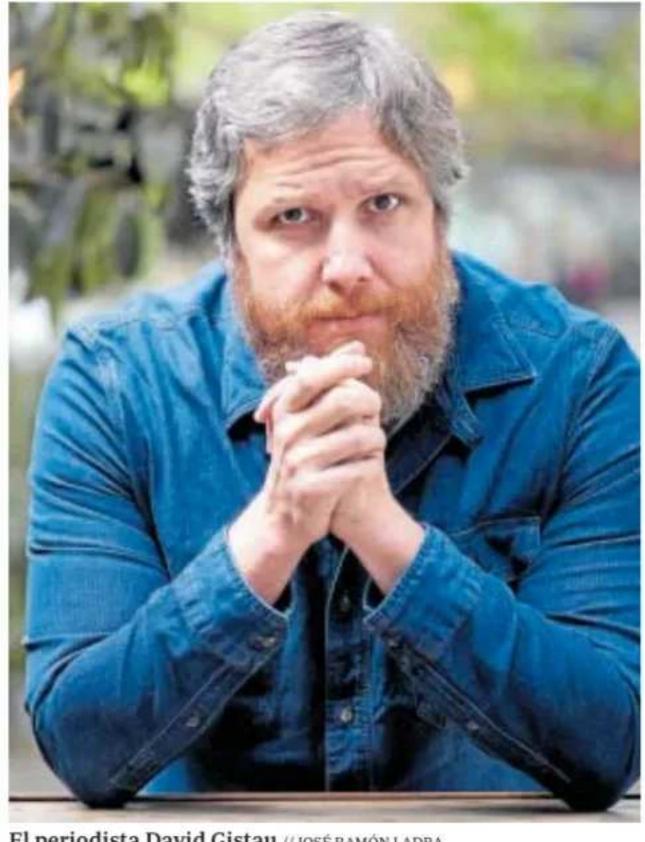

El periodista David Gistau // José RAMÓN LADRA

tura, Vocento y Unidad Editorial seleccionarán a un jurado, cuya composición se hará pública en la misma fecha en que se dé a conocer el fallo. Su veredicto será inapelable y el premio podrá ser declarado desierto.

El plazo para la presentación de las candidaturas finaliza el 11 de octubre de 2024 a las 14.00 horas, y se hará a través de la web www.premiodavidgistau.com, donde pueden consultarse todas las bases y condiciones.

El periodista y escritor Alberto Olmos fue el ganador de la primera edición del premio

(2)

de Periodismo David Gistau por el artículo 'Cosas que los pobres deberían saber', publicado en el diario digital 'El Confidencial'. El filósofo y escritor Diego S. Garrocho ganó la segunda edición del galardón por su artículo 'Carta a un joven posmoderno', publicado en 'El Español'. Juan Claudio de Ramón recibió el premio en la tercera edición por su columna ¿Soy feminista?', publicada en el diario 'El Mundo'. En la última edición, la ganadora fue la escritora y columnista Karina Sainz Borgo, por su columna 'Aunque digáis lo contrario', publicada en el diario ABC.

#### EL CEO DE CELLNEX, MARCO PATUANO, NUEVO PRESIDENTE DE EWIA

La Asociación Europea de Operadores de Infraestructuras inalámbricas (EWIA) ha designado al CEO de Cellnex, Marco Patuano, nuevo presidente, en sustitución de Tobías Martínez, tal y como informó ayer la entidad en un comunicado. Patuano asumirá la presidencia con efecto inmediato, después de que el mandato de Martínez finalizara «con éxito» el pasado 31 de agosto, tras cuatro años al frente de la entidad. El CEO de Cellnex se ha emplazado a garantizar «un futuro digital más brillante para Europa» mediante la defensa de la conectividad y el fomento de la colaboración y el crecimiento sostenible. También destacó el «conocimiento y la experiencia» de Martínez, que calificó de valiosísimos al frente de EWIA, y enfatizó el compromiso que ha tenido con las actividades de la asociación durante su mandato. Patuano es el CEO de Cellnex desde junio del año pasado y cuenta con más de 25 años de experiencia en TIM (Italia). Además ha desarrollado su trayectoria profesional en mercados de Europa e Iberoamérica.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR

## **DON MANUEL DELGADO Y** SÁNCHEZ-ARJONA

PRESIDENTE DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PURA SANGRE INGLÉS DE ESPAÑA (ACPSIE)

> MURIÓ CRISTIANAMENTE EN MADRID EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2024

> > D. E. P.

La Junta Directiva de la ACPSIE y sus amigos del Turf español

SE UNEN A LAS CONDOLENCIAS QUE RECIBE SU FAMILIA.

Hoy miércoles 11 de septiembre, a las diecinueve horas, en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26) de Madrid, se celebrará una misa funeral por su alma.

## D. SALVADOR DEL BOSQUE JIMÉNEZ

PROPIETARIO DE MANTEQUERÍA ALEMANA

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

a los noventa y tres años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su esposa, María; sus hijos, Conchita, Charo, Salvador y Jesús; hija política, Marisa; nietos, Jorge, Belén, Eliseo, Marina y Salvador; hermana, Marcela (†); cuñados, sobrinos, Juli y Filiberto y empleados

#### RUEGAN una oración por su alma.

Recibió santa sepultura en el cementerio de Hovo de Manzanares.

El funeral se celebrará (D.m.) el lunes 16 de septiembre, a las veinte quince horas, en la Parroquia Nuestra Madre del Dolor (Colegio Caldeiro) Av. de los Toreros 45, Madrid.

## 19

# DOÑA ASUNCIÓN MARTÍNEZ REVILLA

FALLECIÓ EN MADRID

#### EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

a los setenta y nueve años de edad

«Siempre estarás en nuestro recuerdo»

D. E. P.

Su hermana, Consuelo Martínez Revilla; su cuñado, Eutiquio Calvo Fernández; su sobrino, Jorge Calvo Martínez; su ahijada, Isolina Revilla; y la familia De la Nuez, Pablo y María de la Presentación, Elisa, Paloma, Paula, Susana y Pablo; y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

(3)



DÉCIMO ANIVERSARIO

### D. JUAN JOSÉ DEL POZO LOBO

FALLECIÓ EN EL ÁLAMO

EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Habiendo recibido los Santos Sacramentos

R. I. P.

Amado y llorado esposo, padre, abuelo, y maestro ejemplar.

«Un hombre bueno»

#### SE RUEGA una oración por su alma.

Se aplicará una misa por su eterno descanso hoy miércoles día 11 de septiembre, a las ocho de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de El Álamo (Madrid).

(1)

## † DOÑA ASUNCIÓN MARTÍNEZ REVILLA

NUESTRA QUERIDÍSIMA ASUN NOS DEJÓ

#### EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Gracias por tu amor, devoción y generosidad

«Siempre estarás en nuestro corazón»

De tus nietos Julia, Susana, Antonio, Joaquín, Rita, Elisa, Pablo, Rodrigo, Nicolás, Elena, Miguel, María, Isabel y Radek.

(3)

# † DOÑA MILAGROS PASCUAL LOZANO

FALLECIÓ EN MADRID

#### EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

a los noventa y siete años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Sus padres, Francisco Javier (†) y Luisa (†); hermanos, Carmen (†), Cecilio (†), Francisco (†), Luis (†) y Luisa Patricia (†); hermanos políticos, Manuela, Carmina y Pedro; sobrinos, Francisco Alejandro (†), Francisco Javier, Diana, Alba y Teresa

#### RUEGAN una oración por su alma.

La cremación tendrá lugar hoy miércoles 11 de septiembre, a las dieciséis horas, en el cementerio Nuestra Señora de la Almudena.

(1)

## +

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

## DON RAFAEL ESTEVAN PLANAS

DOCTOR INGENIERO NAVAL

FALLECIÓ EN MADRID

#### EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2024

a los ochenta y nueve años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su esposa, María del Carmen Pastor Aracil; hijos, Rafael y Carmen; hijos políticos, Leticia Rodríguez y Joaquín Arbones-Davila; nietos, Paloma, Marta, Valeria, Clara, Joaquín y Pepa; hermana, Gloria; hermana política, Paloma y demás familia

#### RUEGAN una oración por su alma.

El funeral se celebrará el miércoles 18 de septiembre, a las diecinueve treinta horas, en la Parroquia de San Pedro Mártir, Dominicos (Avenida de Burgos 204) de Madrid.

(3)

# ESQUELAS ABC

Córdoba

957 49 76 75

| ESQUELA 1 (74 x 96 mm.)139,15 €              |
|----------------------------------------------|
| ESQUELA 2 (113 x 96 mm.) 210,54 €            |
| ESQUELA 3 (151 x 96 mm.)                     |
| ESQUELA 4 Vertical (113 x 198 mm.) 481,58 €  |
| ESQUELA 4 Horizontal (229 x 96 mm.) 464,64 € |
| ESQUELA 5 (151 x 198 mm.)675,18 €            |
| ESQUELA 6 (229 x 198 mm.) 919,60 €           |
| MODELO PAGINA (229 x 299 mm.) 1.102,31 €     |
|                                              |

San Álvaro n.º 8, 1.º 3 • 14003 Córdoba Precios I.V.A. Incluido.

MODELO MOD. AGRAD. (74 x 96 mm.)............139,15 €

#### HORÓSCOPO

Aries (20-III al 19-IV)

Por fin se adivina la salida del túnel en el que había entrado tu vida sentimental, el caos que reinaba en tu corazón deja paso a la serenidad.

Tauro (20-IV al 20-V)

Mostrarte demasiado generoso te proporcionará buenos amigos, pero perjudica tu economía. Hay otras maneras de consolidar tu círculo de amistades.

Géminis (21-V al 20-VI)

A veces, cuando coges carrerilla, dices cosas sin pensar creyendo que pueden resultar graciosas, pero que en realidad pueden estar hiriendo a alguien.

Cáncer

Aunque a ti no te falle la organización, puede que sí le ocurra a uno de tus colaboradores o proveedores y eso te va a afectar directamente.

Leo (21-VII al 22-VIII)

Debes acelerar un poco más en la relación de pareja, puede que os estéis quedando atascados en una fase que hace ya tiempo que deberíais haber superado.

Estos días comprobarás quiénes son de verdad tus amigos, las personas que te quieren y a las que realmente les importas. Esa será la única parte positiva.

Decir lo que piensas y pensar lo

que dices, una combinación perfecta que pocas veces pones en práctica. Cuidado con abrir la boca más de la cuenta.

## Escorpio

Todavía estás a tiempo de dar marcha atrás en un plan cuyo futuro se cokplica. Si esperas un poco más, tendrás que seguir hasta el final.

Sagitario (22-XI al 20-XII)

Estarás hoy mucho más seguro si no te alejas de los lugares que conoces. No es un buen día para lanzarte a aventuras por terrenos desconocidos.

No dudes en quedarte en casa y compartir el día con los tuyos, obtendrás mejores resultados que si aceptas la invitación para un plan que no te interesa.

Nuevas personas se cuelan en tu vida y aportan aire fresco a tu existencia. Sin embargo, no debes dejar de lado a tus ami-

gos de siempre.

No es el mejor momento para hacerte cargo de los problemas de los demás, porque bastante tienes con los tuyos pro-

#### Hoy en España

#### Alisios fuertes en Canarias

Cielo nuboso en el extremo norte, litoral de Cataluña y Baleares con chubascos ocasionales. En el este de Andalucía y Comunidad Valenciana se podrán esperar chubascos con tormentas puntuales. Cielo poco nubosos en el resto de la Península. Temperaturas en descenso generalizado, de forma notable en el cuadrante noreste. En el suroeste se espera un ligero ascenso. Alisios con intervalos fuertes en Canarias. Viento fuerte del noroeste en el Ebro y del oeste con rachas fuertes en el Estrecho. Viento del norte flojo en el resto de la Península.

Mañana



La Coruña La Coruña San Sebastián San Sebastián 14/18" 12/15 Barcelona Barcelona Zaragoza Zaragoza Palma Palma. Valencia Valencia Badajoz Badajoz 14/32\* Sevilla Sevilla S.C.Tenerife S.C.Tenerife

Viernes

Cantábrico Occiden. 73% Cantábrico Oriental 78% Cataluña Interior Duero Ebro Galicia Costa Guadalquivir

Europa

Embalses

Guadiana 42% Júcar Med. Andaluza Mino-Sil Pais Vasco Interior 903 Tinto/Odiel/Piedras

#### Hoy resto del mundo





Mundo

| La Coruña | 16.5 | 19.7 | 0   | 23: | Murcia        | 20.6 | 34.3 | 0   | 15  |
|-----------|------|------|-----|-----|---------------|------|------|-----|-----|
| Alicante  | 20.7 | 28.2 | 0   | 17  | Oviedo        | 14.2 | 16.8 | 1   | 11  |
| Bilbao    | 16.9 | 21.5 | 0.9 | 18  | Palencia      | 10.7 | 26.0 | 0   | 12  |
| Cáceres   | 16.0 | 31.5 | 0   | 17  | Palma         | 21.8 | 31.4 | 0   | 10  |
| Córdoba   | 14.2 | 32.0 | 0   | 17  | Pamplona      | 14.8 | 20,3 | 0   | -33 |
| as Palmas | 21.7 | 25.1 | 0   | 18  | San Sebastián | 17.8 | 23.3 | 0.1 | 14  |
| .eón      | 9.7  | 25.6 | 0   | 1.3 | Santander     | 17.0 | 19.6 | 0.6 | 15  |
| .ogroño   | 14.7 | 22.4 | 0   | 15  | Sevilla       | 16.2 | 30.2 | 0   | 24  |
| Madrid    | 14.8 | 31.6 | 0   | 13  | Valencia      | 18.4 | 28.8 | 0   | 26  |
| Málaga    |      |      | -   | -   | Zaragoza      | 16.9 | 24.8 | 0   | 30  |

LLuvia

Débil

| ento    | Temperati           | uras              | Temperaturas            |                       |  |  |
|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|
|         | Andorra<br>9/17°    | Londres<br>10/16" | Buenos Aires<br>11/25°  | Nueva York<br>14/24*  |  |  |
|         | Berlin<br>15/20*    | Mosců<br>16/26°   | Caracas<br>20/27"       | Pekin<br>19/23"       |  |  |
|         | Bruselas<br>12/16°  | París<br>12/18*   | Doha<br>33/42*          | Río Janeiro<br>19/30* |  |  |
|         | Estocolmo<br>14/18* | Praga<br>13/19°   | Johannesburgo<br>10/22* | Singapur<br>26/27*    |  |  |
|         | Lisboa<br>17/23°    | Roma<br>20/30*    | México<br>14/22*        | Sidney<br>11/21°      |  |  |
| =       | ~ =                 | ¥                 | 3                       |                       |  |  |
| Mar Han | na Mar rizada Mar   | rejada Fuerte ma  | irejada Mar gruesa Mu   | y gruesa              |  |  |

Suscribete ya a

Nuboso

Despejado Variable



Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



Fuerte

Moderado



## 60 PASATIEMPOS

#### SORTEOS DE AYER

CUPÓN DE LA ONCE (Mar. 10) 79106 Serie: 013 TRIPLEX DE LA ONCE (Mar. 10) S.2: 980 S.1: 354 S.3: 715 S.4: 440 S5: 750

MI DÍA DE LA ONCE (Mar. 10) Fecha: 7 MAY 2017 N° suerte: 05

BONOLOTO (Mar. 10)

40 42 43 49 Complementario: 38 Reintegro: 2

EUROMILLONES (Mar. 10) 29 46 47 48 Estrellas: 2 - 9 Millón: GJR51470

SUPER ONCE (Mar. 10)

Sorteo 1:

01-03-06-08-09-12-14-19-28-37 38-40-41-42-54-56-63-70-75-85 Sorteo 2:

06-11-12-14-18-20-28-31-34-35 36-40-41-52-53-56-66-69-75-85 Sorteo 3:

10-13-16-19-20-24-30-39-46-50 55-59-61-67-70-72-76-77-83-84 Sorteo 4:

03-08-14-17-18-19-24-27-33-38 45-49-50-55-66-72-73-76-80-81 Sorteo 5:

02-07-12-18-21-22-34-39-43-44 52-58-61-66-67-68-69-71-79-83

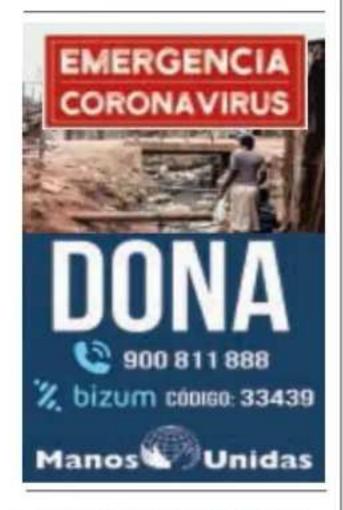

#### SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Serie: 032 Sábado 7: 78999 15522 Serie: 030 Domingo 8: Lunes 9: 75528 LaPaga: 045

TRIPLEX DE LA ONCE

Sá. 7: 245 / 833 / 326 / 940 / 167 617 / 017 / 000 / 133 / 246 699 / 518 / 215 / 021 / 340

BONOLOTO

Sábado 7: 13-26-29-32-38-47 C:21 R:2 Domingo 8: 05-06-10-17-21-34 C:43 R:7 01-03-06-25-32-46 C:16 R:7 Lunes 9:

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 7: 01-10-12-23-33-41 C:40 R:6 Lunes 9: 27-31-33-34-40-46 C:47 R:5

GORDO DE LA PRIMITIVA 03-06-10-38-51 C:3 Domingo 8:

EUROMILLONES

Martes 3: 07-09-11-16-45 E: 2-5 E: 3-4 Viernes 6: 12-14-34-41-47

LOTERIA NACIONAL Sábado 7 de septiembre

Primer premio: 06664 Segundo premio: 81848 Tercer premio: 20540 Reintegros: 2,3y4

LOTERÍA NACIONAL Jueves 5 de septiembre Primer premio:

10703 Segundo premio: 52474 Reintegros: 3,6 y 8

#### Crucigrama blanco Por Óscar

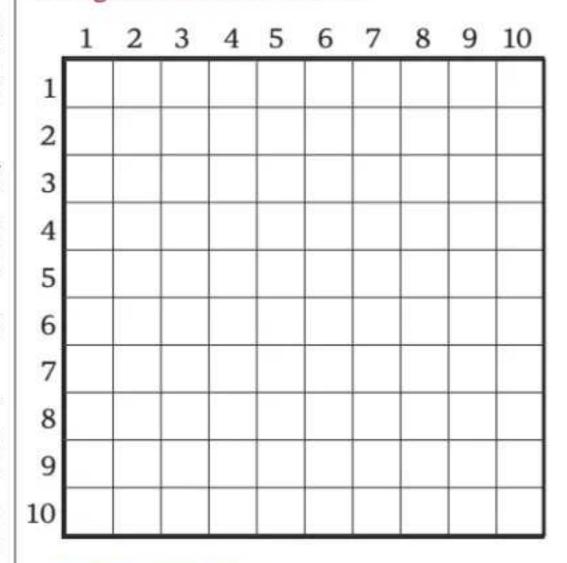

HORIZONTALES.- 1: Que causa calamidades o es propio de ellas. 2: Diérales que hacer o en qué trabajar. 3: Movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida. Conjunto de personas reunidas para cantar. 4: Hijos o descendencia de alguien, plural. Cabeza de ganado. 5: Divinidad egipcia. Hagan uno o más nudos. 6: Alzar, elevar, levantar. Antepuerta o tapiz. 7: Quitaras la vida. Símbolo del litio. 8: Caminaremos de acá para allá. Al revés, dádi-

#### Contiene 10 cuadros en negro

va, presente o regalo. 9: Facultad de discurrir. Negación. Punto cardinal. 10: Tuestas, abrasas. Voz media entre la de contralto y la de barítono.

VERTICALES .- 1: Oprimirá, apretará, estrechará o reducirá a menor volumen algo. 2: Revistieras con planchas de hierro o acero buques de guerra. 3: Vestido negro que se usa por la muerte de alguien. Pone liso, terso o lustroso. 4: Amontonáramos, acumuláramos, agrupáramos. 5: Broten, fluyan. Bebida alcohólica obtenida por fermentación de la caña de azúcar. 6: Terminación verbal. Transpiras. Vigesimoprimera letra del abecedario español. 7: Ruido que produce el latido del corazón. Par. Símbolo del neón. 8: Fragancias, perfumes, aromas. Impar. 9: Apláquelo, tranquilícelo, sosiéguelo. Símbolo del oxígeno. 10: Mamíferos carnívoros plantígrados. Persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad.

#### Jeroglífico



La de verano suele ser espectacular

#### **Ajedrez**

#### Negras juegan y ganan



Estudio de Savin (1981)

#### Crucigrama Por Cova-3

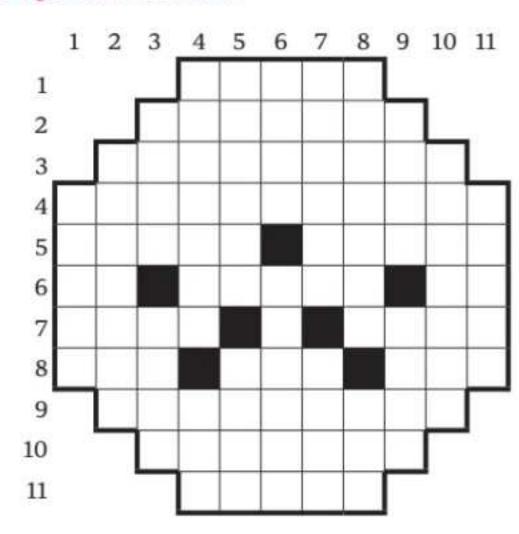

HORIZONTALES: 1: Elemento químico de símbolo Cs y el segundo más pesado de los metales alcalinos conocidos. 2: Dando vueltas alrededor de un eje. 3: Más que mucho, excesivo. 4: Entrometido, que se mete donde no le llaman. 5: Anuncié o predije desdichas. Dolencia respiratoria, plural. 6: Letra griega. Alimento precolombino hecho a base de masa o harina de maíz. Universidad de La Rioja. 7: Diosa del antiguo Egipto. Enfermedad que surge normalmente por acumulación de ácido úrico. 8: Asistente Técnico Sanitario, los antiguos enfermeros. Al revés, Red de Valor Añadido. Unidad mínima de lenguaje informático. 9: Hacíamos referencia a algo o a alguien. 10: Fuera de lo normal. 11: Quereos

VERTICALES: 1: Preocupación sin base lógica, obsesión caprichosa. 2: Prueba un alimento. 3: Desafío. Tierra rodeada de agua. 4: País africano consistente en tres islas. Artículo indeterminado femenino. 5: Al revés, fin, conclusión, acto final de un hecho. Al revés, es algo cambiante que mueve mucho dinero. 6: Al revés, pronombre demostrativo femenino plural. Nombre de mujer. 7: Al revés, variedad de sándwich de origen italiano. Manojo de flores. 8: Al revés, que ha sido consumido del todo, agotado, terminado. Adverbio de cantidad. 9: Al revés, manera. Al revés, mamífero que aúlla a la luna llena. 10: Al revés, ubicado. 11: Al revés, hueso de la mano

#### Sudoku Por Cruz&Grama

|   |   | 6 |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9 | 2 | 4 |   |   |   | 7 | 5 |
| 1 |   | 7 | 2 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 6 | 8 |   | 3 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
|   | 2 |   | 6 |   | 5 |   |   |   |
| 9 |   |   |   | 8 |   |   | 1 |   |
|   | 4 | 5 |   |   |   |   |   | 7 |

(TOR / MENTA)

TORMENTA

Jeroglifico

#### Soluciones de hoy

8 4 2 2 2 4 8 8 4

|   |   |   |     |    | n | NC | pi | ns |
|---|---|---|-----|----|---|----|----|----|
| £ | E | 5 | L   | 5  | 6 |    | _  | -  |
| 9 | L | 9 | 8   | 1  |   | 2  | 6  | E  |
| 6 | 8 | 4 | 3   | 9  | 2 | Ł  | 9  | 1  |
| 9 | 2 | L | 6   | Þ  | 1 | 8  | €  | 9  |
| E | 8 | 8 | 9   | £  | 9 | Þ  | L  | 2  |
| Þ | 0 | 1 | Z   | \$ | 0 | 6  | L  | 9  |
| B | þ | C | g.  | 6  | 9 | l. | 5  | 4  |
| 3 | 1 | 8 |     | 8  | A | ¢  | .0 | 6  |
| = | - | - | 100 | -  | - |    | -  | _  |

9: odoM. oboL. 10: odautiS. 11: 7: IninaP. Ramo. 8: odatsaG. Mas. 5: etameR. adoM. 6: sasE. Elvira. ta. 3: Reto. Isla. 4: Comoras. Una. VERTICALES: 1: Mania. 2: Degus-

Anormal, II: Amaos ATS. AVR. Bit. 9: Aludiamos. 10: 6: Nu. Arepa. UR. 7: Isis. Gota. 8: Metomentodo. 5: Agoré. Asmas. Rotando, 3; Demasiado, 4; HORIZONTALES: 1: Cesio. 2: Crucigrama

6. Of 3 Mb2 0-1 Exh4+5.gxh4 a5 3.hx83 Eh8+4. Wh4 £34] 2... Dg3+ 2. 和f3 @xe7; 2. 智xf7 :#S4X章 S4增.4 +84章 [2, Wxe2 @g3+ 3, hxg3 1... Of5!! 2. Wb4 Aledrez

(El \* representa cuadro en negro) \*. O. 10: Osos. \*. Lider. Ne. 8: Olores. \*, Non. 9: Serénelo. 6: Ir . Sudas. ". T. 7: Tac. ". Dos. ". Apiláramos, 5: Manen. \*, Ron. \*, Acorazaras, 3: Luto, \*, Ateza, 4: VERTICALES: 1: Comprimira, 2:

", E. 10: Asas, ", Tenor. 8: Iremos, \*, noD, 9; Razón, \*, No. 6: Izar. \*, Dosel. 7: Mataras. \*, Lt. Proles, \*. Res. 5: Ra. \*. Anuden. \*. 2: Ocupárales, 3: Motin. \*, Coro. 4: HORIZONTALES: 1: Calamitoso.

Crucigrama blanco

# David Banda, hijo de Madonna, pasa de buscar comida en la basura a debutar como modelo

 El joven decidió independizarse para labrarse su propio camino, comenzando desde lo más bajo hasta llegar a desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York

RICARDO SANZ MADRID

A mitad de la década de los 2000, la cantante Madonna atravesó un duro momento por el que, según reconoció en una entrevista, se pasó días llorando sin salir de la cama. En octubre de 2006. Madonna decidió adoptar junto a su expareja Guy Ritchie, empujados por la recomendación de Brad Pitt y Angelina Jolie a su hijo David Banda en Malawi, iniciando así un proceso del que se desvelaron supuestas irregularidades y fue catalogado de secuestro, pero finalmente fue aprobado en mayo de 2008. Desde que se viesen en el orfanato por primera vez, cuando él tenía 13 meses y padecía malaria y neumonía, entre Banda y Madonna se forjó un fuerte vínculo emocional que convirtió al chico casi en el ojo derecho de la cantante.

Prácticamente desconocido hasta que cumplió la mayoría de edad, Madonna siempre ha compartido cosas de él públicamente. En una entrevista afirmó que «tiene más de mi ADN que cualquier otro de mis hijos», y así lo demostraba él. Además de la interpretación, se interesó en el mundo de la moda y se divertía posando junto a su madre en algunas ocasiones luciendo diferentes marcas, pero también desarrolló una pasión por la música que le inculcó la

cantante y que le llevó a tocar la guitarra en algunos de sus conciertos. Sin embargo, su propio hueco en el foco mediático le llegaría más tarde con su decisión de independizarse de la casa familiar en Beverly Hills y del apartamento neoyorquino de la artista.

Con su novia Maria Atuesta se instalaron en otra vivienda en Nueva York para comprobar otra realidad de la vida que todavía no había tenido ocasión de descubrir. Rechazando cualquier ayuda y buscando concretamente la experiencia de buscarse la vida desde cero. David Banda decidió compartir con sus seguidores en Instagram las necesidades que estaba pasando y de las que no ha dejado de sacar aprendizajes hasta que su vida ha vuelto a cambiar por completo.

«Es genial experimentar la vida solo, llegar a casa a las 9 de la noche con hambre y darte cuenta de que no tienes dinero para comprar comida, ni tampoco hay nada en la casa», reconocía en sus redes sociales tratando su realidad en el Bronx como una anécdota que le permitía crecer como persona. Su dificultad le llevó incluso a verse obligado a «hurgar en la basura» para encontrar algo que llevarse a la boca mientras reunía el dinero suficiente para comprar la suya propia dando clases online de guitarra. Lejos de hundirse, todo para él se convirtió en



Madonna siente un conexión especial con su hijo David // REDES

aventuras por las que era «divertido ser joven».

Sin dudarlo, el joven podría asegurar encontrarse en su mejor momento y su último paso profesional, que empieza a mejorar su precaria situación, lo confirma. Dream Kardashian

Madonna fue la primera en mostrar lo orgullosa que estaba de su hijo y de su capacidad de superación personal

no es la única primogénita de celebridades que ha debutado como modelo desfilando en las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York, David Banda se unió en las últimas horas a su hermana Lourdes León, que ya apareció en la cita en otra ocasiones, y se estrenó desfilando en la pasarela mostrando que tiene auténtica madera en el modelaje.

El pasado domingo, David Banda experimentó por primera vez su vocación por la moda en la presentación de primavera 2025 de la firma italiana Off-White luciendo sobre la pasarela un chaleco sin mangas de cuadros, pantalones plisados y chanclas negras, que cumplimentó con pendientes plateados y guantes negros. El músico se estrenaba así bajo la atenta mirada de compañeras como la cantante Camila Cabello. Madonna fue la primera mostrar a su hijo lo orgullosa que estaba de él y de su superación personal y le acompañó a la fiesta posterior que organizaba la marca tras el desfile, tal y como pudo comprobarse en las historias que publicó en su perfil de Instagram.

Madonna es quien conoce mejor que nadie la pasión que tiene Banda por la moda, tanta que incluso se atreve a probarse los mismos 'looks' que viste la artista. «Puede ponerse cualquier atuendo y lucir elegante. Es realmente irritante. Usa mi ropa y se ve mejor con ella», aseguró Madonna en una entrevista con el presentador Jimmy Fallon. Actualmente, la música sigue siendo la principal ocupación del joven, quien a finales del mes de septiembre cumplirá 19 años.

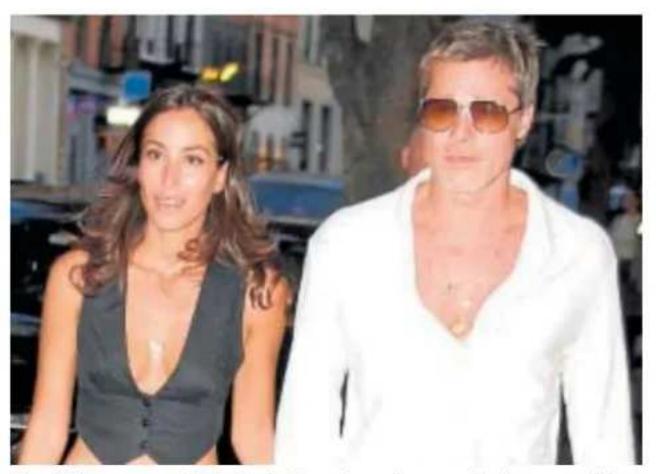

Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, se han vuelto inseparables

## Brad Pitt afianza su relación con Inés de Ramón con un colgante de diamantes

A. B. MADRID

Estos días Manhattan se ha convertido en el escenario de la Semana de la Moda con sus calles llenas de glamur y ostentación. Y allí están Brad Pitt e Inés de Ramón, quienes parecen ir dando pequeños pasos, pero seguros, en pos de consolidar su relación.

Días después de su debut como pareja en el Festival de Venecia, ambos siguen escribiendo las líneas de una historia de amor que dura ya dos años. El oscarizado actor, de 60 años, ya no esconde sus sentimientos por la diseñadora de joyas, de 34 años, y se ha atrevido con estilismos de

los más innovadores. En una de las fotografías de estos días se ha podido advertir el colgante de diamantes que el actor lucía en su cuello con la inicial 'I', de Inés, como un romántico guiño hacia su novia. No hubo lugar para los disimulos. Esta vez Brad Pitt eligió como estilismo una camisa blanca bien abierta, para exhibir el colgante que seguramente había diseñado su amada. Durante todo el paseo, la empresaria no soltó la mano de Brad Pitt mientras el aluvión de flashes iluminaban su camino.

62 TELEVISIÓN



#### PARRILLADA MIXTA

JESÚS LILLO

### El revolcón de Motos

La virtud de 'La revuelta' es forzar la reacción de 'El hormiguero'

o vamos a descubrir aquí las virtudes de la competencia en un mercado cuyos actores tienden a espabilar en cuanto le ven las orejas al lobo. Es el consumidor el que sale ganando. Que sea una emisora pública la que anime el libre mercado es harina de otro costal, pero tampoco vamos a ponernos exquisitos a estas alturas con un Gobierno que, por no entrar en el pelaje de la compañía estable que interpreta sus obras maestras y completas en la emisora pública, se dedica a comprar acciones y a colocar consejeros en

Telefónica, a montar una 'SEPI digital' y a plantear el desarrollo de una 'inteligencia artificial española' que da más miedo que un virus bielorruso.

La irrupción de 'La revuelta' en La 1 ha tenido como efecto colateral la mejora cualitativa de los contenidos del programa contra el que se bate, que no es otro que 'El hormiguero' de Pablo Motos. Es el consumidor, decimos, el que sale ganando. Lo broma nos va a salir por un pico, pero, total, el dinero se lo iban a fundir de todas formas, quizás en algo peor, por lo que no merece la pena alarmarse por los contenidos de un espacio que, al margen de una dicción que impide seguir el relato de sus intérpretes, es lo más parecido a cualquier revistilla de las que nuestros cómicos de progreso y autorreferencia han venido protagonizando en La 2. Que monten este teatrillo pandillero en TVE 1 es lo único reseñable de 'La revuelta'.

Es 'El hormiguero' el que por historia y posición de liderazgo más nos interesa. Acomodado en una franja en la que no tenía par ni rival, el magazín de Pablo Motos se había adocenado en las últimas temporadas, reducido a escaparate promocional de los lanzamientos de la industria del ocio, con especial dedicación, rozando la sobredosis, a las estrellas del reguetón. Bien está que Broncano haya obligado al equipo de Motos a tentarse la ropa, reaccionar y echar el resto en el comienzo de un curso televisivo en el que ya hemos podido disfrutar de las entrevistas de Rafa Nadal y Victoria Federica de Marichalar, personajes de postín para un programa que necesitaba, si no una revuelta, un buen revolcón. Tener en La 1 un programa de La 2 nos va a salir por un pico, pero más nos estamos gastando en Telefónica y en el programa extratelevisivo de un Ejecutivo obsesionado con la comunicación.



David Broncano durante el estreno de 'La revuelta' // TVE

## El hormiguero, verdugo de rivales... ¿hasta Broncano?

El estreno de 'La revuelta' en La 1 con un 17,2% de cuota fue una sorpresa para todos, pero no tambaleó a Pablo Motos

CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

David Broncano sabía que iba a perder contra 'El hormiguero'. Ya lo avisó en sus últimas apariciones y así ocurrió. Lo que no esperaba es la cifra que iba a hacer. El estreno de 'La revuelta' alcanzó un 17,2% de cuota de pantalla según Dos30' sobre datos de Kantar Media. El presentador hizo un gran estreno en la televisión pública y reunió a más de 2,1 millones de espectadores frente al televisor, muchos de ellos jóvenes. Broncano dejó claro que mantendrá la esencia de 'La resistencia' así como la mayoría de colaboradores, como Jorge Ponce y Lalachús, que se dejaron

caer por allí. Quien demostró que sigue imbatible es El hormiguero', aunque no en todas las comunidades autónomas. porque en el País Vasco, Navarra, Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y en Asturias decidieron ver a Broncano antes que a Motos. Aun así, casi tres millones de personas vieron a Victoria de Marichalar, que cosechó un 23% de cuota. Una gran cifra, pero no más alta que otros invitados que se han dejado caer por allí como Rafa Nadal, Felipe González o Isabel Pantoja.

La estabilidad de 'El Hormiguero', que lleva nueve años de liderazgo consecutivos en su franja, es imparable, lo vimos contra los intentos de La 1 - 'Hora Punta' (2016-2018), 'Desafía tu mente' (2016-2018), 'Lo siguiente' (2018-2019), 'TVemos' (2015-2019), o Telecinco con 'Cuentos Chinos' y ahora con 'Babylon Show', que el lunes bajó hasta hacer un 3,1%, por detrás de 'Cifras y Letras' en La 2. 'La revuelta' atrajo a muchos seguidores, y a curiosos, pero queda por ver cuánto decaerá la cifra con el paso de la novedad. «Estaría bien hacer bastante audiencia, pero es muy difícil», contó Broncano a ABC. Su llegada superó las expectativas, pero la temporada es larga, la veteranía de Motos es recia y el 'efecto arrastre' de 'Pasapalabra' inevitable.

#### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR FABIÁN MOLINO



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA

\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

## 'Expediente Warren: Obligado...'

EE.UU. 2021. Terror. 112 min. Dir.: Michael Chaves. Con Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor...

#### 22.30 La Sexta \*\*

La saga creada por James Wan llega a su tercer capítulo tras haberse desviado en 'spin-offs' como la saga 'Annabelle' y 'La monja'. El matrimonio Warren abandona el formato de casa embrujada y abraza el procedimiento policial al hacerse car-



go del caso real del asesino Arne Cheyenne Johnson, que dice haber actuado por mandato diabólico (es la primera defensa de la jurisprudencia americana en alegar posesión satánica). El filme, apenas sostenido por el carisma de su pareja protagonista, es austero, poco apasionante y se hace largo, pero lo peor es que por momentos también bordea el ridículo: baste como ejemplo el exorcismo de Manolito Gafotas, que al pobre chaval ni siquiera se molestan en quitarle las gafas.

## 'Pistolero'

EE.UU. 1969. Oeste. 85 min. Dir.: Burt Kennedy. Con Robert Mitchum, Angie Dickinson.

Mitchum acepta el puesto de sheriff para poder vengar la muerte de su hijo y, durante la persecución del asesino, se cruza con un joven con el que entabla una relación paternofilial. Wéstern del montón basado en la novela de Will Henry 'Who Rides with Wyatt?', adaptada por el director, inspirada en la presunta amistad entre Earp y Clanton.

### 'Poder absoluto' 22.50 La 1 \*\*\*

EE.UU. 1996. Thriller. 116 min. Dir.: Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney.

Eastwood entra a robar a una mansión y es testigo de un asesinato que involucra al presidente de EE.UU. El 'best seller' de David Baldacci se vuelve verosímil gracias a la maestría del guionista William Goldman y la dirección de Eastwood, una historia atravesada además por la relación del ladrón con su hija, una fiscal de la que está distanciado. Lograda mezcla de drama y thriller político, con gran elenco y ejemplar puesta.

#### 'Presa del pánico' 1.00 La Sexta ★

Canadá. 2000. Intriga. 92 min. Dir.: Paul Lynch. Con Bo Derek, Stephen Shellen.

Una mujer agorafóbica es testigo del asesinato de su marido, pero al día siguiente el cuerpo no aparece en la morgue y el oficial que atendió el caso no existe. Tras refugiarse en los 90 en la TV, Bo Derek reaparece en películas modestas como esta intriga canadiense, que pretende sorprender pero acaba minada por su previsibilidad.

#### PARRILLA DEPORTIVA

14.00 Tenis. Davis Cup: Finlandia-Gran Bretaña. En directo. Fase de grupos: partido individual.

M+ Deportes 3

15.00 Tenis. Davis Cup: Italia-Brasil. En directo. M+ Deportes

16.00 Tenis. Davis Cup: República Checa-España. En directo. Fase de grupos: partido individual. M+ Deportes 2

18.45 Balonmano. Liga de Campeones: Kolstad Handbol-Barça. En directo.

DAZN

20.00 Fútbol. Liga F: Atlético de Madrid-Granada CF. En directo. DAZN

20.30 Tenis. Davis Cup: República Checa-España. En directo. Fase de grupos: partido de dobles. M+ Deportes 2

23.25 Fútbol. FIFA U-20 Women's World Cup: España-Canadá. En directo. Octavos de final. Teledeporte

#### LA1

rial

dríguez.

8.00 La hora de La 1. Presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

10.40 Mañaneros. Presentado por Adela González.
14.00 Informativo territo-

rial 14.10 Ahora o nunca verano. Presentado por Mônica

López.

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territo-

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars. Presentado por Gorka Ro-

19.30 El cazador. Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.30 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Presentado por Marta Carazo.

21.40 La Revuelta. Presentado por David Broncano. 22.50 Cine. «Poder absolu-

to». EE.UU. 1997. Dir: Clint Eastwood. Int: Clint Eastwood, Ed Harris.

0.40 Cicatriz. «La última lección».

1.35 La noche en 24 horas 4.05 Noticias 24 horas

#### LA 2

9.00 Un país para leerlo. (Rep.) «Menorca».

9.30 Aquí hay trabajo 9.55 La aventura del saber 10.55 Documenta2. «Agatha Christie: la reina del miste-

11.50 Al filo de lo imposible. «Ver con las manos».

12.20 Las rutas D'Ambrosio. «El valle encantado».

13.20 Mañanas de cine. «Pistolero». EE.UU. 1969. Dir: Burt Kennedy. Int: Robert Mitchum, Angie Dickinson.

14.50 Curro Jiménez. «El barquero de Cantillana».

15.45 Saber y ganar 16.30 Grandes documentales. Incluye «Into the blue» y «Del amanecer al crepúsculo».

18.05 Documenta2. «La ciencia de las emociones».

18.55 La 2 express
19.10 Grantchester
20.40 La asombrosa aventura estadounidense de
George. «La costa oeste».
21.30 Cifras y letras

22.00 Documaster. «11-S: el día que cambió el mundo».
23.30 La gran evasión: la historia verdadera
1.40 Festivales de verano.

1.40 Festivales de verano.
«XXVI Festival Internacional de Jazz de San Javier 2024: Bill Charlap Trío».

#### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso.13.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte.

Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias
1. Presentado por Sandra
Golpe.

15.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad
17.00 Y ahora Sonsoles. Presentado por Sonsoles Ónega.
20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.
21.35 El tiempo. Presentado

por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero 3.0.
Invitados: Malú, Luis Fonsi,
Pablo López y Antonio Orozco, cantantes. Presentado

22.45 López y Leal contra el canal. Presentado por Eva González.

por Pablo Motos.

0.30 López y Leal contra el canal. (Rep.)

#### CUATRO

7.00 Love Shopping TV Cuatro

7.30 ¡Toma salami! 8.25 Callejeros viajeros 10.30 Viajeros Cuatro. (Rep.)

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro. Pre-

sentado por Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro Presentado por Manu Carreño.

15.10 El tiempo 15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Presentado por Xuso Jones. 19.00 ¡Boom! Presentado por Christian Gálvez.

20.00 Noticias Cuatro.
Presentado por Diego Losada
y Mónica Sanz.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo 21.05 First Dates

22.50 Volando voy. Presentado por Jesús Calleja.
2.05 ElDesmarque madru-

gada. Presentado por Ricardo Reyes. 2.40 The Game Show.

Presentado por Sofía del Prado, Marc Vila y Gemma Manzanero.

3.20 En el punto de mira 5.40 Puro Cuatro

#### TELECINCO

7.00 Informativos Telecinco 8.55 La mirada crítica

10.30 Vamos a ver 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel

Jiménez y Ángeles Blanco. 15.25 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía Taboada.

15.35 El tiempo 15.45 El diario de Jorge 17.30 TardeAR

20.00 Reacción en cadena 21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.40 El tiempo

21.50 Babylon Show. Presentado por Carlos Latre. Con la colaboración de Marta Torné, Josie, Xavier Sardà, Paula Púa, Raúl Maro, Rafa Maza, Borja Sedano, Leonor Lavado, Aldo Comas, Esperanza Gracia y Carla Pulpón. 22.50 El rival más débil. Presentado por Luján Argüelles.

0.15 La verdad de... «Caso Yéremi».

2.00 Gran Madrid Show
2.25 Gran Hermano: resumen diario
2.55 El horóscopo de Esperanza Gracia

#### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

10.45 Audiencia general

11.00 Santa misa. Palabra de vida. Presentado por Jesús Higueras.

11.40 Adoración eucarística 12.00 Ángelus

12.05 Ecclesia al día. Presentado por Raquel Caldas.

13.40 Don Matteo. «El hermano de Natalina».

14.30 Trece noticias 14:30.
Presentado por Nazareth

G\* Jara. 14.45 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Man-

silla.

14.50 Cine. «¡Puños fuera!».

14.50 Cine. «¡Punos ruera!»

16.50 Cine. «Dos misioneros».

18.30 Cine. «El desafío de los siete magníficos».

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al día. Presentado por José Luis Pérez. 21.55 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Man-

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez.

0.30 El Partidazo de Cope. Presentado por Juanma Castaño.

2.30 Teletienda

silla.

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Chicago Fire'

AXN | 22.00 |

Estreno de la duodécima temporada de la serie sobre el departamento de bomberos de Chicago.

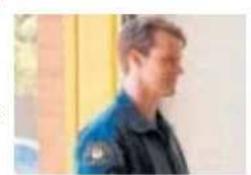

#### 'López y Leal contra el canal'

Antena 3 | 22.45 |

Los presentadores se someten a más desafíos en esta segunda entrega.



#### LO MÁS VISTO del lunes 9 de septiembre

El hormiguero 3.0 Antena 3, 21.55 h.

2.893.000 espectadores 23% de cuota



#### LA SEXTA

6.30 Ventaprime 7.00 Previo Aruser@s 9.00 Aruser@s

11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 1° edición. Presentado por Helena Resano.

15.15 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho y Joanna Ivars.

15.45 Zapeando 17.15 Más vale tarde 20.00 La Sexta noticias 2° edición. Presentado por

Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. 21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín

Castellón.

21.20 La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho

y Joanna Ivars.

21.25 La Sexta deportes.

Presentado por Carlota Reig
y Óscar Rincón.

21.30 El intermedio 22.30 El taquillazo. «Expediente Warren: Obligado por

el demonio».

1.00 Cine. «Presa del pánico»)

9

#### TELEDEPORTE

9.10 Louis Vuitton America's Cup

10.35 Supercopa Ibérica. «Atticgo BM Elche-Super Amara Bera Bera». Final femenina.

12.00 Hola golf. Magacín deportivo dedicado al mundo del golf.

12.15 Juegos Paralímpicos de París 2024. Prueba en ruta: final MH2. 13.55 Campeonato Europeo

13.55 Campeonato Europeo Sub-21. «Hungría-España». Fase de clasificación: jornada 8.

15.40 Juegos Paralímpicos de París 2024. Sesión vespertina: segunda jornada. 17.45 Juegos Paralímpicos de París 2024

19.20 Trail World Championships. «Soria». 20.55 Vuelta Ciclista a

España. «Plasencia-Pico Villuercas». Cuarta etapa. 23.25 FIFA U-20 Women's World Cup. «España-Canadá». Octavos de final. Desde Cali, Colombia. En directo.

ships. «Soria».

3.00 Campeonato de España de Triatlón. Prueba femenina.

1.30 Trail World Champion-

MOVISTAR PLUS+

7.45 Elsbeth. Emisión de los capítulos «Recogepelotas» y «Oreja por oreja».

9.10 El deporte y la ciencia.
Incluye «El cuerpo», «El entrenamiento», «El equipamiento» y «La mente».

12.29 McEnroe 14.09 Informe Plus+. «La

Liga de Valdano». 15.06 Ilustres ignorantes. «Olimpiadas».

15.45 La pista del tenis. Davis Cup. «Jornada 2.1». 16.00 Davis Cup. «Chequia-España».

17.45 La pista del tenis. Davis Cup. «Jornada 2.2». 18.00 Davis Cup. «Chequia-España».

19.45 La pista del tenis.Davis Cup. «Jornada 2.3».20.14 Davis Cup. «Chequia-España. Dobles».

22.30 Cine. «Los ojos de la noche». Corea del Sur. 2022. Dir: Ahn Tae-jin. Int: Ryu Junyeol, Yoo Hae-jin.

0.25 El consultorio de Berto.
«Señores mayores y cagadas de paloma».
1.05 Freddie Mercury: el

show final 2.37 Queen. El concierto de Budapest

#### **CANAL SUR**

7.30 Buenos días. Presentado por Mari Paz Oliver.

8.00 Despierta Andalucía 9.55 Hoy en día. Presentado

por Toñi Moreno.

12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por

Teodoro León Gross.

14.15 Informativos locales

14.30 Canal Sur noticias 1.

Presentado por Juan Carlos

Roldán y Victoria Romero.

15.25 La tarde. Aquí y ahora.

Presentado por Juan y Medio

y Eva Ruiz.

18.00 Andalucía directo.

Presentado por Modesto
Barragán y Paz Santana.

19.45 Cómetelo. «Berenjenas rellenas con arrozs». Presentado por Enrique Sánchez.
20.30 Canal Sur noticias 2.
Presentado por Miguel Ángel

Sánchez.

21.00 Informativos locales

21.45 Atrápame si puedes.

Presentado por Manolo

Sarria.

22.50 Si, quiero. Presentado por Maik Alexandre.

23.55 A toda costa. Presen-

tado por Teresa Martín.

1.30 La Huelva de Colón

2.20 Hijos de Andalucía

#### 'Cómetelo' prepara una receta de berenjenas rellenas con arroz Canal Sur | 19.50 h. |

El programa de cocina que conduce Enrique Sánchez elabora hoy una sabrosa receta usando como materia prima de base una hortaliza que tenemos a mano todo el año, la berenjena, que hará rellena al horno. Villanueva del Ariscal, Sevilla, será la parada elegida para visitar una huerta ecológica y realizar un pequeño homenaje a dos de sus grandes productos: la berenjena blanca y el tomate rosado.





MIÉRCOLES 11.09.2024

Editado por Diario ABC, S.L.U., San Alvaro, 8, 1°3, 14003 Córdoba. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o

Indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.703 D.L.I: SE 38-2023 Apartado de Correos 43, Madrid. Teléfono de atención 91 111 99 00. Centralita ABC 91 339 90 00.





Accede gratis a ABC Premium \*

Escanea el código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

**VB8K73** 

# Verbolario

POR RODRIGO CORTÉS

Enzima, m. of. Partícula mal escrita.

VIVIMOS COMO SUIZOS

ROSA BELMONTE

#### Repensar

En el debe de Colau apuntamos no haber arreglado el problema de la vivienda

DA Colau, que ahora se parece a Pepe Oneto, ha anunciado su retirada. Dos legislaturas en la alcaldía de Barcelona (se retira siendo concejal) y hasta el alquiler de habitaciones se ha colocado en más de 600 euros al mes. El arrendamiento de un cuarto cuesta casi el doble que en 2015. Llegó como activista para arreglar el asunto de la vivienda y está el asunto de la vivienda a punto de desahucio. Deja el ayuntamiento y también la coordinación de Catalunya en Comú, cargo que compartía con Jessica Albiach. Pero no deja la política, seguirá vinculada a una fundación de los comunes donde va a 'repensar' el papel de la izquierda. Y si el repensado le sale bien, quizá volver al ayuntamiento en las elecciones de 2027. En su debe, Colau también puede presumir de haber apostado por Yolanda Díaz.

La gente bien de Barcelona, las grandes familias que la han impulsado, disfrutan de la Copa del América después de los tiempos cutres de 'procés'. Para conseguirla hubo que convencer a Colau. He leído a Josep Catà que el hecho de que hubiera competiciones femenina y juvenil y, además, que se pudiera ver desde la playa influyeron en el sí municipal. Pero ahora ha dicho Colau que le da rabia ver en qué se ha convertido la competición que aceptó. A ver, en un espectáculo único. Regado de dinero, claro. Y lleno de ricos. Y de marcas pavoneándose.

Colau va a dar conferencias en México y EE.UU., leo a Cristian Reino. Y quiere armar un frente progresista internacional. «Una internacional municipalista para reformular la izquierda en un momento de crisis del que la derecha y la extrema derecha se están aprovechando», dice. Y también: «No puede ser que ellos se coordinen, dominen las 'fake news' y ataquen la democracia y nosotros estemos con una mano encima de la otra. Tenemos que frenar estos ataques». Mira, va más allá que Almodóvar. Hombre, dominemos nosotros las mentiras, no los fachas. Me ha recordado a Adlai Stevenson cuando dijo aquello de que si los republicanos dejaban de mentir sobre los demócratas, dejarían ellos de decir la verdad sobre los republicanos.

#### LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE... CAYETANA CABEZAS

# «Pecar es necesario e imprescindible, como respirar»

La actriz estrena el próximo viernes en el Teatro Lara de Madrid la comedia coral 'Madres', dirigida por Elena Díaz Barrigón





ayetana Cabezas es actriz ('Machos alfa', 'Servir y proteger', 'El secreto de Puente Viejo'), pero también es dramaturga, escritora, arquitecto... Esta inquieta y polifacética belleza y sus ojazos verdes estrenan el viernes 13, en el Teatro Lara de Madrid, la obra 'Madres', una comedia coral sobre la maternidad, dirigida por Elena Díaz Barrigón, que promete ser todo un éxito. Se confiesa, sin reparos, hedonista y pecadora nada más llegar. Pisando fuerte.

- —Cayetana Cabezas: Pecar es necesario e imprescindible, como respirar. No le veo connotación negativa por ningún lado a los pecados. Lo asocio al placer y, como hedonista orgullosa de serlo, para mí es vital pecar.
- -Iba a decirle que le perdonaba uno...
- —Es que no quiero renunciar a ninguno. ¿Será eso avaricia?
- Creo que sí. Empieza pecando muy bien. ¿Sería ese su pecado capital?
- —Puede ser, sí, pero porque gracias a él puedo cometerlos todos.
- -¿Y cuál disculparía a los demás?
- —Quizá la lujuria. Porque me gusta ver a la gente feliz y la lujuria la asocio a una felicidad que me resulta muy atractiva. No me imagino a alguien disfrutando de la vida sin una dosis de lujuria. Yo, que odio las prisas, siempre tengo tiempo para la lujuria. No solo me parece disculpable, sino deseable.
- —Me resulta difícil imaginarle, tan disfrutona, sucumbiendo a la ira. ¿Alguien es capaz de despertarla en usted?
- —Absolutamente. En realidad es al revés, es poca la gente que no me despierta ira. Por eso, con los años, he ido cribando amigos y dejando fuera de mi vida a quien no me hacía bien. El teatro me ayuda a transformar esa ira y a no acabar en la cárcel. Entre el teatro y mi psicoanalista vamos controlando la situación (ríe).
- —No se resiste a ninguno, Cayetana. Se está entregando totalmente a los placeres del pecar.
- —La verdad es que sí. Sin ningún remordimiento, además. Ni siquiera los asocio a algo negativo, al revés. Lo



Cayetana Cabezas // ABC

asocio al placer y yo, sin placer, no entiendo qué hacemos aquí.

- —Intento pensar en uno que no la seduzca. ¿La gula quizá?
- —Tampoco. La gula la practico, la disfruto y, además, la inyecto en los demás. Querer probarlo todo no es mi problema. Mi problema es que, de lo que más me gusta, me quiero hartar. Es una gula muy específica. No es dispersa, no. Es de eso que me gusta. Hasta que me echen o no quede más.
- -O sea, que es capaz hasta de envidiar a quien lo goza.
- —Se me había olvidado la envidia. Quizá sea ese el pecado que menos practico. Soy más de endibias que de envidias. Aunque si la envidia es generada por inspiración y es un paso para crecer, es proactiva, me la quedo también.
- Entonces todos sus pecados, que son todos los que hay, son confesables.
- -No solo son confesables sino que me enorgullecen. Igual esto que voy a decir me hace caer en la soberbia, pero tengo una relación muy sana con el pecado.
- —Pues creo que sí. Y con esto estaría dándose la razón a sí misma y a su negativa a renunciar a ningún pecado. Solo nos quedaría la pereza. ¿Cómo lo ve?
- -Yo a la pereza la llamo descanso y lo disfruto mucho.
- -No hay manera. ¿No le da pereza pecar tanto?
- —Me dan pereza muchas cosas, y mucha gente, y muchas situaciones. Pero como trato de evitarlas, pues ya no me la dan. Si llegamos a tener esta conversación hace veinte años, a lo mejor me pilla enfrascada en otros lugares. Pero ahora una se va sacudiendo, porque cada vez queda menos tiempo, y pecar tiene que convertirse en un método más fino.
- -Está usted depurando la técnica pecadora.
- Estoy buscando la excelencia, sí.
- —Me rindo. Los tiene todos.
- —¿Me invento alguno?
- —No, porque lo cometerá también. Estoy segura.
- -No es culpa mía. Es que soy así. \*